#### Con un "festival de obras", arteba se renueva con fuerte entusiasmo

-cultura

La feria anticipa otra edición con mucho movimiento; hoy, en Costa Salguero, abre para invitados especiales. Página 24



#### espectáculos

Tras 15 años de peleas, Oasis se reúne para salir de gira

La banda británica de los hermanos Gallagher anunció una serie de shows en Europa.



# LA NACION

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

## Villarruel promete reabrir todas las causas por las víctimas de Montoneros

SENADO. La vicepresidenta dijo que quiere presos a los guerrilleros; apuntó contra los Kirchner

La vicepresidenta Victoria Villarruel prometió que buscará reabrir las causas judiciales por los asesinatos cometidos en los 70 por organizaciones guerrilleras, como Montoneros. Dijo que los quiere ver "a todos presos por ensangrentar a la Nación", y acusó a Néstor y Cristina Kirchner de ha-

berlos "protegido y ensalzado". Villarruel encabezó ayer un acto por el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, en el Senado,

en el que participaron familiares de fallecidos en ataques de organizaciones guerrilleras y en los atentados a la embajada de Israel y la AMIA.

La vicepresidenta responsabilizó

a los Kirchner por "garantizar la impunidad" de los Montoneros y haber convertido en un "negocio" la lucha por los derechos humanos.

La reapertura de las causas se pediría a través del Celtyv, la organización que fundó Villarruel. Marca un quiebre con la postura que se impuso en los últimos 20 años. Página 8

Cúneo negó la diversidad sexual y desató polémica

Delfina Celichini Página 10

García-Mansilla defiende su postulación a la Corte Página 9

## Un portazo acentúa la crisis en el bloque libertario

La diputada Arrieta armó un grupo aparte, antes de que la expulsaran

La diputada Lourdes Arrieta, quien quedó en el ojo de la tormenta por haber denunciado a seis compañeros de su bloque por la visita a represores en el penal de Ezeiza, resolvió abandonar la bancada de La Libertad Avanza pocos minutos antes de que, anoche, sus colegas dispusieran su expulsión. Página 9



deportes — Después de 23 años, la Argentina volverá a tener un piloto en la Fórmula 1. Franco Colapinto, de 21 años, fue confirmado por el equipo Williams para competir en las últimas nueve carreras de la temporada y tendrá su debut el próximo domingo, en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza. "Es un honor debutar en la Fórmula I con Williams. De esto están hechos los sueños", contó el pilarense, que lucirá el Nº 43 en su auto.

## Clubes centenarios. Riesgo de quiebra por avalancha de juicios de los caddies

Asesorados por un par de estudios de abogados, presentaron cientos de demandas millonarias por una presunta relación de dependencia encubierta

Una crisis mayúscula hace tam- los caddies de golf. Asesorados por balear a algunos de los clubes más antiguos y tradicionales del país, como el Jockey Club, el Olivos Golf Club, el Pacheco Golf, el Córdoba Golf Club, el San Isidro Golf Club y el Argentino Golf Club. Muchostienen sus bienes embargados y se ven forzadosa aplicar cuotas extraordinarias para evitar la quiebra.

La amenaza de derrumbe proviene del adversario más inesperado: un par de estudios de abogados, los caddies, que durante décadas cargaron la bolsay asesoraron a los socios en sus recorridos por el campo de golfa cambio de una propina, iniciaron juicios laborales contra los clubes por lo que consideran relación de dependencia encubierta. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya falló a su favor en cientos de casos. Página 20

#### **EL ANÁLISIS**

## Con la SIDE y contra los periodistas

Joaquín Morales Solá -LA NACION-

ientras el Presidente se entretiene vapuleando periodistas (los últimos fueron los "esbirros" de LA NACION, María O'Donnelly Mónica Gutiérrez), sus funcionarios de los servicios de inteligencia hurgaron en cuatro causas judiciales iniciadas en su momento contra Mauricio Macri por los servicios de inteligencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La política está copiando las formas y el perfume de lo que sucedió en los años kirchneristas: persecución de periodistas críticos o independientes. Continúa en la página 11

#### Regirá desde el lunes la rebaja del impuesto PAIS

TRIBUTOS. Será de 7,5%; lo confirmó el ministro Caputo: no cambia el dólar tarjeta. Página 16

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### La invasión a Ucrania | DESAFIANTE INICIATIVA DE KIEV





El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante la conferencia de prensa en Kiev

SERGEI CHUZAVKOV/AFP Edificios destruidos en Myrnohrad, Ucrania

## Zelensky revelará a Biden y Trump un plan para terminar la guerra

El presidente ucraniano dijo que el conflicto con Rusia finalizará mediante el diálogo con un acuerdo "justo" para su país; explicó que con la incursión armada en Kursk y otras medidas espera negociar en situación de fuerza

KIEV.— El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo ayer que la incursión de tropas ucranianas en territorio ruso iniciada hace tres semanas forma parte de un plan más amplio que presentará a su par norteamericano, Joe Biden, yal candidato republicano Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.

El líder ucraniano agregó que con la incursión armada y otras medidas en los frentes económico y diplomático su gobierno espera colocarse en una posición de fortaleza para abordar las negociaciones.

El objetivo declarado de Zelensky de las operaciones transfronterizas es crear una zona de contención para protegerse de los ataques desde las regiones aledañas rusas. También busca desviar a los soldados enemigos de la región ucraniana del Donbass, en el este. Ahora brindó una razón adicional para la campaña que sorprendió al Ejército ruso y desconcertó al Kremlin, al incluirla en un proyecto más amplio.

"El objetivo principal de este plan es obligar a Rusia a poner fin a la guerra. Y es lo que más deseo: que sea justo para Ucrania", dijo en una conferencia de prensa en Kiev sobre el conflicto comenzado en 2022.

Aunque no dio más detalles sobre sus próximos pasos, dijo que también discutiría el plan con la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y probablemente también con el republicano Donald Trump, los dos candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre

próximo en Estados Unidos.

Zelensky afirmó que espera viajar a Estados Unidos en septiembre para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y que se estaba preparando para reunirse con Biden.

Según sus comentarios, Zelensky considera que el principal foro para las conversaciones sería una cumbre internacional deseguimiento sobre la paz, en la que Ucrania ha dicho que quiere que también Rusia tenga representantes.

La primera cumbre para promover la visión de paz de Kiev, celebrada en Suiza en junio, excluyó deliberadamente a Rusia, mientras que atrajo a decenas de delegaciones. La gran ausente fue China, la segunda economía más grande del mundo, a pesar del esfuerzo de Kiev por ganarse el apoyo del sur global. China ha sido uno de los mayores socios económicos y políticos de Rusia desde el comienzo del conflicto, y gracias en buena medida a ella pudo mantener su economía en movimiento pese a las sanciones occidentales.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo la semana pasada que las conversaciones estaban descartadas después de que Ucrania lanzó la incursión transfronteriza en la región de Kursk el 6 de agosto. De todos modos, Moscú nunca expresó ningún deseo de negociar una retirada de los territorios invadidos.

El primer ministro indio, Narendra Modi, que estuvo en Kiev la semana pasada, habló por teléfono ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin, y le dijo que apoyaba una solución rápiday pacífica del conflicto. La India ha sido otro importante socio comercial en estos dos años.

"Reiteré el firme compromiso de la India de apoyar una pronta, duradera y pacífica resolución del conflicto", dijo Modi en su cuenta de la red social X.

Modi compartió con Putin "impresiones" de su visita a Ucrania y "subrayó la importancia del diálogo y la diplomacia, así como del compromiso sincero y práctico entre to-

El objetivo declarado de las operaciones transfronterizas es crear una zona de contención

Zelensky dijo que también discutiría el plan de paz con Kamala Harris y probablemente con Donald Trump

El líder ucraniano insistió en que Rusia quiere dictarle condiciones que Kiev ve inaceptables das las partes interesadas" para encontrar la paz, añadió la cancillería

india en un comunicado.
Siempre en el terreno diplomático, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aterrizó en Pekín por invitación del jefe de la diplomacia china, Wang Yi, con Ucrania como uno de los temas centrales de la misión.

#### Condiciones

Zelensky insistió en que Rusia quiere dictarle las condiciones a Ucrania en cualquier solución de la guerra, lo cual Kiev considera inaceptable.

Putin dijo desde siempre que cualquier acuerdo debe comenzar con la aceptación de Ucrania de las "realidades sobre el terreno", lo que dejaría a Rusia en posesión de importantes porciones de cuatro regiones ucranianas, además de la totalidad de Crimea. La península fue anexada en 2014, cuando los rusos dieron la primera estocada a Ucrania y se quedaron con su primera conquista territorial.

Ahora las nuevas realidades incluyen la aventura ucraniana en Rusia. Ucrania asegura controlar más de 1200 km2 de la región de Kursk, una novedad absoluta, ya que ningún país se había animado a desafiar a los rusos en su territorio desde la Segunda Guerra Mundial.

"Con Putin no puede haber compromisos, el diálogo hoy en principio es vacío y sin sentido porque él noquiere poner fin a la guerra diplomáticamente", dijo Zelensky. Y añadió que la ofensiva en Kursk había reducido el número de gobiernos del mundo que pedían que Ucrania hiciera concesiones a Rusia para poner fin a la guerra cediendo franjas de territorio.

En cuanto a la situación en el terreno, Zelensky se burló de Putin, de quien dijo que estaba priorizando la captura de territorio ucraniano sobre la defensa del propio territorio ruso, en alusión a Kursk, donde Ucrania capturó unos 100 poblados, mientras las fuerzas rusas siguen avanzando poco a poco en la región oriental ucraniana de Donetsk.

Por otro lado, Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas ya desplegaron aviones de combate F-16 suministrados por Estados Unidos para contrarrestar los recientes ataques conmisiles y drones a gran escala de Rusia. "Ya hemos destruido algunos misiles y drones utilizando F-16", aseguró el mandatario.

También anunció que Kiev probó con éxito su primer misil balístico de fabricación nacional. "Tal vez sea demasiado pronto para hablar de ello, pero quiero compartirlo con ustedes", celebró Zelensky.

Según el líder ucraniano, su país también tiene capacidad para producir entre 1,5 y 2 millones de drones al año, pero "no tiene los fondos". Fue un tiro por elevación a sus aliados, a quienes pide más suministros para ser más eficaces. •

Agencias Reuters, AFP y AP

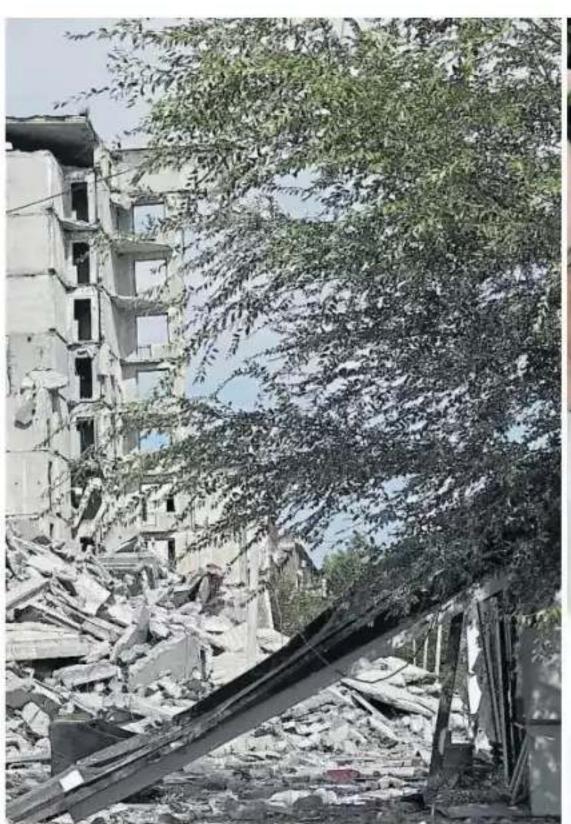



GENYA SAVILOV/AFP El director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, en Kursk

ROSATOM/VÍA AP

## Nueva oleada de masivos ataques rusos sobre Ucrania

Moscú bombardeó varias regiones por segundo día; temor en la central nuclear rusa de Kursk

KIEV.—Rusia lanzó en la madrugada de ayer nuevos ataques con misiles y drones contra Ucrania que dejaron al menos cinco muertos, un día después de los bombardeos más "masivos" contra la ex república soviética desde el inicio de la guerra, hace dos años y medio.

Por su parte, Kiev reivindicó nuevos avances en la región fronteriza rusa de Kursk y la captura de 594 prisioneros desde el inicio de su incursión sorpresa, hace tres semanas.

"Los crímenes contra la humanidad no pueden cometerse con impunidad", dijo el presidente Volodimir Zelensky ayer en una publicación en las redes sociales sobre los ataques aéreos.

La muerte de una mujer en el hospital más temprano elevó a cinco el número de víctimas mortales de los ataques, según las autoridades. Dieciséis personas resultaron heridas.

Zelensky dijo también que sus fuerzas habían utilizado aviones de combate F-16 suministrados por Occidente para contrarrestar el ataque. El Ejército ucraniano afirmó que las tropas de Moscú lanzaron 91 artefactos contra su territorio, de los que pudieron abatir 60 drones explosivos Shahed y cinco misiles de distintos tipos.

En una conferencia de prensa, el presidente ucraniano insistió en que el número de aparatos recibidos por Kiev no era "suficiente".

Las autoridades ucranianas dijeron que tres de las víctimas murieron en la región sudoriental de Zaporiyia y dos murieron en la ciudad central de Krivyi Rig después de que un misil impactó en un hotel.

Los bombardeos rusos de anteayer afectaron quince regiones y, según el Ejército ucraniano, movilizaron un total de 236 misiles y drones. Kievasegura que sus fuerzas destruyeron 201 de ellos.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Rusia bombardea regularmente las infraestructuras energéticas de su vecino, obligando a sus autoridades a racionar la electricidad.

#### Peligro nuclear en Kursk

De visita en la región, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, advirtió que la proximidad de los combates entre tropas rusas y ucranianas a la central nuclear rusa de Kursk es "extremadamente grave". Ante los repetidos ataques aéreos en su territorio, Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus bombardeos y avances sobre territorio ruso, especialmente sobre las regiones fronterizas en Kursk.

De visita en la central atómica, Grossi dijo haber "visto rastros de ataques condrones" en el prediode la central y reiteró su llamamiento a las partes para que no conviertan la central en un objetivo militar. "Puede parecer algo simple y de sentido común: no ataquen una central nuclear", rogó. •

Agencias AFP y Reuters

## Telegram, el "arma de guerra" de Rusia bajo mayor escrutinio

Algunas unidades rusas utilizan la app en sus operaciones diarias, como la transferencia de inteligencia o el guiado de misiles

Anna Smolchenko AGENCIA AFP

PARÍS.—La detención del multimillonario franco-ruso Pavel Duroven Francia atrajo la atención mundial sobre la importancia de su aplicación de mensajería Telegram para

las tropas y propagandistas rusos,

cuando la ofensiva de Rusia en Ucra-

nia afronta su tercer año.

Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, Telegram, que cuenta con más de 900 millones de usuarios activos, se ha convertido en una plataforma crucial para los blogueros proguerra para justificar la ofensiva y difundir desinformación en Ucrania y Occidente.

Los observadores dicen que, a falta de un sistema moderno de gestión del campo de batalla, las tropas rusas también han llegado a depender de Telegram en sus operaciones diarias como la transferencia de inteligencia o el guiado de misiles.

La detención en Francia del jefede
Telegram, deorigen ruso, ha conmocionado a las autoridades de Rusia
y a los propagandistas de la guerra,
que temen que Durov entregue las
claves de cifrado a los servicios de
inteligencia occidentales.

"Están aterrorizados", dice Ivan Filippov, experto en la propaganda de Moscú, refiriéndose a influyentes blogueros proguerra con decenas de miles de seguidores. "Sería un desastre absoluto" para Rusia si la inteligencia occidental consigue las claves, agrega.

Autoproclamado libertario, Durov ha defendido la confidencialidad en internet y rechaza cualquier tipo de moderación de su plataforma. Moscú intentó bloquear Telegram en 2018, pero abandonó esos esfuer-

zos dos años después.

Para el bloguero proguerra Andrei
Medvedev, Telegram emergió como
el "principal mensajero" de la invasión de Rusia contra Ucrania, como
"una alternativa a las comunicaciones militares clasificadas".

Según Alexei Rogozin, director del Centro para el Desarrollo de Tecnologías de Transporte en Moscú, muchos bromeaban con que la detención de Durov equivalía a "la detención del jefe de comunicaciones de las Fuerzas Armadas" rusas. "La transferencia de inteligencia, la corrección del rumbo de la artillería, la transmisión de video desde los helicópteros y muchas otras cosas se llevan a cabo, de hecho, a menudo con ayuda de Telegram", dice Rogozin.

Mijailo Samus, director de la Red de Investigación sobre Nueva Geopolítica, un centro de reflexión con sede en Kiev, afirmó que, aunque Rusia dispone de sistemas de mando y control, "no son eficaces en el campo de batalla". "El Ejército ruso está anclado en el pasado", explica. Samus señala que el Ejército ucraniano ha confiado con éxito en Delta, un sistema de gestión del campo de batalla desarrollado por los ucranianos en colaboración con la OTAN.

Aunque los observadores militares no esperan que la detención de Durovtenga repercusiones inmediatas en la guerra de Rusia en Ucrania, podría estimular el desarrollo de sistemas alternativos de comunicaciones cifradas en Rusia.

Medvedevafirmaqueahoraes"vi-

tal" para el Ejército ruso crear su propio sistema de mensajería militar.

Francia emitió una orden de detención contra Durov en el marco de una investigación por presuntos delitos de fraude, narcotráfico, ciberacoso, delincuencia organizada y promoción del terrorismo, y lo acusa de inacción para frenar el uso delictivo de Telegram.

El canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo ayer que su detención llevó "las relaciones entre Moscú y París a su punto más bajo". Lavrov crítico "la posición que asume París en las cuestiones de libertad de expresión, la libertad de difusión de información y en general en temas de cumplimiento de profesión de periodista mucho antes de los acontecimientos actuales".

Muchos críticos del Kremlin calificaron las acciones de Francia de asalto a la libertad de expresión, mientras que otros dijeron que Telegram debería ser más responsable.

El periodista búlgaro Christo Grozev, que ha investigado sobre los servicios de inteligencia rusos, dijo que estos utilizaron Telegram para reclutar a saboteadores y tramar "actos terroristas".

El Foro Rusia Libre, fundado por el crítico del Kremlin y excampeón mundial de ajedrez Garri Kasparov, dijo que Durov "voluntaria o involuntariamente" ha permitido que Telegram se convierta en un "arma de guerra".

"Independientemente de cómo acabe la saga francesa de Durov, esperemos que Telegram deje de ser una herramienta de la guerra de Putin", agregó. ●

#### La invasión a Ucrania | LOS OTROS FRENTES DE LA GUERRA

## Pavel Durov, de Zuckerberg ruso a objetivo de varios gobiernos

Su postura antisistema lo enemistó tanto con el Kremlin como con la democracia francesa de Emmanuel Macron, entre otros; un megamillonario desinteresado por el dinero

Paul Mozur y Adam Satariano
THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK.—Hace más de una década, cuando Rusia presionó a Pavel Durov para que cerrara las páginas de los políticos opositores en el sitio estilo Facebook que había creado, el emprendedor tecnológico respondió online posteando la insolente imagen de un perro con capucha con la lengua afuera.

"Esta es la respuesta oficial para los servicios de inteligencia que exigen el bloqueo de algunos grupos", escribió, sin que se le moviera un pelo.

Trece años después, el impulso antiestablishment de Durov parece haberlo conducido a un nuevo round con las autoridades rusas. El sábado fue arrestado en Francia como parte de una investigación de las actividades delictivas en Telegram, la herramienta de comunicación que fundó en 2013 y que fue creciendo hasta convertirse en una plataforma global caracterizada por su total prescindencia del modo en que los usuarios se comportan en ella.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió anteayer al arresto de Durov diciendo que el país estaba "plenamente comprometido con la libertad de expresión", pero que "en un Estado de Derecho, las libertades se ejercen dentro de un marco legal, tanto en la vida real como en las redes sociales".

Elarresto de Durov desató una tormenta que lo convirtió en el "héroe del pueblo" para quienes están preocupados por la libertad de expresión y la censura de los gobiernos, especialmente ahora que el escrutinio de los contenidos online se ha reforzado a nivel global. Entre los primeros que salieron en defensa de Durov están Elon Musk, dueño de X, y Edward Snowden, el contratista de inteligencia norteamericano que huyó a Rusia después de difundir información clasificada.

En un comunicado del domingo, Telegram dijo que respeta y se somete a la legislación de la Unión Europea. "Es un absurdo afirmar que una plataforma o sus dueños son responsables por los abusos que se cometen en esa plataforma", manifestó la compañía.

Telegram se ha apoyado desde siempre en el ethos antiautoritario de Durov y su compromiso con la libertad de expresión. Este ferviente tecnooptimista de 39 años, con un don especial para trolear a las autoridades en las redes, ha manifestado su férrea convicción de que los gobiernos no deberían censurar lo que la gente dice o hace en internet.

Ese principio rector contribuyó para que Telegram se convirtiera en una aplicación de chat muy popular entre los rusos, iraníes y otros pueblos que viven bajo regímenes autoritarios. Pero ese enfoque de "vía libre" también sedujo a terroristas, extremistas, traficantes de armas, estafadores y traficantes de drogas.

El secreto está por encima de la vigilancia más estricta de la libertad de expresión en las redes, dijo Durov. "La privacidad, en última instancia, es más importante que nuestro temor a que ocurran cosas malas, como el terrorismo", posteó en 2015.

"Para ser verdaderamente libre, hay que estar dispuesto a jugarse el



libertad de expresión", pero que "en Pavel Durov, fundador de Telegram, durante una conferencia en San Francisco en 2015 STEVE JENNINGS/GETTY

todo por el todo por la libertad", escribió Durov en Instagram en 2018.

En sus cuentas personales en las redes sociales, las publicaciones de Durov muestran un estilo de vida ecléctico. En un posteo reciente, afirmóhaberengendradomás de 100 hijos biológicos en 12 países como donante de esperma en los últimos 15 años, y agregó que compartía esa información para ayudar a desestigmatizar el tema y que donó esperma por primera vez para ayudar a un amigo que luchaba contra la infertilidad, pero que planeaba "publicar" su ADN "en código abierto".

De todas maneras, la mayor prioridadde Duroves Telegram. En 2014, abandonó Rusia en medio del creciente escrutinio de los servicios de seguridad, y finalmente se trasladó a Dubái, cuyo gobierno, dijo, no interferiría con su negocio. Desde entonces, se ha enfrentado con Appley los principales gobiernos del mundo por el control de los contenidos vertidos en su plataforma. Telegram ha sido prohibida temporal o permanentemente en 31 países, según datos de Surfshark, un fabricante de software VPN utilizado para evitar bloqueos de internet.

En una entrevista con Tucker Carlson en abril, Durova cusó al FBI de intentar "reclutar" a un programador de Telegram para que el gobierno de Estados Unidos tuviera acceso a los datos de los usuarios.

Nacido en 1984 en la entonces Unión Soviética, cuando tenía 4años Durov se mudó con su familia al norte de Italia. Su hermano Nikolai, un genio de las matemáticas que se convirtió en director de tecnología de Telegram, apareció en la televisión italiana resolviendo ecuaciones cúbicas algebraicas de tercer grado. A principios de la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética, los Durov regresaron a San Petersburgo, donde Pavel y Nikolai participaron en torneos juveniles de matemáticas y aprendieron a programar en una computadora IBM que la familia había traído desde Italia.

En la Universidad en San Petersburgo, un amigo le mostró a Durov Facebook, fundada por Mark Zuckerberg. Durov se inspiró, se propuso crear su propia versión de la red social y produjo Vkontakte, un servicio lanzado en 2006 y que en pocos años dominó Rusia. Pero también atrajo la atención del Kremlin, que empezó a exigir información sobre los usuarios de Vkontakte.

Durov dijo haber comenzado a desarrollar Telegram para que fuera una forma más segura de comunicarse, después de que en 2011 las fuerzas de seguridad rusas se presentaron en su propio departamento a pedir explicaciones. Durov, que mientras desarrollaba Telegram seguía dirigiendo Vkontakte, dijo que el gobierno finalmente le había dado un ultimátum: entregar los datos sobre los usuarios de Vkontakte o perder el control de la empresa y verse obligado a abandonar el país.

"Elegí lo segundo", dijo Durov.

Desde que desertó de Rusia, Durov ha vivido de manera itinerante, rodeado de sus ingenieros de Telegram, y según sus exempleados se muda y cambia de locación cada dos o tres meses. Pasó temporadas en Barcelona, Bali, Berlín, Helsinki y San Francisco, pero Dubái sigue siendo la sede formal de Telegram. Sigue más obsesionado con las características de la aplicación que con ganar dinero o moderar la actividad delictiva en su plataforma, apuntan sus exempleados.

Según Telegram, Durov tiene ciudadanía de los Emiratos Árabes Unidos y de Francia. Aunqueviaja en jet privado, ha dicho que no le gusta comprar cosas y que guarda cientos de millones de dólares en su cuenta bancaria y en bitcoins para asegurarse poder seguir siendo libre. La agencia Bloomberg estima que su patrimonio neto asciende a más de 9000 millones de dólares.

"Prefiero tomar decisiones que in-

fluyan en cómo se comunica la gente en lugar de elegir el color del tapizado de los sillones de mi casa", dijo en la entrevista con Carlson.

Hoy Telegram se acerca a los 1000 millones de usuarios en todo el mundo, una masa más grande que la de X. Telegram funciona como una aplicación de mensajería, similar a Whats-Appo iMessage, pero también alberga grupos de hasta 200.000 usuarios y tiene funciones de transmisión que ayudan a compartir opiniones con audiencias aún más grandes. El servicio es popular en Ucrania, Brasil, Indonesia, Rusia y la India.

Cuando la cantidad de usuarios de Telegram se disparó, la laxitud de controles de Durov empezó a generar críticas y controversias. Los legisladores, las fuerzas del orden y los expertos en seguridad dijeron que la app se había convertido en un nido de desinformación, de propaganda terrorista, de extremismo de ultraderecha, de tráfico de drogas, pornografía infantil y venta de armas.

En el transcurso de los años, Telegram ha eliminado algunos contenidos, como material de abuso sexual infantil o publicaciones de odio con incitación explícita a la violencia. Pero la falta de cooperación de Durov siempre generó frustración entre las autoridades. A otros les preocupaba que Telegram mantuviera vínculos con el Kremlin, que en 2020 levantó la prohibición del servicio en Rusia.

El lunes, los fiscales franceses dijeron que Durov había sido detenido como parte de una investigación abierta el mes pasado sobre delitos relacionados con la pornografía infantil, el fraude, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Las autoridades francesas señalaron particularmente la falta de cooperación de Telegram con las fuerzas de la ley. Mientras tanto, Durov sigue detenido, una situación que podría extenderse hasta hoy. •

Traducción de Jaime Arrambide

#### El líder supremo de Irán llamó a regular el ciberespacio

Además, dejó abierta la posibilidad de retomar las negociaciones nucleares

TEHERÁN.— El líder supremo iraní, Ali Khamenei, que impuso algunos de los controles más estrictos del mundo sobre el acceso a internet, afirmó ayer que es necesario regular el ciberespacio, citando la detención en Francia del fundador de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, como ejemplo de cómo otros países también instauran controles.

"Tiene que haber leyes que regulen el ciberespacio. Todo el mundo lo hace. Miren a los franceses, detuvieron a este hombre y lo amenazaron con 20 años de cárcel por incumplir sus leyes", dijo Khamenei durante una reunión con el presidente Masud Pezeshkian, un pragmático, y su gabinete. La república islámica tiene uno de los controles de internet más estrictos del mundo, pero sus bloqueos de redes sociales estadounidenses como Facebook, Twitter y YouTube son eludidos habitualmente por iraníes expertos en tecnología que utilizan redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés). Durov, nacido en Rusia y también ciudadano de Francia y Emiratos Arabes Unidos, fue detenido en París en el marco de una investigación sobre delitos relacionados con abusos sexuales de menores, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas en la plataforma, bloqueada en Irán.

Teherán acusa regularmente a los internautas por las publicaciones que comparten en la red.

"Algunos no entienden o no quieren entender, pero ya he dicho antes que el espacio virtual necesita ser regulado para que se convierta en una oportunidad y no en una amenaza", añadió Khamenei.

Según el grupo de defensa de los derechos digitales Access Now, Irán fue el tercer país del mundo que más veces cerró el acceso a internet en 2023. Esto incluyó el cierre de las redes móviles, tanto a nivel nacional como en zonas específicas, así como el bloqueo del acceso a Instagram y WhatsApp, las dos únicas plataformas importantes que no estaban sujetas a prohibiciones absolutas, según Access Now.

En otro orden, Khamenei abrió las puertas a la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos acerca del programa nuclear del país, que avanza rápido, y dijo al gobierno civil que "no hay barreras" para entablar conversaciones con su "enemigo".

"Es posible interactuar con el enemigo en determinadas situaciones. No hay ningún daño en esto, pero no pongan sus esperanzas en ellos, no confien en el enemigo", dijo Khamenei. Sus comentarios son similares a los que realizó cuando Irán cerró el histórico acuerdo de 2015 con las potencias nucleares, que frenó considerablemente el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.

Agencias Reuters y AP

## La distancia de Harris con la prensa gana atención y le abre una línea de críticas de Trump

CAMPAÑA. La vicepresidenta dará esta semana su primera entrevista desde que aceptó la candidatura presidencial de los demócratas

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- La campaña de Kamala Harris informó esta semana que más de 300 personas brindaron 1500 entrevistas en nombre de la candidata durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago, grupo que incluyó a delegados, figuras partidarias, funcionarios, activistas, líderes locales y "norteamericanos comunes". Una persona ausente en esa lista: la propia candidata.

Desdeque reemplazóal presidente Joe Biden al tope de la fórmula presidencial del Partido Demócrata, Harris no ha dado una sola entrevista formal, y tampoco ha brindado una conferencia de prensa, un cono de silencio a la prensa tradicional que ya se convirtió en uno de los temas de la campaña.

Harris ha respondido esporádica y brevemente preguntas del pool de periodistas acreditados en la Casa Blanca que viajan con ella en el Air Force Two, y también ha tenido charlas off the record.

"Hablé con mi equipo, quiero tener una entrevista agendada antes de fin de mes", prometió Harris a principios de agosto, en la explanada del aeropuerto de Detroit, Mi-

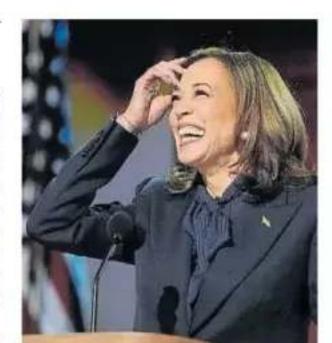

Kamala Harris

ARCHIVO

chigan, cuando su campaña recién comenzaba a cobrar forma.

Esa promesa se concretará, finalmente, este jueves jueves, cuando Harris y su candidato a vicepresidente, el gobernador Tim Walz, brinden una entrevista a la cadena CNN, la primera de la campaña. Esa charlaabrirá una oportunidad para un escrutinio hasta ahora inexistente, una ausencia que había comenzado a darle más relieve a la relación -o la falta de relación, al menos visible-de Harris con la prensa. Biden y Harris han tenido un contacto directo mucho menos frecuente con los periodistas que sus predeceso-

res. Y Harris enfrió sus apariciones públicas y bajó su perfil luego de una muy mala entrevista con Lester Holt, de la cadena NBC, al inicio de la gestión demócrata, en su primer viaje a América Central, en la que mostró dificultades para defender su papel en la crisis migratoria en la frontera.

Atenta a las críticas, su campaña había remarcado que la prioridad es el vínculo directo con los votantes. aunque Harris tampoco ha tenido uno de los habituales "cabildo abierto" que suelen hacer los candidatos con gente común.

"¿Cuándo hará Kamala Harris una entrevista real?", preguntó un titular en la revista New York Magazine. "Kamala Harris no está dando entrevistas. ¿Alguna pregunta?", tituló un artículo The New York Times, que intentó, sin éxito, conseguir una entrevista con Biden cuando aún era candidato. "Preguntas que nos encantaría hacerle a Kamala Harris". fue el título de un duro editorial de The Washington Post. "Si espera prevalecer, Harris necesita presentar sus ideas. Los medios y el público tienen preguntas legitimas, y ella deberia enfrentarlas", dijo la junta editorial del diario de Jeff Bezos.

La lupa sobre las interacciones de Harris con la prensa también cobró

relevancia porque su campaña ha ofrecido escasos detalles sobre las políticas que implementará en caso de resultar elegida, o cómo una eventual administración suya se diferenciará del gobierno de Biden. Su rival Donald Trumpy los republicanos han comenzado a poner la mira yaexplotar la falta de un ida yvuelta más sustancial y directo de Harris con los periodistas.

"¿Cuándo va a empezar a responder preguntas la camarada Kamala Harris?", chicaneó Trump en su red social, Truth Social, esta semana. "Es una izquierdista radical, marxista que no apoya el fracking, y el público necesita saber loque defiende, que es la pobreza y el fracaso para Estados Unidos. Kamala se niega a conceder entrevistas porque no tiene confianzaen su propio nivel de 'inteligencia'', vapuleó el candidato republicano.

Ya a mediados de agosto, Trump había dicho que Harris "no sabe cómo hacer una conferencia de prensa, no es lo suficientemente inteligente" durante un ida y vuelta con los periodistas en Palm Beach.

El compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, también ha atacado a Harris por su falta de interacción con la prensa. A principios de este mes, al avión de Vance coincidió con el de Harris en la explanada de un aeropuerto en Eau Claire en Wisconsin. Vance intentó aprovechar esa casualidad al acercarse al pool de periodistas que viajaba con la vicepresidenta.

"Pensé en pasar por acá y, en primer lugar, echarle un buen vistazo al avión porque espero que sea mi avión en unos meses", les dijo a los periodistas. "También pensé que ustedes podrían sentirse solos porque la vicepresidenta no responde las preguntas de los periodistas", continuó.

#### Reformulan la acusación por interferencia electoral contra el republicano

WASHINGTON.- En plena campaña presidencial en Estados Unidos de cara a los comicios del 5 de noviembre, el fiscal especial Jack Smith presentó ayer una nueva acusación contra el exmandatario y candidato Donald Trump por sus esfuerzos para revertir la elección presidencial de 2020 que mantiene los mismos cargos penales, pero limita las acusaciones en su contra luego de un fallo de la Corte Suprema que otorga amplia inmunidad a los expresidentes.

Uno de los cambios más destacados entre la acusación revisada, quetiene 36 páginas, y la original, de 45, es que el equipo de Smith eliminó las acusaciones que señalaban que Trump intentó presionar al Departamento de Justicia para que apoyara sus falsas afirmaciones de que la elección había sido manipulada.

A pesar de los cambios, gran parte de la acusación original permanece intacta. Trump sigue enfrentando los mismos cuatro cargos, que incluyen conspirar para defraudar a Estados Unidos, obstruir la certificación de las elecciones en el Capitolio el 6 de enero de 2021, y privar a millones de estadounidenses del derecho a que sus votos sean contados. •

Agencias AP y Reuters



Bajo los principios fundamentales de su filosofía de calidad y atención al cliente, Toyota Argentina S.A. informa a los propietarios y usuarios de los modelos comprendidos en el rango abajo mencionado, que ha iniciado una campaña especial de servicio relacionada con el motor.



| PAÍS DE<br>ORIGEN | MODELO          |     |        |          |                |                      |
|-------------------|-----------------|-----|--------|----------|----------------|----------------------|
|                   |                 | WMI | VDS    | V        | FECHA<br>PROD. |                      |
| ORIGER            |                 |     |        | DESDE    | HASTA          | TROD.                |
| JAPÓN             | LEXUS<br>LX 600 | נדנ | PB7CX# | N4002252 | N4012890       | FEB '22<br>A OCT '22 |

Nota: '#' Puede tomar valores de '0' a '9' ó 'X'. Vehículos comercializados en la República Argentina.

Los vehículos alcanzados por esta campaña están equipados con un motor naftero de 6 cilindros en 'V'. Existe la posibilidad de que los cojinetes del cigüeñal presenten una condición que afecte a su vida útil, lo cual podría generar ciertos comportamientos en el motor tales como un ruido anormal, imposibilidad de arranque o detención durante su funcionamiento y que podrían afectar a la conducción.

La condición descripta se corregirá mediante el reemplazo del motor. Por ello, en forma preventiva, hasta que el reemplazo sea coordinado, se solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con su concesionario Lexus o Toyota para realizar la inspección preventiva de su vehículo de manera gratuita, a partir del lunes 2 de septiembre de 2024.

Para más información, pueden visitar la página web de Lexus Argentina en www.lexus.com.ar/ es/servicing-and-support/recall.html o comunicarse con nuestro Centro de Atención al Cliente a través de la línea gratuita 0800-888-LEXUS (53987).



Qaid Farhan Alkadi, en el centro médico Soroka, en la ciudad de Beersheba, Israel

## Israel rescató a un rehén de Gaza, el octavo desde el comienzo de la guerra

**OPERATIVO.** El Ejército liberó a un beduino de 52 años que los milicianos de Hamas retenían en un túnel del sur del enclave

TEL AVIV.-El Ejército israelí anunció ayer el rescate de un rehén en la Franja de Gaza que había sido secuestrado durante la incursión terrorista del 7 de octubre pasado, en lo que calificó de una "compleja operación" militar.

Qaid Farhan Alkadi, de 52 años, fue rescatado en un túnel "en una compleja operación en el sur de la Franja de Gaza", dijo el Ejército israelí, sin dar más detalles. No se sabe si el rescate se hizo bajo fuego o si otras personas fueron muertas o heridas en el operativo.

Alkadi fue hallado durante un operativo donde se sospechaba que había rehenes, junto con milicianos y explosivos, dijo el Ejército. Y añadió que había aprendido las "lecciones" de cómo se debe proceder en estos casos. Hace unos meses, soldados israelíes mataron por error a tres rehenes, a quienes tomaron por milicianos.

El hombre pertenece a la minoría beduina israelí y trabajaba como guardia en una fábrica en el kibutz Magen, uno de varios kibutz que fueron atacados el 7 de octubre en la operación jihadista. Tiene dos esposas y es padre de 11 hijos.

Es uno de ocho rehenes rescatados hasta ahora de Gaza y el primero en ser liberado en un túnel, dijo el Ejército israelí, que publicó videos del beduino poco después de ser rescatado.

Sin afeitar y con camiseta blanca, se lo vio sentado y sonriente al lado de soldados israelíes antes de subirse a un helicóptero que lo transportó a un hospital para que lo sometieran a pruebas médicas. Parecía demacrado, pero los médicos dijeron que su condición era estable. Su numerosa familia y habitantes del área de Rahat acudieron al hospital en la ciudad sureña israelí de Beersheba para darle la bienvenida.

Mientras la familia esperaba en el hospital, uno de sus hermanos

cargaba a su hijo bebé, que nació cuando Alkadi estaba en cautiverio y que no conocía a su padre. La prensa israelí mostró una foto de Alkadi junto a su familia, sonriente.

"Estamos muy emocionados de verlo y decirle que estamos todos con él", dijo un familiar, llamado Faez, al Canal 12 de la televisión israelí. "Espero que todos los rehenes regresen a casa, para que todas las familias experimenten esta felicidad", añadió.

El presidente israelí, Isaac Herzog, celebró "el rescate exitoso" y calificó su liberación de "feliz momento para el Estado de Israel y la sociedad israeli".

Pero si bien el rescate trajo algo de alivio a los israelíes a más de diez meses de la captura de más de 240 personas, fue también un doloroso recordatorio de que decenas de rehenes siguen cautivos pese a los esfuerzos internacionales para lograr un alto el fuego y la liberación de los restantes.

#### Compromiso

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que el operativo fue parte de "las acciones valientes y osadas del Ejército en lo profundo de la Franja de Gaza". Y añadió que Israel "está comprometido con aprovechar toda oportunidad para lograr el regreso de los rehenes".

El vocero militar israelí, Daniel Hagari, señaló por su parte que Alkadi fue "rescatado de un túnel subterráneo gracias a inteligencia precisa". Y añadio que en sus 326 días de cautiverio el beduino estuvo confinado en varios lugares, incluyendo túneles.

El primer ministro Benjamin Netanyahu habló por teléfono con Alkadi y le dijo que Israel usará las misiones militares de rescate y las negociaciones para lograr la libertad de los rehenes.

"Ambos requieren nuestra pre-

sencia militar en el terreno, y una presión militar incesante sobre Hamas", dijo Netanyahu.

El grupo terrorista todavía retiene a unos 110 rehenes, de los cuales cerca de un tercio al parecer habrían muerto.

La mayoría de los otros fueron liberados durante un cese al fuego en noviembre, bajo mediación internacional, a cambio de prisioneros palestinos retenidos en Israel.

El Ejército israelí rescató en total a ocho rehenes, incluyendo algunos en dos operativos que mataron a decenas de palestinos.

El grupo Hamas dice que algunos rehenes murieron en bombardeos israelies o en fallidos intentos de rescate.

La ofensiva de represalia israelí sobre Gaza causó hasta ahora la muerte de más de 40.000 palestinos, desplazó al 90% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza y causó una fuerte destrucción en el asediado territorio.

Estados Unidos, Egipto y Qatar intentan negociar un acuerdo entre los milicianos de Hamas y el gobierno de Israel para lograr la libertad de los demás rehenes. Netanyahu ha sido duramente criticado por las familias de los rehenes, y por gran parte de la sociedad israelí, por no llegar a un acuerdo que lograra el retorno de los rehenes. Hamas quiere canjear los rehenes por una tregua duradera, la retirada israelí de la Franja de Gaza y la liberación de un gran número de prisioneros palestinos.

La semana pasada, el Ejército israelí recuperó los restos de seis rehenes en el sur de Gaza. El vocero militar dijo que el Ejército estaba recabando más información para efectuar otros operativos, pero añadió: "No podremos liberar a todos únicamente por medio de operativos de rescate". •

Agencias AP y AFP

## Maduro se rodea de los halcones y detiene a más opositores

VENEZUELA. El régimen detuvo al asesor jurídico y vocero de la líder María Corina Machado

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer que tras la "victoria electoral del 28 de julio" decidió realizar un cambioen su gabinete de gobierno, yelpoderoso "número dos" deloficialismo, el actual diputado Diosdado Cabello, representante del ala dura del chavismo, regresará al Ejecutivo como ministro del Interior, cargo que ya ejerció durante 22 años.

Al mismo tiempo, pocas horas más tarde, el gobierno siguió con la redada contra la oposición con la detención del abogado de la líder María Corina Machado, Perkins Rocha fue detenido en medio de la crisis poselectoral.

"El régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa, Perkins Rocha. Perkins es nuestro abogado personal, nuestro coordinador jurídico y representante (...) ante el CNE (Consejo Nacional Electoral)", dijo Machadoen un mensaje en la red X.

#### Cambio de gabinete

Maduro definió su cambio de gabinete como "una remodelación profunda".

"Decidí incorporar como nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz [...] al capitán bolivariano Diosdado Cabello". informó el mandatario en una alocución en la que ratificó además a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido (PSUV), es juntoa Maduro de las voces más firmes contra los líderes de la oposición, e incluso amenazó en varias oportunidades con detenerlos. También insultó al presidente Javier Milei, al expresidente Macri y al chileno Boric, a través de su programa de TV Con el mazo dando. Actualmente existe orden de captura en su contra por parte de la agencia antinarcóticos norteamericana (DEA), que ofrece una recom-

pensa de 10 millones de dólares.

Cabello es acusado de incitar el odio contra opositores a través de su programa de TV, donde frecuentemente aparece difamando e incriminando a activistas venezolanos de oposición y a civiles.

La reforma del gabinete incluye la jefatura de los ministerios de Petróleo y Finanzas y de la petrolera estatal Pdvsa. La vicepresidenta Delcy Rodríguez permanecerá en su puesto, pero también ocupará la poderosa cartera de Petróleo.

Maduro dijo que ratificó a Rodríguez "para que siga con el timón al frente del gobierno revolucionario, acelerando con su mano biónica los cambios y transformaciones". Y asume la cartera de Petróleo "como conocedora de este tema", señaló. Rodríguez entrega el Ministerio de Finanzas, que también conducía, a Anabel Pereira Fernández.

Por su parte, Héctor Obregón, que era el vicepresidente de Pdvsa, será el nuevo presidente de la empresa petrolera en reemplazo de Pedro Tellechea, quien pasará a dirigir el Ministerio de Industria y Producción, agregó Maduro.

Obregón, un abogado que Maduro agregó al directorio ejecutivo de Pdvsa el año pasado junto con Tellechea, tuvo responsabilidades gubernamentales inclusoen el Ministerio de Finanzas y en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Pdvsa, que en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez fue la gallina de los huevos de oro con una producción de más de tres millones de barriles diarios de crudo, produjo en enero de este año 841.000 barriles, según el informe oficial de la OPEP.

Yván Gil y Padrino permanecerán como canciller y ministro de Defensa, señaló Maduro.

La remodelación del Ejecutivo llega en plena polémica por las elecciones del 28 de julio. •

Agencias DPA y Reuters

## José Mujica recibió el alta tras una descompensación

URUGUAY. MONTEVIDEO.-Tras haber sido hospitalizado anteanoche en el hospital Casmu de Montevideo, el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica fue dado de alta ayer para regresar a su chacra a descansar, según declaró su médica Raquel Pannone.

La internación de Mujica ocurrió luego de que sufriera una descompensación producto del tratamiento que llevó a cabo por un cáncer deesófago, por lo que fue necesario someterlo a una serie de procedimientos, entre ellos estudios de control de valores.

Pannone explicó que, luego de haber detectado un tumor en el esófago, el expresidente fue sometido a un tratamiento de radioterapia que lo debilitó.

"La radioterapia fue muy buena y tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó", afirmó Pannone que planteó que los estudios posteriores no mostraron evidencia de la presencia del tumor y lo que tiene ahora es "la fi- Agencia AFP y El País/GDA

brosis que queda en el esófago".

"La radioterapia es como una quemadura y tenemos que lograr que el tejido se recupere. A los casi 90 años todo es más lento. Eso hace que a él le moleste cuando come y por eso come en menos cantidad", detalló y añadió que su función renal también se deterioró. Es por esto que el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) estaba desde el sábado recibiendo suero en su casa.

Según Pannone, el expresidente fue sometido a estudios "casi todos los días" y ahora "está frágil". "No está en sus mejores momentos, peroentiendey comprende las opciones que le damos", añadió.

El domingo pasado, el líder del MPP no participó del Día del Comité de Base, una instancia importante para los dirigentes del Frente Amplio. El cáncer de esófago que sufría Mujica fue anunciado en los primeros días de mayo. •

arteba 2024

feria de arte contemporáneo 30, 31 de agosto y 1 de septiembre

centro costa salguero buenos aires

# compra tu entrada

disponibles en → arteba.org



Patrocinador principal



Medio asociado

Patrocinadores asociados









Patrocinadores colaboradores





GANCIA

cemeia



Navarro Correas



STELLA \* ARTOIS

zonaprop

Alianzas institucionales









PROA



Medio auspiciante



## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.compolitica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

# ANUNCIAN UNA SERIE DOCUMENTAL SOBRE EL ASCENSO DE MILEI Ayer se lanzó el trailer de Milei, la serie, una producción de seis capítulos que se verán por la red social X desde mediados de septiembre

#### Violencia política | HOMENAJE EN EL SENADO

# Villarruel prometió reabrir todas las causas contra Montoneros

La vicepresidenta reivindicó su lucha por la "verdad completa" y acusó a los Kirchner de "proteger" a los líderes guerrilleros; dijo que los responsables de los atentados "tienen que ir presos por ensangrentar a la Nación"

#### Gustavo Ybarra

La vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que buscará reabrir las causas judiciales por los asesinatos cometidos durante la violencia política de la década del 70 por dirigentes de organizaciones guerrilleras, como Montoneros. Dijo que los quiere ver "a todos presos" y los acusó de ser

"los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner".

"La Argentina merece no ser un nido de impunidad y para eso hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo, para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación", sentenció Villarruel.

Desde el entorno de la vicepresidenta indicaron que el pedido de reapertura de las causas, algo que ya se intentó en varias oportunidades, será realizado por la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), fundada por la propia Villarruel.

La vicepresidenta encabezó ayer un acto en el Senado por el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, fecha instaurada por la ONU en 2017. En su intervención, Villarruel tomó distancia de la polémica generada en el bloque de diputados libertarios por la visita a represores detenidos en el penal de Ezeiza: reclamó el enjuiciamiento de los dirigentes de organizaciones guerrilleras y eludió cualquier mención a liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad.

En un discurso en el que reivindicósu lucha por "la verdad completa", la vicepresidenta acusó sin medias tintas a Néstor y Cristina Kirchner de proteger a los responsables de la violencia política de los 70 y de haber convertido en un negocio la reivindicación de la lucha por los derechos humanos de las víctimas del terrorismo de Estado.

En ese sentido, Villarruel se congratulópor haber tomado la bandera "de la lucha por la memoria completa" cuando tenía 28 años. "No sería la misma persona hoy si no hubiera persistido en esta batalla contra lo más oscuro de la maldad humana", afirmó. "Loque hoy estamos haciendo acá era impensado hace 20 años. Que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país cuando desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaban y elevaban los crímenes atroces del terrorismo", acusó.



Victoria Villarruel, ayer, en el acto por las víctimas del terrorismo

HERNÁN ZENTENO

En ese momento, Villarruel apuntó sus acusaciones contra el kirchnerismo, al que responsabilizó de haber levantado una pared de silencio sobre las víctimas de las organizaciones terroristas.

"Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner", sentenció.

En ese sentido, Villarruel dijo que quienes sostuvieron esa prédica fueron "unos pequeños David frente al Goliat que tenía todo el poder estatal para garantizarse su impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse sus bolsillos con el dolor de todos los argentinos".

#### Los testimonios

La primera oradora del acto fue Claudia Rucci, en su doble papel de directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, que organizó el homenaje, e hija de José Ignacio Rucci, dirigente metalúrgico y exsecretario general de la CGT que fue asesinado por Montoneros el 25 de septiembre de 1973.

Rucci explicó el homenaje en la

conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, y dijo que la ceremonia tenía por finalidad "reivindicar al más fundamental de los derechos: el derecho a la vida, a que esta no sea atacada con justificaciones de ningún tipo".

La funcionaria del Senado rememoró el día que asesinaron a su padre y cómo fue llevada a la casa de una familia amiga para no contarle lo que había sucedido, y cómo se enteró al ver en la televisión la noticia del ataque. "No recuerdo mucho más a partir de ese momento, solo tengo presente que cuando pude volver a ir a la escuela, en el auto que nos trasladaba siempre iba en el asiento de atrás, en posición fetal".

Según Rucci, el trauma le provocóque durante muchos años soñara con que su casa volaba por los aires y que ella quedaba enterrada entre los escombros. "Con el paso del tiempo supe que eso se llamaba terror", agregó. "Reclamamos que la verdad sea solo la verdad, que lo que ocurrió se relate como ocurrió, que el dolor que produjo cada crimen no se haga más grande por el nuevo dolor que genera el olvido", concluyó.

Tras la palabras de Rucci, fue el turno de Gloria Paulik, hija del oficial Juan Paulik, asesinado en el atentado al comedor de la Superin-

#### EL ANTECEDENTE MÁS AVANZADO

#### ) El pedido

En noviembre de 2021, la Justicia recibió un pedido de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia para que sean declarados delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e imperdonables los atentados cometidos por las agrupaciones guerrilleras.

#### La causa

El pedido se planteó en el marco de la causa donde se investigó el ataque de Montoneros el 2 de julio de 1976 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que mató a 24 personas y causó más de 60 heridos.

#### Rechazos

A pesar de que la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría que revisara su postura, la jueza rechazó el pedido de la asociación en dos oportunidades. tendencia de la Policía Federal, atacado con una bomba el 2 de julio de 1976 por Montoneros, con un saldo de 23 víctimas mortales.

"A mi padre lo mataron los Montoneros, que acompañaron a distintos gobiernos y que fueron indemnizados. Ellos dicen con gozo que nunca fueron condenados", sostuvo la mujer ante el auditorio y con la voz quebrada. Paulik también relató con crudeza que durante mucho tiempo debió pasar su dolor en silencio y agradeció a la vicepresidenta porque, "después de 42 años, fue la única que me abrió la puerta para escucharme, para contenerme, para acariciarme un poco el alma".

Antes de la intervención de Villarruel habló Luís Czyzewski, padre de Paola, una de las víctimas del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), quien narró cómo fueron las circunstancias que llevaron a su hija a estar en el edificio del barrio de Once -"al que nunca había ido antes", destacó-aquel fatídico 18 de julio de 1994 que les costó la vida a 85 personas. "De esto no hay ningún libro y ninguna persona que pueda decir debés hacer esto o lo otro", dijo, antes de afirmar que vive con su familia "con una mochila puesta" desde el día del ataque.

LA NACION | MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 POLÍTICA | 9



▶ La serie de Milei cuenta con la dirección de Santiago Oría, un cineasta cercano al Presidente que fue designado director de Realización Audiovisual de la Presidencia. Según se adelantó, la producción relatará cómo el jefe del Estado saltó "desde cero" a la Casa Rosada y detallará su campaña electoral, caracterizada como "la más épica de la historia".

# Arrieta dejó el bloque libertario para evitar que la expulsaran

Formó un grupo aparte cuando se disponían a echarla de la bancada; había participado de la visita a exrepresores en el penal de Ezeiza y luego denunció a sus colegas

Laura Serra LA NACION

La diputada libertaria Lourdes Arrieta, quien está en el ojo de la tormenta por haber denunciado a seis compañeros de su bloque por la visita a represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza, resolvió abandonar la bancada de La Libertad Avanza pocos minutos antes de que sus colegas dispusieran la expulsión de su seno. La legisladora formará un monobloque que se llamará Fuerzas del Cielo-Espacio

Liberal (FE). "Yo no puedo ser parte de un bloque que está en contra también de la agenda del Presidente", descerrajó Arrieta en una conferencia de prensa en las afueras del Congreso. Llegó acompañada de su abogado, Yamil Castro Bianchi. Allí la legisladora insistió en que fue "engañada" cuando sus pares la convocaron a hacer la visita al penal de Ezeiza e insinuó que hay sectores dentro del bloque que pretenden impulsar iniciativas para favorecer, sea mediante un indulto o la prisión domiciliaria, a los represores detenidos por delitos de lesa humanidad. Desligó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de esa agenda que, insistió, tampoco es la del presidente Milei.

La diputada Arrieta formalizó su renuncia al bloque en una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Con su salida voluntaria desactivó la expulsión que iban a disponer sus colegas, que se reunieron esta noche de manera virtual (por Zoom). El tema Arrieta, como un tabú, no se mencionó. Sí, en cambio, fueron la comidilla de la reunión las pretensiones de la mendocina con su flamante interbloque. Por de pronto reclamó una oficina en



Arrieta, anoche, al anunciar la conformación de un monobloque

ENRIQUE GARCÍA MEDINA

el palaciodel Congreso, además de su despacho en el anexo de la Cámara; un "número de contratos como sean necesarios" y la permanencia en las comisiones. Dificilmente Menem conceda semejantes pedidos.

Arrieta, quien dijo que no habló con Milei del asunto, aclaró que continuará apoyando la agenda del oficialismo y no descarta conformar un interbloque con La Libertad Avanza. Este es un tema en discusión en el bloque oficialista, hasta ahora renuente a entablar este tipo de alianzas parlamentarias con blo-

ques afines. Sin embargo, con salida de la diputada mendocina, la bancada que preside Gabriel Bornoroni queda empardada en cantidad de miembros (37) con Pro y pierde su condición de ser la única segunda minoría de la Cámara baja.

El problema es que la tensión dentro de las huestes libertarias es tal que no se descartan nuevas fugas. En las últimas horas corrió la versión de que las diputadas Rocío Bonacciy Marcela Pagano—que no disimulan sus diferencias con Menem— también conformarían un bloque propio. La propia Bonacci descartó esa posibilidad. "No vamos a perjudicar al bloque para que sea más pequeño y quede detrás de Pro", enfatizó.

La crisis en las filas libertarias 

–que se remonta desde abril pasado, 
con la salida intempestiva del entonces jefe de bloque Oscar Zago- estallóen julio pasado con la visita de seis 
diputados de La Libertad Avanza al 
penalde Ezeiza. Allí se entrevistaron 
con un grupo de represores, entre 
quienes figuraba Alfredo Astiz. La 
polémica escaló cuando Arrieta y 
Bonaccidenunciaron que habían si-

do engañadas por el organizador de la visita, el diputado Beltrán Benedit, quien les había dicho que se trataba de un evento institucional.

Cuando el escándalo cobró mayor dimensión, Arrieta presentó una denuncia penal en el juzgado federal de Lomas de Zamora contra los colegas que la llevaron a Ezeiza. Los acusó de los delitos más graves que puede cometer un funcionario público: coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes, conspiración y malversación de caudales públicos. La semana pasada, empero, el fiscal Sergio Mola pidió desestimar la denuncia no sin antes calificarla de "pueril y carente de verosimilitud", al punto de "herir la inteligencia", según destacó en su dictamen.

Posteriormente, frente a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la legisladora apuntó contra Menem. "Las sanciones deberían comenzar por quienes la organizaron y por quienes brindaron las herramientas para que (la visita al penal) sucediera. Tanto Beltrán Benedit como Martín Menem deberían dar explicaciones al respecto", asestó.

Ese testimonio crucificó a la legisladora dentro de su bloque. El jueves pasado sus compañeros le exigieron explicaciones y la increparon. Arrieta, sumida en una crisis de nervios, presentó una nueva denuncia, esta vez por violencia de género. Aquella fue su última reunión de bloque; sus compañeros habían decidido expulsarla.

Si bien la salida de la diputada modera el estado de crispación que vive el bloque, el escándalo por la visita a Ezeiza promete seguir escalando. Hoy se reúne nuevamente la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento: allí los legisladores deberán definir si se conforma una comisión investigadora que analice la conducta de los seis diputados libertarios para, eventualmente, impartir algúntipo de sanción. El kirchnerismo pretende la expulsión de al menos tres de los seis libertarios implicados. La UCR, por su parte, pidió la "máxima sanción" y reclamó que se investigue si "compartieron encuentros e intercambios con abogados para analizar posibles alternativas para su liberación". •

## García-Mansilla defiende hoy su postulación a la Corte

El jurista se presentará en una audiencia del Senado; empezaron a recolectar firmas para apoyar el pliego de Lijo y dejarlo listo para tratar en el recinto

En medio de un clima enrarecido por las internas en el oficialismo y en el kirchnerismo y mientras el dictamen a favor de la postulación del juez federal Ariel Lijo ya empezó a circular y a reunir sus primeros avales, el catedrático Manuel García-Mansilla se presentará hoy ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación a la Corte Suprema de Justicia, cargo para el que fue propuesto por el presidente Javier Milei.

La audiencia está prevista para las 10 y a priori García-Mansilla llega a la prueba con muchos menos apoyos que el controvertido juez

federal. Se espera que el encuentro sea un poco menos extenso que las ocho horas en las que la semana pasada debió exponer Lijo. Pero, como contrapartida, la presentación del jurista podría ser un poco más áspera que la que atravesó su compañero de ruta por acceder al máximo tribunal de justicia del país, que solo debió responder cuestionamientos a su idoneidad moral para ocupar el cargo por parte de un puñado de senadores que ya habían anticipado el rechazo a su postulación.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral ha sostenido algunas posiciones que,

según las posturas de algunos sectores políticos, como el kirchnerismo, podrían provocarle roces durante su audiencia. Dependerá en gran medida de la actitud con la que responda el candidato la posibilidad de que la audiencia pública transite por carriles normales o se convierta en un debate de alto voltaje político.

La postura del catedrático sobre la legalización del aborto, su posición originalista del derecho-interpretar la ley de acuerdo con el espíritu del legislador y de la época en la que fue sancionada-y la discusión en torno a si los tratados internacionales con rango constitucional tienen preva-

lencia en los casos en que entren en colisión con las cláusulas de la carta magna son algunos de los tópicos que podrían calentar el clima siempre gélido que impera en el Salón Azul del Congreso, recinto en el que se celebrará la audiencia.

García-Mansilla está propuesto para ocupar el sitial en la Corte que, el 29 de diciembre, cuando cumpla 75 años, dejará vacante Juan Carlos Maqueda, que deberá pasar a retiro en cumplimiento de lo que establece la Constitución nacional. El cordobés pudo haber prolongado su estancia por cinco años más, pero el Poder Ejecutivo decidió quedarse

con la vacante para poder designar a un miembro más en el tribunal. Lijo, por su parte, está nominado para el lugar que ocupaba Elena Highton, que renunció en 2021. La postulación del jurista recibió 24 impugnaciones durante el plazo en el que su pliego fue sometido a la opinión de la sociedad por parte de la Comisión de Acuerdos. En su respuesta a esos cuestionamientos, García-Mansilla sostuvo que ninguna de las presentaciones constituyó "una observación válida acerca de las calidades y méritos" para ocupar el cargo al que es propuesto por Javier Milei. • Gustavo Ybarra

## Cúneo negó la diversidad sexual y causó un escándalo en Diputados

POLÉMICA. El ministro dijo que el Gobierno rechaza las identidades que "no se alinean con la biología"

#### Delfina Celichini

LA NACION

El ministrode Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se presentó ayer en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados para defender el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Lo hizo en términos y con expresiones que desataron un escándalo: proclamó que "se acabó el género" para el Estado, que el Gobierno rechaza "las identidades sexuales que no se alinean con la biología" y que el objetivo de su gestión es preservar la familia, como "núcleo central y pilar fundamental de la unión, donde se promueven los valores patrióticos".

"No toleramos un Estado opresory dirigista. Creemos en la vida, la libertad y la propiedad privada", dictaminó el ministro, que apeló a la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández para defender los recortes en su cartera y el cierre del Ministerio de las Mujeres y el Inadi, entre otros. "El pueblo votó en su gran mayoría a Javier Milei, que quiere concluir con este nefasto período lleno de hipocresía marcada por muchos parlanchines políticos que decían que se va a acabar el patriarcado, pero en otros ámbitos no era lo que realmente sucedía", chicaneó.

"La única política que tenía el Estado era crear organismos", dijo, para concluir: "Vinimos a ordenar el descontrol absoluto del gasto. Milei nos encomendó una tarea técnica y una batalla cultural".

En ese marco, afirmó que para la administración libertaria "se acabó el género" y que su objetivo es preservar la familia. Lo que siguió terminó de desatar la indignación de la oposición. En nombre del Gobierno, el ministro desconoció las distintas orientaciones sexuales. "Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología", dictaminó. También se refirió a ellas como "inventos subjetivos".

"Una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia y está obligado a aplicar las leyes argentinas, no importa lo que usted piense", dijo la diputada de la UCR Carla Carrizo, la primera en reaccionar.

"Soy activista gay, estoy casado hace 14 años. Mi familia también tiene valores, amor, respeto, como cualquier otra", contraatacó el diputado socialista Esteban Paulón. "Plantear en 2024 que la identidad de género no es una situación que motiva discriminación o falta de acceso a derechos es desconocer la realidad", completó.

En la misma línea se pronunció Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. "Solo le faltó decir que somos enfermos y que pueden volver a patologizarnos", ironizó. Y sumó: "No puede desconocer que ser gay, como lo soy, llevó siempre a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en la política. Usted ha dicho una barbaridad que desconoce las leyes que han ampliado y reconocido derechos", objetó.

Ante una de las primeras reacciones opositoras, un funcionario se acercó al ministro para hacerle un comentario al oído. Muy probablemente, sobre el tono y los términos que estaban caldeando el ambiente. La reacción de Cúneo Libarona no pasó inadvertida: tenía el micrófono abierto. "No, boludo, esto [por lo que estaba leyendo] está textual del discurso de Milei", le respondió al asesor.

Elministro, que defendió la igualdad "sin género" y se pronunció en contradel "estatismo y el colectivismo ideológico", fue respaldado por una tribuna de invitados del oficialismo, pertenecientes a un colectivo que combate las "falsas denuncias" de abuso. Otra provocación rechazada por la oposición.

La audiencia se extendió hasta las 18.30, cuando se retiró a pesar de que todavía quedaban interrogantes. "Respeto a las personas por su condición de tales, creo en su interés legítimo por tener un país mejor, pero tal vez las formas no son las más adecuadas. Cuando quieren hagan otra reunión y lo evaluamos, es más fácil si me mandan las preguntas por escrito", finalizó Cúneo Libarona. •



El senador Martín Lousteau, ayer, tras la reunión de la Comisión Bicameral de Inteligencia SANTIAGO FILIPUZZI

## Citaron al titular de la SIDE a la Comisión Bicameral de Inteligencia

Se trata de Sergio Neiffert; la oposición le pedirá precisiones sobre el uso de los fondos reservados

En el debut del senador y jefe de la UCR, Martín Lousteau, al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, los legisladores resolvieron comenzar de inmediato a auditar la nueva estructura de inteligencia que instrumentó el Gobierno por decreto, como así también los millonarios fondos que le se giraron para gastos reservados.

Según pudo saber LA NACION, como primer paso citaron al jefe de la central de inteligencia, Sergio Neiffert, para que en quince días, como máximo, brinde las explicaciones del caso.

La presencia de Neiffert en la Comisión Bicameral se producirá en las vísperas de la sesión en la que el Senado tiene previsto rechazar el decreto 656/24 por el cual se aumentó en \$100.000 millones el presupuesto de gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El polémico decreto ya fue rechazado por la Cámara de Diputados, por lo que el Senado le podría dar el golpe de gracia final: sería la primera vez en la historia parlamentaria que el Congreso voltea un DNU presidencial.

El rechazo al decreto, sin embar-

go, no implica que automáticamente se deje sin efecto el aumento en los gastos reservados dispuestos para la SIDE.

Según explicaron fuentes de la comisión, esos fondos ya fueron devengados en el presupuesto, por lo que no volverán a rentas generales. De allí el apuro de los opositores por comenzar a auditar cuanto antes la ejecución de esos recursos, señalaron.

Ninguno de los integrantes de la Comisión Bicameral se opuso a la citación de Neiffert, un hombre del círculo de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

#### Asistencia perfecta

La reunión –que fue reservadatuvo asistencia perfecta: además de Lousteau participaron los representantes de Pro, el diputado Cristian Ritondo y la senadora Carmen Álvarez Rivero (quien reemplazó a Martín Goerling, molesto porque el oficialismo lo vetó para presidir la comisión) y de La Libertad Avanza, los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger.

También participaron la radical Mariela Coletta; los senadores Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Edith Terenzi (Cambio Federal), y la legión kirchnerista, representada por los diputados Leopoldo Moreau, Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade y los senadores Oscar Parrilli, Florencia López y Eduardo "Wado" de Pedro.

La designación de Lousteau al frente de la Comisión Bicameral con el voto del kirchnerismo supuso un duro golpe a los libertarios, que no solo perdieron la presidencia, sino también el control de este cuerpo estratégico del Congreso por sus desacuerdos con los representantes de Pro.

El conflicto escaló a tal punto que Mauricio Macri, jefe de Pro, ordenó a su tropa en la Cámara de Diputados a votar en contra del DNU 656/2024, lo que desató un fuerte cimbronazo en la relación con el oficialismo.

El malestar aún persiste: de hecho, en la reunión de hoy de la Comisión Bicameral no se pudo cubrir el cargo de vicepresidente segundo del cuerpo, que le corresponde a un representante de La Libertad Avanza o de Pro.

El kirchnerismo, en tanto, se alzó con los cargos más importantes de la Comisión. "El control va a ser a fondo", auguran desde esa bancada, en un mensaje explícito a Caputo. Como primera medida auscultarán el plan nacional de inteligencia que les presente Neiffert; la semana próxima le harán llegar un compendio de preguntas al respecto.

Asimismo, revisarán en detalle la puesta en marcha del nuevo sistema diseñado a partir de los decretos 614 y 615, por los cuales se reemplazó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la SIDE, el nombre histórico del área, • Laura Serra

## El Gobierno acusa a la oposición de agitar el juicio político

El oficialismo culpa al kirchnerismo de insinuar la chance de un proceso de destitución

Con la proyección de probables derrotas legislativas en el horizonte cercano, el gobierno de Javier Milei apuntó contra la oposición y la acusó de agitar el fantasma del "juicio político". El argumento oficialista es que hay un interés de sectores opositores en "voltear" a la gestión libertaria. El Presidente reforzó esta visión el viernes pasado, cuando fastidiado por la aprobación de la ley que eleva y modifica la actualización de los haberes jubilatorios, reaccionó contra el Congreso. "Si

los degenerados fiscales quieren romperme el programa económico, lo voy a vetar", desafió el jefe del Estado, que aún no oficializó el veto a la normativa aprobada la semana pasada en el Senado, con el aval de Unión por la Patria, Pro y la UCR.

"Pasaron del Club del Helicóptero al Club del Juicio Político. Lo dicen abiertamente. No lo disimulan. Cada día más alejados de la realidad. Siguen subestimando a la gente...", posteó en su cuenta de la red social X el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, cercano al portavoz Manuel Adorni y uno de los voceros que expresan el pensamiento del Presidente, quien llegó temprano a la Casa Rosada a pesar de que la reunión semanal de gabi-

nete fue suspendida por "razones de agenda" de los ministros.

En Balcarce 50 apuntan, en primer lugar, al senador kirchnerista
formoseño José Mayans, quien anteayer insinuó que, al igual que lo
ocurrido el jueves pasado en el Senado con la ley de actualización jubilatoria, una eventual alianza entre el
kirchnerismo, bloques provinciales
y Pro amenazaría la estabilidad del
Gobierno. "[Mauricio] Macri está en
la suya, Macri le dice: acá están los
dos tercios, te hacés el loco y te damos matraca", afirmó el senador en
una entrevista con Radio Con Vos.

Meses atrás, un grupo de dirigentes de derechos humanos cercanos al kirchnerismo como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón, y la investigadora Dora Barrancos, exintegrante del consejo asesor del expresidente Alberto Fernández, presentaron en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el Presidente por "mal desempeño de sus funciones", sin movimiento.

En un contexto de tensión interna indisimulable, en Balcarce 50 se preparan para nuevos traspiés legislativos. El próximo podría ocurrir durante el tratamiento en el Senado del DNU que otorgó \$100.000 millones en fondos reservados para la SIDE, rechazado en la Cámara de Diputados con votos de los leales a Macri.

"Ya con la Ley Bases estamos he-

chos por este año", se conformaron desde un importante despacho oficial, dando por descontado que la aprobación de la norma será claramente la alegría máxima para el Gobierno desde el Parlamento, y que nuevas complicaciones surgirían en las próximas semanas.

"Si se junta el 65% del Congreso contra nosotros no podemos hacer nada", reconocieron en el entorno de Milei. Muy cerca de Milei no creen que Macri vaya más allá, y que seguirá apoyando la gestión del Presidente. "Apoyó el veto [a la ley de jubilaciones] porque quiso, y además porque no le queda otra", especularon desde una usina oficialista con poco cariño por el expresidente. • Jaime Rosemberg

#### **EL ANÁLISIS**

## Con la SIDE y contra los periodistas

Joaquín Morales Solá

-LA NACION-

#### Viene de tapa

Y, al mismo tiempo, intervención de los sumideros de la política, llamados servicios de inteligencia, en la vida política interna del país. El caso más grave, a pesar de todo, es que la actual SIDE haya decidido remover causas judiciales que inició el kirchnerismo contra Macri con el propósito de desprestigiar al expresidente. Todos los expedientes fueron denuncias presentadas por lo que entonces se Îlamaba AFI (Agencia Federal de Inteligencia); los servicios se llamaban de otra manera, pero chapoteaban en las mismas cloacas de siempre. LA NAcion ya dio cuenta el domingo de que el abogado Ignacio Damián González se presentó en el despacho del juez Marcelo Martínez de Giorgi, en nombre de la SIDE, para conocer el estado procesal de la llamada causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. En esa causa estaban imputados varios agentes de los servicios de inteligencia y el exsecretario privado del expresidente Darío Nieto, a quien la Justicia le decretó la falta de mérito. El juez Sebastián Ramos, que reemplaza a Martínez de Giorgi, quien está de licencia, rechazó el pedido de la SIDE porque no es parte del expediente ni está justificado su interés. Más claro, imposible.

Sin embargo, ahora se sabe que el mismo abogado González, quien mostraba en los juzgados copia de una resolución interna secreta de la SIDE, se presentó en tres causas más a mediados de agosto. Sucedió antes de que Macri acordara con sus diputados que estos debían rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei por el que le transfirió a la SIDE 100.000 millones de pesos extras sin el compromiso de rendir cuentas ante nadie, algo que, por lo demás, es usual en el espionaje.

Así las cosas, el abogado González apareció el 15 de agosto en el juzgado del juez Julián Ercolini para conocer el estado procesal del llamado caso AMBA, que se refiere a supuestas y diversas actividades ilegales de inteligencia en la región metropolitana. Dijo tener "interés legítimo" en la causa y pidió acceso a ella. Ercolini le respondió siete días después que solo le aceptaría el pedido cuando acredite "fehacientemente" ser quien dice ser; es decir, cuando deje de escudarse en que es un funcionario secreto de la SIDE.

El mismo abogado se presentó ante el mismo juez, Ercolini, para pedir acceso a la causa sobre presunto espionaje a los familiares de las víctimas de la implosión del submarino ARA San Juan. En esta causa estuvo imputado personalmente Macri, pero la Justicia ya declaró el sobreseimiento de todos los inculpados.

La cuarta causa en la que la SIDE intentó olfatear refiere a la venta de 290 armas de fuego en desuso a agentes en actividad del servicio de inteligencia; la venta se realizó cuando la SIDE era conducida por Gustavo Arribas, el jefe del espionaje en tiempos de Macri. Esta causa está en el juzgado del juez Daniel Rafecas, quien sobreseyó a todos los imputados. El abogado González pretendió también que le dieran acceso a esa causa, pero Rafecas se limitó a darle copia de la resolución final sobre los sobreseimientos. En síntesis, González rebotó en todos los despachos de Comodoro Py.

Sectores cercanos a Macri sos-



Mauricio Macri

tienen que se trató de operaciones políticas del asesor presidencial Santiago Caputo, molesto porque sabía de antemano que el expresidente impulsaría el rechazo al decreto de necesidad y urgencia que le transfería importantes recursos estatales a la SIDE, supuestamente controlada por Caputo el joven. De hecho, según fuentes macristas, el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, le hizollegar alexpresidente un mensaje según el cual no sabía nada de las andanzas del abogado González por los juzgados donde Macri había sido denunciado, en todos los casos, por los servicios de inteligencia de Alberto Fernández.

Macri se habría convencido entonces de que el verdadero impulsor de su persecución en los tribunales es Santiago Caputo. Resulta dificil imaginar que un asesor presidencial, por más poderoso que sea, pueda llegar tan lejos en el hostigamiento a una persona que suele frecuentar al actual presidentedela Nación. Detodos modos, las contradicciones existen: los trolls mileístas se hicieron un festín de crítica y descalificaciones contra Macri el mismo día en que este comió la última milanesa con el Presidente. El propio Milei criticó a Macri el día después de esa tensa milanesa.

Los intrigantes paseos del abogado González por los tribunales de Comodoro Py solo provocaron un mayor resquemor en la relación de Macri con el gobierno de Milei, aunque el expresidente suele preservar la relación con el mandatario actual. Por ahora, Macri apunta sus diatribas, cuentan, solo contra Santiago Caputo. Pero ¿hasta cuándo? Más allá del cotilleo, es conveniente detenerse en las cosas serias de la vida: los servicios de inteligencia no pueden -ni deben- estar al servicio de un gobierno ni hacer el trabajo sucio contra sus opositores, aliados circunstanciales o periodistas independientes.

Milei está convirtiendo al periodismo en su principal enemigo sin que este tenga la vocación de serlo. No hay matices para el Presidente: o se está con él o contra él. Otra vez la división entre ellos y nosotros que tanto daño le hizo al país durante el período kirchnerista. El domingo arremetió contra los editores de LA NACIONY sus "esbirros" (estos somos los periodistas para el jefe del Estado) porque tenemos una posición común contra la postulación del juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia. En sus últimas y confusas declaraciones, Milei dijo que ningún otro juez, que no sea Lijo, podía hacer la reforma de la Justicia que él se propone. ¿Lijo es el reformista del Presidente? Tal aseveración es, sobre todo, un oxímoron, porque Lijo está considerado uno de los jueces que con más eficacia cajonean las causas que están en su juzgado. Hay expedientes que no se mueven desde hace 10 o 15 años. ¿La reforma de Milei aspira a esa clase de Justicia? ¿Cree el Presidente que esa es la Justicia que espera la gente común?

Vale la pena detenerse en el concepto de que los periodistas somos "esbirros", meros escribidores de conceptos y opiniones de los dueños de los medios. Mal que le pese, los periodistas también tenemos capacidad para reflexionar y opinar, y estamos en los medios con los que más coincidimos en las posiciones fundamentales. No saber esto es ignorar las bases mismas del periodismo y de la política. Ningún periodista trabajaría en un medio con el que disiente ni se conformaría con ser un simple taquigrafo de las ideas de otros. No sería un periodista, en tal caso.

La SIDE removió causas judiciales que el kirchnerismo había iniciado contra Mauricio Macri

Milei convierte al periodismo en su principal enemigo sin que este tenga la vocación de serlo

Al periodismo argentino le va peor que al resto del mundo porque viene de sufrir la persecución del kirchnerismo Ayer criticó a María O'Donnell porque una diputada suya recibió varios llamados de la producción del programa de la periodista para ser entrevistada. Es lo que ocurre desde hace muchas décadas, casi desde que el inolvidable Cacho Fontana inauguró los reportajes radiales por teléfono. ¿Qué pecado cometió María O'Donnell? ¿Intentar hacerle un reportaje a una diputada? Se necesita mucha inexperiencia política para ofenderse por semejante nadería.

Antes había aprovechado un duro cruce entre Mónica Gutiérrez y Alfredo Casero, volcado al mileísmo militante, en el programa de Mirtha Legrand. Una cantidad infernal de trolls fanáticos de Milei ventiló la vida de la periodista, que tiene una larga trayectoria profesional, y también la de su esposo. Mónica Gutiérrez no está trabajando ahora en ningún medio en particular, pero suele concurrir a programas de televisión como invitada. No es complaciente con Milei. Y no ser complaciente con Milei tiene un precio. Caro, a veces.

El proyecto mediático del oficialismo parece ser construir un 6,7,8 (aquel programa kirchnerista que se dedicaba a escrachar a periodistas y políticos opositores), pero no en la televisión, sino en las redes sociales, sobre todo en X, la preferida del Presidente. Milei ni siquiera tiene en cuenta que en un mismo medio pueden trabajar periodistas críticos de él y también otros que simpatizan con sus políticas. Una sola crítica de un solo periodista es suficiente para desatar una tormenta de agravios por parte del jefe del Estado hacia todo el medio periodístico.

El único atenuante que queda es que se trata de un fenómeno mundial que inauguró Donald Trump en los Estados Unidos. En los países donde han triunfado los *outsiders* de la política, es el periodismo la primera víctima de las batallas políticas.

Al periodismo argentino le va peor que al resto del mundo porque viene de sufrir la persecución y la descalificación permanente del kirchnerismo durante casi veinte años insoportables. Con los mismos argumentos y los mismos procedimientos que está usando ahora el mileísmo. La historia no se repite, pero muchas veces rima. •

#### La CGT lleva al papa Francisco sus críticas contra Milei

vaticano. Recibirá a una comitiva integrada por Daer y Pablo Moyano

En otro encuentro que puede interpretarse como un gesto político, el papa Francisco recibirá el 16 de septiembre próximo a una comitiva de sindicalistas de la CGT que estará encabezada por Héctor Daery Pablo Moyano.

Los dirigentes le entregarán al Pontifice un documento con sus preocupaciones por las consecuencias del plan económico de Javier Milei y le expresarán sus deseos para que vuelva al país. El eje del escrito sería el crecimiento de la pobreza y la caída del empleo con la aspiración de que el Papa avale un eventual reclamo frente al Gobierno.

El Papa recibió la semana pasada al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los opositores más duros al Presidente y aspirante a conducir el PJ a partir de noviembre. El mes próximo será el anfitrión de una numerosa comitiva sindical, en la que además de Daery Moyano, serán número fijo Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y Maia Volcovinsky.

Este viaje al Vaticano podría retrasar el debate interno en la CGT sobre cómo continuar su vinculo con el Gobierno tras el rechazo de participar de la mesa de Diálogo Social junto con empresarios y jueces laborales. En ese ámbito, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, bajo la supervisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, definen la letra chica de la reglamentación de la reforma laboral que se incluyó en la Ley Bases. Hay tres artículos que son objetados por los gremios. Uno es el que define la creación de la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores autónomos a cargo; el segundo punto es el que establece la penalización de los bloqueos y tomas de empresas al considerarlos "grave injuria laboral", lo que habilita a los empleadores a despedir con causa a quienes participen de ese tipo de protestas, y el último tiene que ver con nuevos obstáculos para que un trabajador monotributista pueda demostrar una relación laboral.

La fecha del encuentro con el Papa fue confirmada a LA NACION por un dirigente cegetista al tanto de la organización. El Papa partirá desde Roma hacia Yakarta, Indonesia, el 2 de septiembre, y cerrará su gira el 13 del mismo mes en Singapur. Si su estado de salud lo permite, tres días después recibirá a los sindicalistas.

Noes la primera vez que el Papa recibe a representantes del sindicalismo. El 12 de junio último se reunió en la Santa Sede con el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey. Se fotografiaron juntos con una bandera del gremio y otra de Aerolíneas Argentinas. La imagen llegó justo cuando el Senado debatía la Ley Bases, en la que estaba prevista la privatización. Ese mismo día, en otra audiencia, José Voytenco, el líder de los peones rurales de la Uatre, le hizo entrega de un ambicioso provecto elaborado por sus equipos técnicos. •

## Milei y Macri volvieron a reunirse a solas en Olivos para acercar posiciones

**ALIADOS**. El Presidente recibió al jefe de Pro para bajar la tensión luego de que esa fuerza se unió a la oposición en el Congreso

#### Cecilia Devanna

LA NACION

Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a verse las caras anoche en la residencia oficial de Olivos. Fue el cuarto encuentro que ambos líderes mantuvieron en lo que va del gobierno libertario, pero que ahora tuvo lugar en medio de la tensión que provocaron las derrotas de La Libertad Avanza en el Congreso, en las que Pro se vio involucrado junto a otros espacios de oposición.

La información del nuevo encuentro, el cuarto en menos de un mes, fue confirmada a LA NACION por fuentes gubernamentales de primer nivel. Estas enmarcaron la cena en un encuentro habitual "que en general se da los lunes" y que como Milei "tenía otra cena se pasó para el martes". En la misma línea, los voceros agregaron: "Ellos vienen hablando v encontrándose de manera regular".

Como lo vienen haciendo, Milei y Macri cenaron a solas y con un menú de milanesas con ensalada. Hasta el momento, ningún otro funcionario o dirigente participó de las charlas entre ambos.

Milei y Macri habían vuelto a encontrarse después de mucho tiempo el lunes 29 de julio. Fue en un encuentro reservado, apenas tres días antes de que el líder de Pro retomara la actividad política y encabezara un acto para fijar la postura del partido. Fue cuando Macri criticó el "entorno" del Presidente. Pero ambos retomaron el diálogo tras el fugaz encuentro que habían compartido en Tucumán para la firma del Acta de Mayo.

Ese encuentro se extendió por cuatro horas. Fue también el primero después de que tras su paso por Tucumán, desde las filas del exmandatario se dejara conocer su descontento por lo que sentían un destrato hacia él en el acto en la Casa de la Independencia.

Poco después de ese primer encuentro, en su reaparición pública, Macri dejó en claro que tenía críticas hacia el entorno de Milei, pero pese a eso la relación entre ambos no mermó y se sucedieron las reuniones mano a mano.

Desde el macrismo, las principales críticas y tensiones están en la figura del asesor presidencial Santiago Caputo, un todoterreno cuya figura es resistida por Macri. Caputo es también visto como uno de los dirigentes que obtura el ingreso de cuadros de Pro al Gobierno, pese a los permanentes intentos de sumarse al elenco gubernamental desde ese sector.

#### Máxima tensión

En la última semana, incluso, se reunieron en dos oportunidades en medio de los tres días de votaciones en el Parlamento que resultaron adversas para el oficialismo, como fueron las del rechazo al DNU que asignó 100.000 millones de pesos a la SIDE; la elección de la autoridad máxima de la Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia y el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria.

Milei ya anunció que emitirá un veto total a la ley previsional aprobada por el Senado y fuentes de Pro afirmaron que Macri estaría de acuerdo con esa postura, al igual que con rechazar la avanzada de la oposición contra el decreto de financiamiento de la SIDE.

Si bien la postura de Milei no varió, el Pro de Macri tuvo algunas oscilaciones en el Congreso. Por caso, avaló el cambio de la fórmula jubilatoria en el Senado, pero ahora la intención del partido amarillo sería regresar a su postura original, contraria a la iniciativa, que había desplegado en Diputados.

Según pudo saber LA NACION, pese a que propios y ajenos recomendaron que el Presidente dictamine un veto parcial sobre la ley que modifi-

ca la fórmula previsional para, así, saldar la cuestión con el Congreso con una "salida salomónica", Milei insiste en firmar un veto total a la norma que sancionó el Senado el jueves pasado.

El Poder Ejecutivo quiere mostrar firmeza frente a un Parlamento que, en una de sus dos cámaras, ya exhibió una mayoría opositora de más de dos tercios.

Ello pese a que en distintas conversaciones que hubo entre los bloques dialoguistas y los enviados del Gobierno se charló la posibilidad de que Milei vetara solo los artículos con mayor costo fiscal a largo plazo y sostuviera aquel que les ofrece una recomposición a los jubilados de 8,1% por única vez para paliar la inflación de enero.

En este contexto se vieron anoche Milei y Macri. El último encuentro entre ambos, de hecho, había sido ese miércoles de la derrota parlamentaria, luego de que se rechazara el DNU de los gastos de la SIDE y un día antes de que se trataran las jubilaciones.

Luego, pese a que sus senadores tuvieron la orden de votar contra la decisión del Gobierno, Macri salióa respaldarelvetodeMilei."Sitomosu tuit, significa que no maneja la tropa. No es un problema mío, lo tiene que resolver puertas adentro Juntos por el Cambio", dijo Milei en declaraciones a Radio Rivadavia poco después del posteo del exmandatario.

La relación política entre Milei y Macri fluye pese a que dirigentes de LLA y Pro no parecen tan proclives a mantener la alianza, tanto en términos legislativos como políticos y electorales.

Otro elemento de tensión entre el Presidente y el titular de Pro es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le pidió directamente a Macri que defina "de qué lado está" respecto del gobierno libertario y las fuerzas de oposición.

OPRA

#### El Presidente recibió a congresistas de EE.UU.

Unidos desembarcaron ayer en la Casa Rosada junto al embajador de ese país en Buenos Aires, Marc Stanley. Fueron recibidos por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el embajador

De modo discreto, siete legisladores de los Estados en EE.UU., Gerardo Werthein. Asistieron Jason Smith (presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes); los demócratas Dan Kildee y Ed Case, y los republicanos Claudia Tenney, Garret Graves, Mark Alford y María Elvira Salazar. •

## La ampliación de la Corte y la sucesión del PJ, detrás de la pelea entre Cristina y Mayans

INTERNA. La expresidenta y el titular del bloque en el Senado mantuvieron un inédito entredicho público

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

Las internas están a la orden del día y el peronismo no es la excepción. En medio de las infinitas peleas del oficialismo, Cristina Kirchner salió a desautorizar al jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), y dejó al desnudouna trama de pujas intestinas en la que se mezclan la conducción de un PJ que vive en estado de virtual acefalía y la personería jurídica por ver quién se sienta a la mesa con el Gobierno para negociar la ampliación de la Corte Suprema, a cambio de aprobar las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el máximo tribunal, que reclama Javier Milei.

"Mirá, el peronismo tiene la capacidad del olfato. Por una narina olemos las calas; por la otra, el poder". La frase pertenece a un experimentado senador kirchnerista que cree que detrás de la pelea pública subyace la lenta pero persistente pérdida de poder de la exvicepresidenta, que sigue dando órdenes en el peronismo como si todavía tuviera el atractivo electoral de otras épocas.

Pero las explicaciones no se acaban en el supuesto "olor a calas" que se adjudica a la figura política de Cristina Kirchner en algunos sectores de PJ, situación que ya tuvo algunos capítulos públicos, como los reproches contra la expresidenta del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, otrora ultrakirchnerista, por las derrotas electorales de la última década.

En otras usinas peronistas interpretaron el cruce verbal como un chispazo por la eventual ampliación de la Corte que reclaman desde algunos sectores del kirchnerismo a cambio de darle a Milei la luz verde a sus candidatos a completar el máximo tribunal, que se discute por estos días en audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Se trataría de un juego de la silla político en el que Cristina Kirchner puja por sentar a Eduardo de Pedro (Buenos Aires), hombre de La Cámpora, operador judicial kirchnerista y compañero de bloque de Mayans, mientras otros sectores del peronismo que ven apagarse la estrella electoral de la expresidenta quieren su parte del botín, y la reclaman desde la posición de haber soportado el "huracán Milei" y haber retenido el poder en sus provincias.

La pelea empezó por las declaraciones de Mayans en las que, después de la sesión de la semana pasada en la que protagonizó un intercambio risueño con Victoria Villarruel, dijo que la vice presidenta "se aproxima ideológicamente un poquito más a nosotros [por el peronismo]quea Milei". El jefe del bloque Ken el Senado, ligado algobernador Gildo Insfrán, completó su intervención asegurando que al Presidente habría que hacerle un peritaje psiquiátrico por sus desbordes emocionales.

"Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que es peronista", respondió, tajante, Cristina Kirchner, sin mencionar a Mayans ni a Villarruel, desde su cuenta de



José Mayans SENADOR (UP-FORMOSA)

Tras ser reprendido públicamente por Cristina Kirchner a raíz de sus dichos sobre el "peronismo" y Victoria Villarruel, el formoseño sorprendió al responderle en público a la expresidenta

la red social X, una de las pocas tribunas que le quedan desde que dejó el poder.

Para sorpresa de todos, y en una clara señal de los tiempos que corren, el senador no se quedó callado y contraatacó. "¿Qué hacemos con los que pusierona Alberto Fernández] como presidente del partido? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?", replicó Mayans. Toda una novedad si se toma en cuenta que antes nadie osaba desafiar en público a Cristina Kirchner.

"Está empezando a separarse", interpretó las palabras de Mayans un senador que siempre tuvo la puerta abierta en el despacho del formoseño y que también ha sabido frecuentar el Instituto Patria.

Como trasfondo de esta pelea están el debate de los pliegos de los candidatos para la Cortey la intención del peronismo de forzar una ampliación del máximo tribunal y negociar, además, la designación de unos 140 juzgados federales vacantes a lo largo del país.

Hasta la semana pasada, el pedido se había mantenido en sordina. Pero fue precisamente Mayans quien, en diálogo con LA NACION y a horas de la audiencia pública de Lijo, dijo que su bloque no iba a firmar dictamen en la Comisión de Acuerdos hasta que el Gobierno no se sentara a negociar el apoyo a los candidatos para ocupar la cabeza del Poder Judicial.

A la luz de los últimos acontecimientos, aquellas palabras del senador suenan a una queja por las intenciones de Cristina Kirchner de tomar las riendas de la discusión y poner a su gente de confianza no solo en la negociación, sino también en los cargos en disputa.

Con la pelea todavía fresca, en las usinas peronistas del Senado nadie podía arriesgar qué tan profundo podría ser el impacto al interior de la bancada de Unión por la Patria del cruce mediático entre la exvicepresidenta y el legislador.

Lo que sí es cierto es que la polémica hace flaco favor a la unidad de un bloque atravesado por las tensiones entre un sector de kirchneristas duros, mínimo unos 15 de los 33 miembros de la bancada. con pretensiones de seguir marcando el camino sin hacer un mea culpa por sus errores políticos, y un grupo, todavía chico pero que va en crecimiento, que cree que llegó la hora de hacer un cambio de mando y adoptar otras estrategias legislativas.

## La causa del yate de Insaurralde seguirá en la Justicia Federal

PATRIMONIO. La Cámara de La Plata rechazó un pedido del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof

#### Hernán Cappiello

LA NACION

El exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde recibió un nuevo revés judicial: la Cámara Federal de La Plata resolvió que la causa en su contra por el viaje por Marbella con la modelo Sofia Clerici se siga investigando en la Justicia Federal y no en la Justicia provincial de Lomas de Zamora, donde el exjefe comunal de ese distrito tiene ascendencia sobre los magistrados locales.

Insaurralde está siendo investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito luego del viaje que realizó a Marbella el año pasado con Clerici, donde se alojaron en una villa de lujo y abordaron el yate Bandido para una recorrida por el Mediterráneo mientras tomaban champagne francés. Las fotos de ese viaje compartidas en Instagram por Clerici, junto con otras imágenes de joyas complejidad" y que aparecen en y relojes de alta gama, dispararon el expediente. la investigación judicial.

El caso está en manos del juez federal Ernesto Kreplak, subrogante en Lomas de Zamora, y del fiscal Sergio Mola. Insaurralde pidió que la causa quede en la Justicia provincial, pero rechazaron su pretensión. Apeló a la Cámara Federal de La Plata, que ahora le volvió a decir que no.

El camarista Carlos Alberto Vallefín decidió que la dirección del caso, la complejidad, la hipótesis de lavado de dinero, que es materia federal, el estado inicial

del proceso y "razones de mejor administración de justicia, determinan" que la causa se quede en la Justicia Federal, sin perjuicio de lo que surja en el futuro.

El juez dijo que no corresponde declinar la competencia federal "en ninguna de las hipótesis delictivas que se investigan" ya sean operaciones de lavado que suponen "poner en circulación en el mercado activos provenientes de supuestos actos de corrupción" o que "el patrimonio denunciado no se condice con los ingresos

El juez dijo que la jurisprudencia avala la competencia federal en los casos de lavado y argumentó que "en la causa, las medidas probatorias" están en plena producción, por lo que sacar el caso de la Justicia Federal es "a todas luces prematuro". Sobre todo, dijo, frente a "las maniobras intrincadas, con cierto grado de

En esta causa se va reuniendo información sobre el patrimonio de Insaurralde, se analizan sus propiedades, quién es el dueño de la casa de un barrio cerrado donde vive, los bienes de Jesica Cirio, su exmujer, y los de Clerici.

La modelo y "acompañante de viajes" rompió el silencio que se impuso desde que estalló el escándalo en 2023.

Empezó a contar la historia con recortes en su cuenta de Instagram respondiendo preguntas de sus seguidores. •

## Moscovich busca terciar en las elecciones de la DAIA

COMUNIDAD. El dirigente competirá con los postulantes Cohen y Epstein

Jaime Rosemberg LA NACION

Con el oficialismo en la voz de Marcos Cohen y la oposición corporizada en Darío Epstein, apareció un tercero en discordia en la competencia para la conducción de la DAIA, la representación política de la comunidad judeo-argentina que renovará sus autoridades en noviembre.

Se trata de Adrián Moscovich. contador de 60 años con una larga experiencia comunitaria, como profesional y como voluntario.

Moscovich presentó días atrás su postulación para presidir la entidad.

De esa forma, se sumó a la carrera en la que ya se anotaron Cohen (parte de la actual conducción, que encabeza Jorge Knoblovits), y Epstein, financista y asesor económico del presidente Javier Milei durante la campaña que lo llevó a la presídencia.

Endiálogo con la Nacion, y a la cabeza de la agrupación Pero Juntos, Moscovich mostró sus diferencias con quienes serán sus dos rivales por la conducción de la entidad.

"Nuestro proyecto tiene como antisemitismo en un esquema federaly apartidario que no dependa del gobierno de turno", argumentó el candidato.

Prosecretario de la DAIA durante parte de la gestión de Knoblovits, Moscovich asegura: "Hoy las posturas de la entidad se resuelven entre dos o tres personas; somos el pueblo del debate, así lo hacían los talmudistas, y tenemos que volvera eso".

Elflamantecandidatopresentósu postulación hace una semana en la comunidadDorJadash(nuevagene-



Adrián Moscovich

ración), en el barrio de Villa Crespo. En relación con la postulación de Epstein, Moscovich aseguró: "Me preocupa que la DAIA esté demasiado cerca de los gobiernos. Ya lo hicimos en varias oportunidades,

Contra el apoyo a Lijo

y no nos fue bien", destaca.

"Mi plan es una DAIA cuyas decisiones pasen por el consejo directivo, con participación de las filiales del interior. No tenemos nada que decir sobre la designación de jueces objetivo central volver a los orí- o políticos, sean buenos o malos", en el que donantes particulares genes de la DAIA, luchar contra el en referencia al apoyo de la DAIA a se comprometieron a su financiala postulación del juez federal Ariel Lijo como próximo juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

> Para Moscovich, apoyar a Lijo sería "borrar con el codo lo que escribimos con la mano", dado que, recordó, en 2014 la DAIA mostró su preocupación por la autorización que el mismojuez Ariel Lijodio a la personería jurídica para el partido Bandera Vecinal, que encabezaba Alejandro Biondini, reivindicador del nazismo.

En tren de contabilizar apoyos, el candidato Adrián Moscovich asegura que tendrá el respaldo de las entidades sociodeportivas y escuelas. También reconoce "conversaciones" con el sector de la ortodoxía que lidera el rabino Samuel Levin, sector que maneja la AMIA desde 2008 de modo ininterrumpido.

#### Antisemitismo y federalismo

Como promesa de campaña, Moscovich asegura que promoverá la creación del "instituto federal de esclarecimiento para la lucha contra el antisemitismo", miento, para capacitar a dirigentes de empresas públicas y privadas, rectores de universidades y otros sectores, en pelea frontal contra lo que considera el rebrote de antisemitismo a nivel global.

"Me acompaña gente con experiencia en la DAIA, otros con experiencia comunitaria y un tercer grupo que no participó nunca de la conducción, pero que confia en que volvamos a los valores fundantes de la DAIA", culminó Moscovich, confiado en dar la pelea contra las otras dos listas. •

### AFIP: sobreseyeron a los abogados denunciados por la gestión Fernández

ESTADO. Los había contratado el organismo recaudador durante el gobierno de Macri; la fiscalía investigó y pidió que se desestimara

El juez federal Sebastián Ca-solo a Ricardo Echegaray), pesanello cerró una causa que ro ahora los dos empresarios había sido promovida por la volverán a ser juzgados por or-AFIP durante la gestión de Alberto Fernández por la supuesta contratación irregular de abogados que asesoraron y representaron al organismo recaudador durante el gobierno de Mauricio Macri.

"inexistencia de delito" a los exfuncionarios Alberto Abad, Eliseo Devoto, Jimena de la Torre y Alejandro Altieri, y a los abogados Ricardo Gil Lavedra, Alejandro Carrió, Maximilia-Tomás Farini Duggan.

Se trata de abogados que intervinieron en causas de alta relevancia pública; por ejemcios a costa del Estado. En ese absueltos (el tribunal condenó servicios prestados".

den de la Corte Suprema.

Los sobreseimientos dispuestos por Casanello habían sido pedidos por la fiscal del caso, Alejandra Mángano, el 31 de julio pasado, en un dictamen en el que afirmó que los hechos defigura penal alguna.

Sin impulso fiscal, Casanello firmó los sobreseimientos. "Nos encontramos frente a una postura desincriminatoria del Ministerio Público Fiscal como no Reussi, Juan José Ávila y consecuencia de los resultados de la actividad probatoria desplegada, que dan cuenta de la legitimidad y regularidad de las contrataciones llevadas a plo, en el juicio oral contra los cabo por los funcionarios de empresarios Cristóbal Lópezy AFIP - Alberto Abad, Eliseo mandato de Leandro Cuccioli Fabian de Sousa en el caso por Devoto, Jimena de la Torre y en el organismo. También desla retención de un impuesto a Alejandro Altieri-, respecto de estimó los cuestionamientos los combustibles de 8000 mi- los abogados Ricardo Gil Lavellones de pesos que les sirvie- dra, Alejandro Carrió, Maximiron para fondear otros nego- liano Reussi, Juan José Ávila y Tomás Farini Duggan", dijo el juício, Alejandro Carrió, como juez. Y añadió: "A su vez, se abogado de la querella -por la concluyó que tampoco se ha-AFIP-acusó a los empresarios. bía verificado la comisión de López y De Sousa resultaron otros delitos vinculados a los

La denuncia apuntó contra supuestas irregularidades que habrían tenido lugar entre junio de 2016 y diciembre de 2019. La AFIP -gestión Fernández- objetó desde los procesos de contratación de los abogados hasta los honorarios cobrados.

Pero la fiscal Mángano sos-Casanello sobreseyó por nunciados no encuadraban en tuvo que los procedimientos de contratación cuestionados se llevaron a cabo, en todos los casos, "dentro del marco normativo vigente", recordó el juez en su fallo. Mángano destacó que en cada una de las contrataciones investigadas había intervenido el subdirector general de Asuntos Jurídicos, Eliseo Devoto, tanto durante la gestión de Alberto Abad al frente de la AFIP como bajo el a la intervención de Jimena de la Torre, por entonces subdirectora general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, en la postulación y contratación de los abogados Reussi y Carrió para que continuaran con la labor que había eiercido Gil Lavedra.



LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA DEL H. SENADO DE LA NACIÓN HACE SABER EL INGRESO DE LOS MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOLICITANDO PRESTAR ACUERDO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS SIGUIENTES CIUDADANOS EN LOS CARGOS QUE SE CONSIGNAN:

 PE № 77/24 - MENSAJE N° 50/24 QUE SOLICITA ACUERDO A FIN DE POSIBILITAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA IV, AL DR. JORGE EDUARDO MORÁN.

2. PE Nº 78/24 - MENSAJE N° 51/24 QUE SOLICITA ACUERDO A FIN DE POSIBILITAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA B, AL DR. ROBERTO ENRIQUE HORNOS.

Se informa el cronograma dispuesto para las Audiencias Públicas:

- Fecha: 12 de septiembre de 2024
- · Hora: 11:00 hs
- Lugar: Salón Arturo Illia, H. Senado de la Nación, Av. Hipólito Yrigoyen 1849, Piso 1º.

Las mismas se transmitirán por el Canal Oficial del Honorable del Senado de la Nación Argentina: https://www.youtube.com/senadotvargentina

Plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos de los aspirantes -art. 123 ter del Reglamento del H. Senado de la Nación-: desde el 29 de agosto al 4 de septiembre de 2024 inclusive.

Requisitos de la presentación -art. 123 quáter del Reglamento del H. Senado de la Nación-: Las presentaciones que se efectúan observando las calidades y méritos de los aspirantes propuestos

 a) Los datos personales del presentante: nombre, apellido, nacionalidad, ocupación, domicilio, estado civil y fotocopia de su documento nacional de identidad. Si el presentante es funcionario público o representante de una asociación o colegio profesional, debe consignar además, el cargo que ocupa. En caso de tratarse de personas jurídicas, se deben acompañar también los instrumentos necesarios a fin de acreditar la personería; b) La exposición fundada por escrito de las observaciones formuladas a las calidades y méritos del aspirante cuyo acuerdo haya sido solicitado por el Poder Ejecutivo;

 c) La indicación de la prueba que dé sustento a sus afirmaciones, acompañando la documental que obre en su poder; d) Todas las preguntas que quiera le sean efectuadas al interesado durante la audiencia pública.

En ningún caso se aceptarán observaciones o preguntas que tengan algún contenido discriminatorio.

Modo y lugar de presentación: se podrá optar por alguna de las siguientes modalidades, en el horario de las 10 a 17 hs: En forma digital: a través de la página web del H. Senado de la Nación: https://www.senado.gob.ar, ítem "Comisión de Acuerdos", pestaña "Registro de Observaciones".

En forma presencial: en la Comisión de Acuerdos del H. Senado de la Nación, sita en la Av. Hipólito Yrigoyen 1702, 6° piso, Of. "606", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en soporte papel por duplicado, acompañado de

> DR. AGUSTÍN W. GIUSTINIAN SECRETARIO PARLAMENTARIO

## La AFIP sospechó en 2015 de las facturaciones de Milei

CINCO AÑOS. Detectó irregularidades en la rendición tributaria y el economista entró en una moratoria; era asesor de empresas del Banco Provincia en la gobernación de Scioli

#### Hugo Alconada Mon

Durante al menos cinco años, el presidente Javier Milei afrontó una moratoria que significaba casi la mitad de su salario de entonces. Ocurrió después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) registró cuestionamientos por facturas que había emitido como economista. Sospechaba que había emitido facturas falsas, según reconstruyó LA NACION a partir de documentación fiscal y contable, y los testimonios de cinco fuentes al tanto de su situación tributaria y laboral consultadas por separado en los últimos 12 meses.

Los inconvenientes tributarios de Milei se registraron desde 2015, en los años previos a su lanzamiento a la política profesional, y se extendieron hasta mediados de 2020, cuando ya era una figura pública que evaluaba ser candidato a diputado nacional. Contrató abogados y regularizó su situación con la AFIP para evitar problemas mayores. Entre ellos, un reclamo que terminara en el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) o, incluso, en la Justicia.

El monto mensual de la moratoria a la que se acogió Milei refleja la situación. Abonó cerca de \$50.000 por mes -unos 3600 dólares al tipo de cambio oficial de fines de 2015-, según dos allegados a los que el libertario expuso su situación, que definió como "complicada". En aquellos momentos, sus ingresos netos en Corporación América, el holding que lidera Eduardo Eurnekian, rondaban los \$110.000 por mes.

Consultado por la Nacion, el vocero presidencial Manuel Adorni pidió tiempo para preguntarle al Presidente sobre las consultas específicas remitidas por escrito. Indicó que debían "ubicar al contador [y] esperar que responda", porque se trata de "cosas de hace 15 años". Luego indicó que "estaba detrás" de las respuestas, pero al cierre de esta nota no dio una contestación a los mensajes enviados, repetidas veces, por WhatsApp.

Los cuestionamientos se centraron, según reconstruyó LA NACION, en las facturas que emitió como profesional mientras también se desempeñaba como "economista jefe" de la Fundación Acordar, la usina de ideas que montó el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para aportarle propuestas de políticas públicas al entonces gobernador bonaerense y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes Daniel Scioli.

Las facturas señaladas son al menos 25, que Milei emitió de manera casi correlativa y en formato papel –no electrónicas– en favor de Provincia Seguros. Van de la factura 0164, en enero de 2014, a la factura 194, en octubre de 2015, mes en que se celebró la primera vuelta electoral de aquel año por la presidencia. Las emitió para cobrar servicios de "consultoría", "gastos", "estudios complementarios" y "otros honorarios por trabajos pedidos", según consta en las copias de esas facturas que obtuvo LA NACION.

En los archivos y biblioratos de Provincia Seguros no quedan constancias de los presuntos trabajos de "consultoría" de Milei ni de ningún otro tipo de contra-

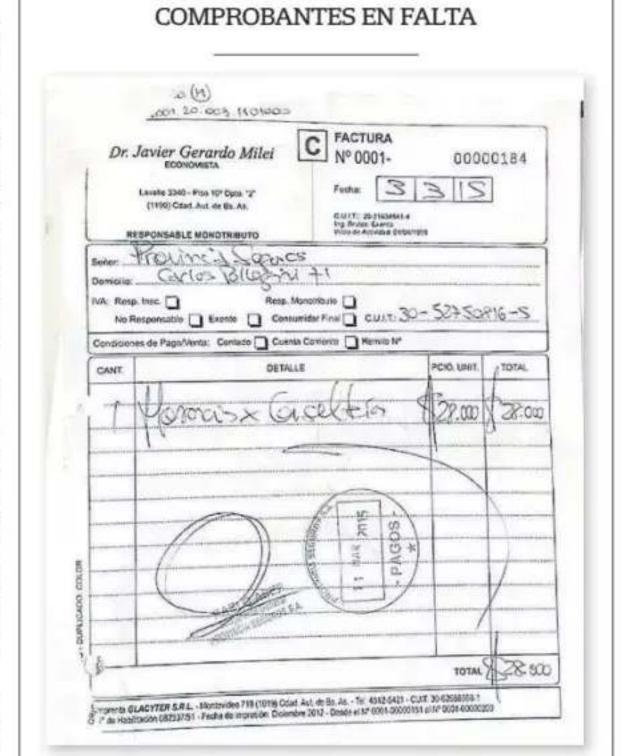

Una de las facturas de Javier Milei al Banco Provincia, cuando era asesor de la Fundación Acordar. El monto de las 25 facturas casi correlativas ascendió a \$601.000 (\$71,9 millones actualizados por el IPC), cuando su trabajo en la fundación era ad honorem.

prestación de servicios o bienes del actual presidente. Tampoco hay constancias de que alguna vez haya ingresado a la única sede de la compañía, en Carlos Pellegrini 71, en la ciudad de Buenos Aires, según reconstruyó LA NACION.

#### El importe global

El monto global de esas 25 facturas casi correlativas ascendió a \$601,000, que actualizado por el índicedepreciosal consumidor (IPC) a principios del mes actual rondaría los \$71,9 millones, monto que Milei habría recibido en momentos en que su trabajo para la Fundación Acordar era ad honorem, según él mismo dijo en varias ocasiones, y afrontaba dificultades para cubrir sus necesidades básicas, hasta el punto de haber optado entre alimentarse bien él o su perro, Conan, según él detalló en entrevistas televisivas anteriores a su asunción presidencial.

Esas no fueron todas las facturas que emitió a favor de Provincia Seguros. Durante 2012 emitió otras por un total de \$32.480, monto que actualizado por el IPC equivale a \$7,4 millones de principios del mes actual, y durante 2013 emitió más facturas por un total de \$224.040, que actualizado por el mismo índice equivalen hoy a \$43.1 millones.

tio facturas a favor de Provincia Seguros-una empresa que integraba el holding Grupo Provincia-por un total actualizado al mes actual por el índice de precios al consumidor (IPC) de 120.383.868 pesos.

Las órdenes de pago para cada una de esas facturas de papel pasaron por las manos de varios ejecutivos de Provincia Seguros. Entre ellos, el entonces gerente de admi-

nistración de la compañía Fernando Arana-de máxima confianza de Nicolás Scioli-, el entonces subgerente general Pablo Asef y el presidente mismo de Provincia Seguros, Alberto Haure.

Una vez autorizados, los pagos se concretaron por dos vías: cheque a nombre de Milei o transferencia electrónica a una cuenta bancaria del entonces economista jefe de la Fundación Acordar en el Banco Supervielle, según cotejó LA NACION.

En Provincia Seguros, mientras tanto, la derrota de Scioli en las elecciones de 2015 y la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense golpearon fuerte. Carlos Guevara asumió al frente de la compañía, nueve de los diez gerentes fueron removidos y se constató que cerca de 350 personas emitían facturas cada mes sin que existieran constancias de que trabajaran o brindaran contraprestaciones por esos pagos, según relataron por separado dos veteranos de alto nivel dentro de Provincia Seguros a Lanacion.

#### Facturas y Banco Provincia

Según dos fuentes consultadas, uno de los cuestionamientos de la AFIP se habría centrado en las facturas de papel que emitió Milei después de entrar en vigor la obligación de consignar en cada factu-Así, entre 2012 y 2015, Milei emi-ra el "código de autorización de impresión" (CAI), con posterioridad al 1º de noviembre de 2014. Es decir, las que emitió a Provincia Seguros en simultáneo con el lanzamiento y desarrollo de la campaña presidencial de Scioli.

Una figura clave dentro de Provincia Seguros durante los años en que Milei emitió las facturas aludidas fue Ricardo Martínez Peñoñori, quien también integró Provincia

NET por aquellos años y presidió una tercera empresa del holding, Provincia Leasing, vque hovocupa el cargo de director independiente en Provincia ART.

Licenciado en Administración de Empresas con más de 20 años en posiciones de conducción de empresas nacionales (privadas y de capital mixto), Martínez Peñoñori mantiene vínculos estrechos con Francos desde hace años; en particular, desde los tiempos en que compartieron vivencias, también, en los pasillos del Grupo Banco Provincia.

En ese contexto, según confirmaron tres fuentes consultadas, Martínez Peñoñori fue uno de los enlaces entre el Grupo Banco Provincia y la Fundación Acordar. También habría sido uno de los responsables de canalizar las facturas del economista jefe de la Fundación Acordar que quedaron luego bajo la lupa de los sabuesos de la AFIP. LA NACION procuró consultar a Martínez Peñoñori durante los últimos meses. pero no respondió los múltiples mensajes enviados por WhatsApp a su teléfono celular.

#### Giro sustancial

Por aquellos años, Milei criticaba ya en duros términos el déficit fiscal como referente de la Fundación Acordaryya tenía a los keynesianos como enemigos. Todavía no había incorporado las diatribas contra la "casta política".

La Fundación Acordar para Crecer con Equidad -tal su nombre completo-abrió sus puertas entre fines de 2012 y principios de 2013. La impulsó Francos, un veterano de la política que había militado con Francisco Manriquey Domingo Cavallo, y que al término del gobierno de Carlos Menem recaló en Corporación América, donde conoció a Milei. Recién en 2007, junto a Scioli, volvió a la función pública como presidente del Banco Provincia. De la manode Francos, Milei sintió que su vida registró un giro sustancial, según admitió en su libro Lecturas de economía en tiempos del kirchnerismo, de 2014.

La Fundación Acordar fijó domicilio en la calle Reconquista 629, piso 1, departamento 2, de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí, la usina se convirtió en un insumo de ideas e iniciativas para Scioli, que mantuvo reuniones con sus expertos -entre ellos, Milei-, aunque el candidato presidencial delegó las gestiones cotidianas en su hermano, José "Pepe" Scioli. A esas reuniones acudía Francos. También, Ricardo Martínez Peñoñori y Lisandro Catalán, quien en 2020 asumiría al frente del Registro Nacional de Reincidencia, durante la presidencia de Alberto Fernández, y ya con Milei en la Casa Rosada se convirtió en el número dos de Francos en el Ministerio del Interior.

Dentro de la Fundación Acordar, Milei conformó una "mesa económica" con colaboradores y allegados. Entre ellos, Federico Ferrelli Mazzay Hernán García, quien quedó a cargo del área fiscal. Juntos se abocaron a desarrollar análisis de la coyuntura, evaluar la macroeconomía, tirarle ideas a Pepe Scioli y, en ocasiones, participar en charlas lideradas por Cavallo o por el también economista Juan Carlos de Pablo.

#### Críticas de Lorenzetti al Ejecutivo y al Congreso: "No se reformaron"

**DISCURSO**. El juez de la Corte sostuvo que no responden "con celeridad"

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, apuntó ayer contra la estructura de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, por correr a destiempo de los problemas actuales y no poder contener las demandas de la sociedad que acaban, según enfatizó, trasladándose a la esfera de la Justicia.

"Los dos poderes que tienen base electoral, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que han sido creados por teorías de hace 200 años; no tienen hoy unas reformas adecuadas-porque nadie sabe muy bien cómo hacerlas- para responder con celeridad a los problemas actuales; entonces estamos en crisis de gobernabilidad en casi todo Occidente".

Lo hizo en su pasó por un coloquio que organizó el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), una asociación que nuclea a los trabajadores del sector. La alta litigiosidad en la industria fue el eje de una jornada que se extendió hasta bien entrada la tarde y que contó con un panel político en el que participaron legisladores de las principales fuerzas parlamentarias y otro bloque que tuvo como único orador al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Fue al mediodía, antes de su traspié en la Cámara de Diputados [ver aparte].

En su intervención, que se extendió por exactos 30 minutos, Lorenzetti trazó una distinción entre conflicto y litigio, describió un "desfasaje" entre las demandas sociales, cada vez más "aceleradas", y la "quietud" de las estructuras electorales que deben darles respuesta, y cargó contra la configuración de los "dos poderes con base electoral".

"Los problemas complejos no se resuelven como era hace 200 años en los poderes Legislativo y Ejecutivo; se trasladan a los poderes judiciales, que son jugadores no ortodoxos como lo denomina Naciones Unidas, que significa que no están sometidos a procesos electorales", señaló.

#### Corte Suprema

En otro tramo del discurso que brindó frente a casi 200 ejecutivos de la industria del seguro, Lorenzetti se refirió a la composición del máximo tribunal que integra y deslizó una señal en torno a la posibilidad de ampliarlo.

Destacó la importancia de "difundir" el control de la constitucionalidad en otros tribunales y afirmó que la Corte siempre rechazó ostentar la facultad de "obligar con una sentencia" a todos los magistrados del país. En ese marco, sostuvo: "Nadie tiene que tener demasiado poder en ningún país del mundo, ni tampoco en la Argentina. Porque el control difuso de constitucionalidad tiene su razón de ser. Es un poder difuso, difundido. Porque si solo cinco personas tienen esa facultad, entonces lo que se va a terminar haciendo es tratar de sustituir a esas cinco personas poniendo gente adecuada".

La modificación del número de cortesanos podría ser una de las cartas de negociación del kirchnerismo en el Senado para allanar el camino hacia la Corte del juez federal Ariel Lijo, cuya candidatura, propuesta por el Ejecutivo, contaría con el impulso de Lorenzetti. •

POLÍTICA 15 LA NACION | MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

## La Justicia ordenó abrir en España el celular de Fabiola Yañez

CHATS. Lo dispuso el juez Ercolini a pedido del fiscal Ramiro González; le devolverán el teléfono una vez periciado; ofrecieron citar a una esteticista de la ex primera dama

La Justicia argentina autorizó realizar una copia forense del teléfono celular de Fabiola Yañez en España, que contiene los chats y las fotografías que sostienen sus denuncias de violencia de género contra su expareja Alberto Fernández.

La medida fue pedida por el fiscal Ramiro González al juez federal Julián Ercolini, quien admitió la realización de esta extracción forense de datos.

El fiscal ideó la manera de hacerlo más rápido: pidió ayuda a la red de fiscales iberoamericanos, reunida alrededor de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, de modo que mediante su auxilio se logre que Fabiola Yañez entregue su teléfono celular para hacer una copia de todo su contenido y el detalle de sus contactos.

Como Yañez vive en Madrid, el fiscal solicitó colaboración del Ministerio Público español para que cite a la ex primera dama, baje los mensajes de su celular y le devuelva el aparato.

González afirmó que avanzaba con esta medida "teniendo en cuenta la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos mantenidos vía la aplicación de mensajería Whats-App con el señor Alberto Angel Fernández".

La medida fue dispuesta como parte de la causa que investiga la denuncia de Yañez contra el expresidente por lesiones, amenazas y hostigamiento.

En este expediente, la ex primera dama presentó fotos de supuestas conversaciones por WhatsApp, pero la fiscalía aspira a hacerse de los registros originales de esas conversaciones y controlar la prueba, de modo que no sea entregada con cuentagotas por la querella.

Para acceder al contenido del teléfono, el fiscal envió la causa al juzgado de Ercolini. Dispuso que previo a hacer efectiva la solicitud de cooperación", se solicite "al señor juez federal delegante [Ercolini] la autorización para llevar adelante la medida".

En la misma resolución, el fiscal respondió además a un escrito de la ex primera dama titulado "Ofrece testigo. Acompaña chats" y dice: "Respecto del testimonio ofrecido [cuya identidad no se revela], hasta tanto no indique la relación entre la declaración propuesta y el objeto del proceso, tié- ciones Unidas y en los protocolos de nese presente".

En rigor, se trata de una mujer del entorno de Fabiola Yañez, que es esteticista, dijo a LA NACION una fuente cercana al caso, que detalló que podría haber visto lesiones en Yañez y atestiguar sobre ello.

Ya está citado para el próximo 5 de septiembre el exjefe de la Unidad Médica Presidencial Federico

Saavedra, que declarará como testigo, luego de que Yañez lo relevara del secreto profesional.

Asimismo, el 12 de septiembre está previsto que declare la amiga de Yañez, Sofía Pacchi.

El fiscal dispuso además la declaración pendiente de la madre de Yañez. Ordenó que se le pida al Ministerio Público Fiscal del Reino de España que "disponga lo necesario para recibir declaración testimonial por videoconferencia a la madre de Fabiola Yañez, señora Miriam Yañez Verdugo, en el ámbito que habilite el Ministerio Público requerido a esos efectos".

En la misma línea, recomienda: "Encomiéndese a los representantes del Reino de España tengan a bien convenir, disponer, organizar el traslado de la testigo desde su domicilio al lugar en que se realizará el acto".

La madre de Fabiola Yañez es una testigo que puede ser importante para la investigación porque durante el tiempo que la exprimera dama se mudó a la casa de huéspedes de la quinta de Olivos habría presenciado supuestos hechos de violencia. Además, este año se instaló con su hija en Madrid.

En cuanto a la entrega del teléfono de Yañez, el fiscal sostuvo: "Debido a las características del acto, la naturaleza del hecho investigado y su trascendencia pública, solicítese que los representantes del Ministerio Público requerido tengan a bien citar a Fabiola Yañez en la dependencia que pudiere corresponder para que aporte su equipo de telefonía celular; se efectúe en ese momento la copia forense requerida y se devuelva el equipo a la señora Yañez una vez finalizado el procedimiento".

Y advierte: "En el acto se habrán de cumplir con los mecanismos habituales del Ministerio Público requerido con el objeto de garantizar la seguridad de la información extraída y los procedimientos que garanticen la cadena de custodia de la prueba solicitada hasta su arribo a la sede de esta Fiscalía Federal, a través valija diplomática".

Ercolini hizo lugar a la medida de extracción de datos del teléfono contemplando lo dispuesto en la guía de obtención, preservación y tratamiento de evidencia digital, conforme las características advertidas por la Organización de las Naactuación del manejo de evidencia digital, para de preservar correctamente su contenido y la cadena de custodia de la prueba.

Por eso, el juez autorizó al fiscal a diligenciar el trámite mediante los acuerdos celebrados entre ministerios públicos en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp). •



Yañez, durante su estadía en la quinta de Olivos

ARCHIVO

## Tres mujeres que trabajaban para el matrimonio presidencial en Ólivos pueden ser citadas a declarar

VIOLENCIA. Rodríguez mencionó a dos de ellas y dijo no recordar el nombre de una tercera; el papel de la niñera de Francisco y de la madre de Fabiola Yañez

Cecilia Devanna LA NACION

Teresa, Cintia y Daniela. Los nombres de las mujeres que vivieron dentro de la residencia oficial de Olivos durante los cuatro años de la presidencia de Alberto Fernández se desprenden de la declaración ante la Justicia de Daniel Rodríguez, quien fue intendente de la quinta entre 2019 y 2023. Todas conocieron distintas partes de la intimidad del lugar y se encaminan a ser citadas por la Justicia como testigos en el marco de la denuncia por violencia de género que motoriza la ex primera dama Fabiola Yañez. "El entourage de Olivos", lo definió uno de los consultados que conocieron la intimidad de esos días.

Teresa fue mencionada por su nombre de pila por Rodríguez como una de las amas de llaves del chalet principal durante esos años. La otra se llama Cintia, pero Rodríguez dijo no recordar su nombre. Ambas venían de trabajar con Fernández en el departamento que usa y usó el exmandatario, siempre alegando que es un préstamo o alquiler de su amigo Enrique "Pepe" Albistur. Teresa aún hoy trabajaría para el exmandatario en ese lugar, en el que recibe -desde que se hizo pública la denuncia en su contra-a muy pocas personas. Cintia, a diferencia de ella, quedó en Olivos, aunque fuera del chalet principal, según aseguraron distintas fuentes.

Ambas trabajaban una semana completa y tenían la siguiente de descanso. Se turnaban y nunca estaban al mismo tiempo. Cuando estaban en funciones vivían en una dependencia contigua al chalet principal, comunicada a través de la cocina del lugar, pero separada unos cinco metros. La cocina está en la planta baja, mientras que el dormitorio principal, en el que se habrian dado parte de las agresiones, está en el primer piso, por lo que las posibilidades de que hayan escuchado lo que sucedía son ínfimas. Sin embargo, hubo detalles que no escaparon, al menos a una de ellas.

A Teresa, que ronda los 50 años, la destacan por sus modos "amables", "amorosos" y sus gestos "prolijos", "serviciales" y "muy maternales".

También, por sus formas reservadas. Fue ella quien, según dijo Rodríguez, le contó que Fabiola se había caído en la bañera y que luego le pidió a él que le contara a Fernández. "No, yo directamente no la vi con moretones, me hubiera llamado la atención, pero sí que la señora Teresa, un ama de llaves, me dijo que la señora se volvió a caer, y me dijo por qué no lo habla con el doctor, a lo cual le respondí que hable ella con el doctor. Aparte pasaba que Fabiola casi no salía", dijo Rodríguez en su declaración de anteayer.

Cintia es algunos años menor que ella, ronda los 40 años, tiene modos "más relajados", según describen quienes la trataron, y, al igual que Teresa, mantenía una excelente relación con la entonces primera dama. "Ellas vivían a 5 metros, 24 x 7", deslizan para completar el nivel de conocimiento de la rutina del entonces matrimonio presidencial, aunque advierten que es difícil que puedan dar tes-

#### FERNÁNDEZ INSISTE EN QUE LA CAUSA PASE A SAN ISIDRO

El expresidente Alberto Fernández insistió ante la Cámara Federal para que la causa donde está acusado de pegarle a su exmujer Fabiola Yañez sea tramitada en la Justicia Federal deSan Isidroynoen los tribunales federales de Comodoro Py, donde está a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal federal Ramiro González.

En su escrito, firmado por la abogada Silvina Carreira, Fernández habló de "forum shopping", una maniobra mediante la cual alguna de las partes busca que el caso quede en el juez que más le resulte favorable y no en el juez natural al que le corresponde el expediente. Ahora será el juez de la Cámara Federal Eduardo Farah el que de manera unipersonal decidirádónde sigue la investigación: si en el juzgado de Ercolini, con la fiscalía de González, o si en la Iusticia Federal de San Isidro.

timonio directo de lo que sucedía entre ellos. No solo por la distancia que las separaba durante la noche, sino también porque quienes conocen la intimidad de aquellos días aseguran que Yañez nunca se dejó ver golpeada tal como la muestran los videos o fotos que surgieron en el marco de la investigación. "No salía así toda golpeada, se maquillaba", detalló a LA NACION una fuente al tanto del tema.

Cuando Yañez se instaló definitivamente en la residencia de huéspedes-antes lo había ido haciendo en ocasiones puntuales, cada vez que se daba una discusión-, ambas se quedaron trabajando dentro del chalet principal y a ella se le asignó Daniela, que hasta entonces era moza en Olivos y excepto el último tiempo no dormía en el lugar, de casi 30 hectáreas. La mujer, que también sigue trabajando allí, comenzó a quedarseen la quinta cuando Yañez ya estaba separada y se requería personal para ella, el bebé y su mamá.

La cuarta mujer que trabajaba en Olivos es Noelia, que fue contratada directamente por Fernández, quien le pagaba el sueldo para cuidar a Francisco, el hijo de la pareja, que nació en abril de 2022. Oriunda de San Nicolás, supo dormir junto al bebé en una habitación de la planta alta del chalet presidencial, muy cerca del principal. Pese a la cercanía, la realidad de la construcción indica que entre ambas habitaciones hay un playroom y también un ascensor, lo que impediría quizás haber escuchado lo que sucedía puertas adentro de la suite.

En ese mismo lugar, a metros de la entonces pareja presidencial, durmió Miriam Verdugo Yañez, madre de la ex primera dama y quien se instaló en el lugar para cuidar del bebé apenas nació. Cuando ella retornó con su familia a Misiones, empezó a trabajar Noelia, salvo cuando Verdugo Yañez volvía a Olivos y se instalaba alli. Cuando el bebé ya dormía decorrido, en lugar de quedarse en el chalet principal, se quedaba en el de huéspedes. Allí se instaló Fabiola con su bebécuando se separó de Fernández de forma definitiva. Y allí habría tenido lugar una de las agresiones, que aunque hay testigos que lo ubican intercediendo en el lugar Rodríguez dijo que no las recordaba. •

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **José Luis Brea** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$988,09  | ▲ (ANT:\$985,23)  |
|-----------|-----------|-------------------|
| CCL       | \$1296,72 | ▲(ANT: \$1289,70) |
| Mayorista | \$949,50  | ▼ (ANT:\$950,00)  |
| Paralelo  | \$1340,00 | ▼(ANT: \$1350,00) |
| Turista   | \$1551,20 | ▲(ANT: \$1548,80) |

Euro \$1062,29 ▲(ANT: \$1061,70)

Real \$172,71 ▼(ANT: \$173,35)

Reservas 27.954 ▲ (ANT: 27.874)
en millones de US\$

## Desde el lunes que viene baja el impuesto PAIS, pero no tocan el dólar tarjeta

CARGA. Lo confirmó Economía ayer por la noche; será para bienes y servicios, pero no afectará a la cotización que se utiliza para el turismo o las compras en el exterior

#### Francisco Jueguen LA NACION

Con la intención de reducir la carga tributaria y bajar otro escalón en la lucha contra la inflación, el Gobiernoanunció que reducirá el impuesto PAIS desde el lunes que viene.

Fuentes oficiales y privadas habían confirmado por la tarde a LA NACION que la cartera que dirige Luis Caputo informaría en las próximas horas que el gravamen-creado por Martín Guzmán, extendido por Sergio Massa eincrementado por la actual gestiónvolvería a los niveles previos al 10 de diciembre. Esto implica que pasará del 17,5%-nivel al que lo subió Caputo-para retornar al 7,5% para todos los bienes y servicios. Por la noche, ante la difusión de la noticia, Caputo debió confirmarlo. "¡Importante! A partir del lunes 2 de septiembre, la alícuota del Impuesto País para la importación de bienes y fletes se retrotraerá del 17,5% al 7,5%. ¡Prometimos y cumplimos!", escribió en X.

El Gobierno no tocará el valor del dólar tarjeta, en \$1551. En diciembre, cuando el equipo económico anunció sus primeras medidas, había bajado la carga tributaria que tenía esa cotización (habían eliminado la percepción de Bienes Personales, para dejarlo en un 30% de adelanto de Ganancias y 30% de PAIS).

"Se baja a todo lo que se subió", contaron a LA NACION fuentes oficiales. "Para tarjeta sigue", confiaron, y explicaron que se volverá al esquema que regía desde el 10 de diciembre pasado. Las fuentes oficiales indicaron además que creen que habrá un impacto directo en pre-



Economía espera que la baja del impuesto PAIS tenga un impacto en los precios

cadena, más baja [el precio]", explicó un hombre del Gobierno al tanto de la decisión. Por otra parte, el Ejecutivo está trabajando además en bajar aranceles de insumos básicos importados para mejorar, a la par de la baja del gravamen al acceso al dólar, la competitividad de la industria nacional. Tanto en el Ejecutivo

cios. "Cuanto más importadora la

ese anuncio no es inminente. La información había sido ade-

como en las empresas dijeron que

lantada a la industria alimentaria (Copal) y también a los grandes supermercados, que mantuvieron reuniones reservadas en las últimas 48 horas con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y con su par de Coordinación de Producción, Juan Pazo.

En el encuentro con los industriales, los funcionarios confirmaron que "la semana que viene baja el impuesto PAIS", yademás contaron a LA NACION que se habló sobre las retenciones a las exportaciones, aunque no hubo -dijeron- novedades concretas. Lo mismo adelantaron los funcionarios a los grandes supermercados, a los que recibieron ayer. "Todo el universo vuelve al 7,5%", contó una fuente empresaria. Lo mismo confirmaron en la Casa Rosada.

ARCHIVO

A mediados de diciembre pasado, Caputo confirmó la devaluación del dólar oficial –lo llevó entonces a \$800–. Además del fuerte ajuste fiscal y el ancla monetaria –crawl al 2%–, anunció en un video grabado que habría un dólar para la exportación (el llamado blend, entonces a \$860) y uno importador, a \$940. Este último dólar se consiguió con una devaluación fiscal: llevando el impuesto país de 7,5% a 17,5% para todos los bienes y servicios. Se confirmó a través del decreto 29/2023, publicado entonces. Con el avance del mayorista en estos meses, el dólar importador llegó a \$1175. Ahora pasará a ser \$1075.

#### El impacto en precios

"Con la baja del impuesto PAIS, las cámaras empresariales se han comprometido a bajar precios y es otra forma de trabajar juntos y tener conciencia de país", había dicho Caputo en la Bolsa de Comercio de Córdoba en diálogo con el expresidente del Banco Central (BCRA) Guido Sandleris. Fuentes del supermercadismo dijeron a la NACION que "con la malaria que hay" en las ventas es probable que la baja de la carga tributaria se vea reflejada, pero dijeron que eso dependerá del stock en los establecimientos.

Pazo y Lavigne aseguraron que ni la industria ni los supermercados tendrían una justificación para no trasladar a los precios de venta al público una baja automática en los productos importados, en una lista que va desde el atún hasta el café, pasando por las papas fritas de tubo o la carne de cerdo. La medida también debería tener impacto en los precios de otros artículos que se fabrican en el país, pero que tienen un componente importado relevante, como, por ejemplo, los chocolates.

Los analistas privados estiman que el IPC de agosto se estaría moviendo en torno al 3,5%, en medio de una fuerte recesión de la economía, pese a que aparecieron -de manera oscilante- algunos "brotes verdes" intermensuales, pero no una tendencia clara. De confirmarse esa variación para el mes en curso, el Gobierno volvería a mostrar una desaceleración de la inflación (en julio fuede4%, lamás bajaen loqueva del año). Con la rebaja del impuesto PAIS en septiembre, se buscaría asegurar que la variación de los precios se siga acercando a la depreciación del dólar oficial al ritmo del 2%. •

Con la colaboración de José Luis Brea y Alfredo Sainz

## Caputo confirmó a Daza al frente de Política Económica

CAMBIOS. El economista reemplazará a Joaquín Cottani, que renunció semanas atrás; conoce al ministro desde hace tres décadas

El economista José Luis Daza Narbona –excompañero de trabajo en bancos internacionales de Luis Caputo y cofundador del fondo QFR Capital Management junto al físico Demian Reidel– fue formalmente confirmado ayer por el ministro de Economía en el puesto de secretario de Política Económica.

Es el cargo que estaba vacante tras la salida de Joaquín Cottani, economista cercano a Domíngo Cavallo que se fue del Gobierno con críticas al esquema en marcha.

"Una excelente persona y uno de los mejores y más respetados eco-

nomistas de Latinoamérica. Conocido mundialmente por su exitosa carrera en el sector privado, por su enorme capacidad, y por su probada experiencia en temas económicos y financieros", escribió Caputo en X. Caputo conoce a Daza desde hace más de tres décadas. Ambos compartieron pasillos en el J.P. Morgan a comienzos de los 90, donde hicieron su carrera tras empezar como jóvenes profesionales, y luego en el Deutsche Bank. Alli, compartieron unos años en el departamento de economistas enfocados en mercados emergentes. Wall Street es el

hábitat predilecto de Daza, quien vive desde hace décadas en Nueva York.

Daza es un disciplinado defensor de las ideas liberales, herencia de un contexto familiar que lo llevó por diferentes países. Su padre, el diplomático chileno Pedro Daza, fue subsecretario de Relaciones Exteriores y luego embajador de su país durante la dictadura de Augusto Pinochet en Venezuela, la Argentina, Bolivia y Uruguay, donde José Luis pasó parte de su adolescencia.

A los 16 años volvió a Chile, y luego de completar sus estudios secundarios se volcó inicialmente por la Medicina en la Universidad Católica de Chile. Al poco tiempo, sin embargo, encontró en los cursos de economía su vocación. Se cambió a la Universidad de Chile y luego de su graduación viajó a los Estados Unidos, donde completó su doctorado en la Universidad de Georgetown.

A su regreso a Chile, empezó a trabajar como asesor del directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y luego, en 1989, ingresó al Banco Central de Chile como representante en Asia. En 1992, comenzó su carrera en el

sector privado y el mundo de las finanzas, primero en J.P. Morgan y después en Deutsche Bank, donde llegó a ser jefe global de estrategia para mercados emergentes.

Años después deió el banco y co-

Años después, dejó el banco y comenzó su fondo de inversión en Wall Street con un capital inicial de US\$20 millones. Fue el primer paso de QFR, la firma que lideró junto a los argentinos Reidely David Sekiguchi, y llegó a administrar US\$4500 millones, aunque luego se desplomó en 2013, tras la suba de tasas de interés. Hoy está inactivo. Desde 2020, Daza está en el directorio del fondo Moneda. •

ECONOMÍA | 17 LA NACION | MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

## Trepa el déficit financiero "postergado" y ya supera un billón de pesos por mes

DEUDA. Es por la estrategia oficial de emitir letras del Tesoro que, en vez de pagar intereses, lo van capitalizando; así muestran un superávit pleno; hoy habrá una nueva licitación

Javier Blanco

LA NACION

El déficit financiero "postergado" por la estrategia del Gobierno de emitir buena parte de la deuda en pesos renovada con letras del Tesoro que no pagan el interés que rinden sino que lo van capitalizando (Lecap) prácticamente se duplicó en los últimos dos meses y ya supera cómodamente el billón de pesos pormes.

La cifra surge del informe mensual sobre la evolución de la deuda que publica mes a mes la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). De allí se desprende que el pagaré al que deberá hacer frente el fisco saltó -solo por este caso- de \$30.002 millones en abril a más de \$1,2 billones en julio.

El número no sorprende, dado que la colocación de Lecap fue una de las contracaras del pasamanos de deuda ya culminado del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional para terminar con la emisión monetaria por el pago de intereses de sus pasivos remunerados, la conocida "bola" de Lebac, Leliq y pases generada luego de que las administraciones pasadas abusaron en exceso de "la maquinita".

La referencia a "ese caso" alude a que las Lecap no son los únicos títulos en pesos que emite el Tesoro que "capitalizan".

"Funcionan de forma similar a los bonos CER, cuyo capital se ajusta por inflación, o los ajustables por dólar, solo que en este caso la capitalización se realiza a partir de una tasa fija preestablecida, que no depende de indexadores dificiles de proyectar. Dado que los intereses no se pagan, el efecto para el emisor es no elevar la carga presente de intereses, que se mantiene invariable, con la contrapartida de hacer crecer nominalmente el capital adeudado, como sucede con los otros instrumentos mencionados", explicó el economista Eric Ritondale, de Puente.

La cuestión es que la carga que



Luis Caputo, ministro de Economía

ARCHIVO

alivian hoy la trasladan a los meses o años que vienen.

mentos, que ya habían sido colocados en la administración Macri. responde al objetivo que se planteó el Gobierno de cerrar el presente año con superávit fiscal real, es decir, no solo primario, sino financiero. Esto implica tener un saldo positivo luego del pago de intereses de la deuda emitida.

Dadoque la Argentina se quedó sin financistas tras haber agotado todas las cajas y vías de acceso a los mercados u organismos internacionales posibles, es un intento -comprensiblemente-desesperado de mostrar un Estado solvente y capaz de honrar las deudas que tiene contraidas. En paralelo, el objetivo es propiciar una baja del riesgo país que permita al Gobierno empezar a refinanciar en los próximos años los enormes pasivos heredados que vencen.

El tema es que, hasta aquí, esta estrategia no logró recuperar la confianza, como queda claro en una tasa de riesgo país que no logra perforar desde hace tres meses los

1500 puntos y obligará a la administración Milei a profundizar recortes La emisión de este tipo de instru- durante 2025, algo que parece tener tereses el resultado financiero de en mente al prometer presentar en breve un proyecto de ley de presupuesto con déficit cero.

#### Recelo inversor

Esa desconfianza es algo que incluso hizo notar aver el vicepresidente de Moody's, Jaime Reusche, al comentar en una entrevista que los mercados "ven poco probable que la Argentina pueda cumplir con sus obligaciones de deuda", lo que podría llevarlo a una nueva reestructuración.

"Nuestro escenario base, y la razón por la cual no hemos alterado la calificación de riesgo, que ya es bastante baja, es que existe una alta probabilidad de una renegociación o intercambio de deuda similar a lo que hemos visto en el mercado doméstico", explicó (ver aparte).

El director de la consultora MindY-Economics, Francisco Ballester, cree que fue la necesidad lo que llevó al Gobierno a "ocultar parte del resultado financiero pa-

ra poder mostrarlo superavitario, al tener que decidirse a reasumir la deuda que le había generado al BCRA". Pero descree de que eso represente un problema a considerar entre los tantos que enfrenta: "Si analizamos esta deuda por su origen 'cuasifiscal', no veo riesgos con esta deuda, ya que sirve para seguir remunerando en general por otra vía, como las nuevas Lefis, los depósitos que tienen bajo administración los bancos, y mientras no haya desarme de depósitos no hay riesgo macro", sostiene.

Su colega Federico Glustein no lo ve de esa manera. "El déficit financierovía Lecapes un intento de tapar el sol con la mano: los intereses se capitalizan y no se registran comotales, sin embargo, habrá que pagarlos con superávit, por ende, el ajuste sobre las cuentas públicas deberá ser mayor para poder hacerse cargo en adelante, lo que hará más dificil la recuperación de la economia", sostiene.

"De haberse computado esos injulio sería de -\$1,32 billones e irá creciendo, lo cual puede tornar explosiva la reducción del déficit propuesta por el Gobierno y vulnerar el logro de reducción de déficit financiero y primario hoy mostrado".

Por lo pronto, la carrera marcadamente ascendente de esta cifra es lo que llamó la atención al mercado y plantea dudas de cara al futuro.

Mientrastanto, hoy, en la licitación convocada para tratar de renovar unos \$3,6 billones en deuda en pesos que le vencen, Economía volverá a of receral mercado cuatro Lecap (a 73,182,304y364díasyningunacon tasa mínima asegurada), dos bonos dollar linked y dos Boncer cero cupón para captar de entre inversores esos recursos a conseguir antes de enfrentar septiembre, el mes con mayor carga en lo que resta del año. Es decir, seguirá profundizando esta estrategia de patear hacia adelante los costos de refinanciación de una deuda que-vale recordar-no generó, pero con la que le toca lidiar. •

#### Para Moody's, el país deberá reestructurar su deuda

La calificadora dice que la reticencia a devaluar impide bajar el riesgo país

La calificadora de riesgo Moody's mostró su preocupación por la reticencia que tiene el gobierno de Javier Milei a devaluar, algo que, en su análisis, impide que baje el riesgo país. En este contexto, su vicepresidente, Jaime Reusche, comentó que los mercados financieros ven que será muy difícil que la Argentina cumpla con el pago de su deuda externa, por lo que descuentan que habrá algún tipo de reestructuración.

En diálogo con Radio con Vos, Reusche afirmó que el momento es bastante complicado debido a que se van a incrementar los pagos que deberá afrontar el país. "Los pagos de bonos externos que tiene la Argentina pasarán de US\$2000 millones este año a US\$5000 millones en el próximo. Los mercados financieros han visto con buenos ojos mucho del ajuste que ha hecho el nuevo gobierno, que tenía un punto de partida bastante complicado cuando asumió, pero también ven que va a estar muy difficil cumplir con todos los pagos de deuda", díjo.

Asimismo, el directivo señaló que un punto que añade incertidumbre es que la acumulación de reservas que se empezó a dar durante el primer trimestre del año se ha ralentizado. "Por eso, los mercados financieros están preocupados porque va a tener que haber algún tipo de reestructuración de la deuda externa", subrayó.

En este sentido, afirmó que en el escenario base de Moody's -por el cual aún no han movido la calificación de riesgo y la mantienen en un nivel bastante bajo-es de una alta probabilidad que se dé algún tipo de renegociación o intercambio de deuda, como el que se vio en el mercado doméstico. "Allí se han dado varios swaps de deuda interna que han generado pérdidas y nuestra expectativa, y creo que la de los mercados financieros también, es que se produzca algo similar con la deuda externa", opinó su vicepresidente.

Desde el punto de vista de Moody's, los ojos financieros externos están "bastante apretados", porque, según explicó Reusche, los flujos de dólares con los que se maneja la Argentina son muy ajustados. "Recibe flujos por aproximadamente US\$100.000 millones al año -producto de exportaciones, inversiones, etcétera–, y el flujo de salida –importaciones, pagos de todo tipo y salidas de capital– asciende a US\$100.000 millones; entonces, hay un margen muy acotado para poder costear todo lo que se necesita", remarcó.

Reusche reconoció el ajuste fiscal que hizo el Gobierno, que, según dijo, no pensaban que se iba a dar. Aunque agregó: "Pero desde nuestro punto de vista lo que sorprende es la reticencia del Gobierno a volver a hacer un ajuste en el tipo de cambio. Nuestro escenario base incluía que después de la devaluación de diciembre de 2023 se debería dar otra este año para cerrar la brecha entre el dólar paralelo y el oficial. Sin embargo, el Gobierno ha estado bastante insistente en que no va abandonar el crawling peg que fijó, de 2% mensual. •

## Fin de la racha: el BCRA vendió US\$75 millones

La entidad llevaba 14 ruedas consecutivas con saldos compradores y una con resultado neutro

La racha compradora de reservas que llevó adelante el Banco Central (BCRA) durante 14 ruedas consecutivas, y que ya había quedado en pausa anteayer al cerrar sus intervenciones sobre el mercado con saldo neutro, se cortó en la víspera al tener la entidad que aportar al mercado US\$75 millones para que se cursen las operaciones pactadas.

El dato implica que en la jornada debió desprenderse del 13,9% de los US\$539 millones netos que había logrado sumar a sus reservas por este tipo de operaciones en el mes, a la vez que reduce ese acumulado hasta los US\$464 millones.

La pérdida estuvo vinculada con el salto del 86% que mostró en la fecha el volumen de negocios operado, al trepar hasta los US\$372,3 millones, su mayor nivel en varias semanas, lo que es usual cuando se acerca un fin de mes.

Loque sorprendióes que el BCRA hizo caer en la fecha en \$0,50 la cotización del dólar mayorista ven-

dedor, que venía de convalidar aumentos de \$4,50 en ese precio entre el viernes y ayer, con lo que se podría decirque "abarató" (aunque muy marginalmente) su venta.

"Es raro tomando en cuenta que el BCRA aún puede anticipar los aumentos en la demanda, dado que los bancos están obligados aún a informar un día antes los pedidos de compra mayores a US\$100.000 que reciben", observó un avezado operador.

La baja diaria de esta cotización, que no se producía desde la última rueda del mes pasado, evidentemente estuvo vinculada con la intención de no sobrepasar la regla de ajuste del 2% mensual que el Gobierno tiene fijada desde hace casi nueve meses para el tipo de cambio oficial, pese a los problemas que eso comienza a generar en la balanza de pagos por el nuevo atraso acumulado.

Desde el BCRA dejaron trascender que el aumento registrado en

la demanda, que venía aletargados a la espera de la anunciada rebaja de 10 puntos en la alícuota del impuesto PAIS, que abarataría en igual proporción el precios efectivo del dólar importador comercial, se relacionó ayer con la necesidad de hacer frente a pagos vinculados con importaciones de urgencia de energía para hacer frente a una ola de frío que se resiste a terminar.

#### Una cuesta muy empinada

La nueva venta llega cuando las reservas netas del ente monetario se mantienen en un nivel deficitario muy inquietante (iban de -US\$5147 millones a -US\$6089 millones, según la forma en que se computen hasta el fin de mes pasado) y cuando los analistas vaticinan que, dada la baja prevista en el tipo de cambio importador, la demanda para hacer frente a pagos puede crecer de manera significativa desde el mes que viene mientras, en paralelo, esperan que

el aporte del sector agroexportador al mercado decaiga.

Además, cuando el BCRA vendría incrementado sus intervenciones sobre el mercado secundario de bonos para tener administrada la brecha cambiaria y reabsorber pesos del mercado, con el consecuente costo en su tenencia.

Esto es algo que podría estar detrás de la divergencia que comenzó a aparecer, y que llamó la atención del mercado, entre la cifra de compra de divisas que anticipa y publica a diario el BCRA en la red social X con los datos provisorios y los que se reportan en la publicación de la planilla oficial que mantiene retraso de tres dias.

"En lo que va de agosto, algunas correcciones han sido significativas: mientras que los datos anticipados arrojan compras netas por US\$395 millones hasta el día 19, los datos oficiales la reducena US\$226 millones", hicieron notar desde Aurum Valores, • Javier Blanco

## La actividad rebotó en julio y el piso habría sido en el segundo trimestre

INDICADORES. La mayoría de las consultoras privadas ven una mejora intermensual; hacia adelante, algunos economistas dicen que la recuperación será lenta y heterogénea

María Julieta Rumi LA NACION

Los datos de actividad de julio siguen dando buenas noticias para el Gobierno, ya que en su mayoría están en verde, es decir, registran mejoras intermensuales frentea junio, mientrasque, a nivel interanual, continúa primando el rojo, aunque las caídas son más leves que en los meses anteriores. Así se desprende de los "semáforos de actividad" que elaboran distintas consultoras económicas.

"Las señales de julio son positivas y sugieren que la actividad habría hecho piso en el segundo trimestre de 2024, en línea con lo que esperábamos. Ocho de 10 indicadores sectoriales que monitoreamos mostraron subas contra junio en términos desestacionalizados, con seis de ellos registrando subas mensuales me semanal de la Alyc Facimex.

De acuerdo con su semáforo, las importaciones subieron un 11% intermensual; el uso de la electricidad en la industria, un 5%; los patenta- divisas del agro, 32,3%. Contra julio dijoque la recuperación "ya comen- IPI de FIEL, 6,5%. mientos, 19%; la producción de autos, 48%; los despachos de cemento, 18%; la producción de acero, 8%; las ventas minoristas, 40%, y el índice Construya, 12%. En tanto, en la comparativa año contra año las importaciones cayeron 11%; los patentamientos, 3%; la producción de autos, 10%; los despachos de cemento, 14%; la producción de acero, 9%, y el índice Construya, 16%. El uso de la electricidad subió un 7% a nível interanual y las ventas minoristas, un 16%.

Sin embargo, que la economía haga piso "no implica que el rebote vaya a ser rápido y/o fuerte", aclaró Facimex. "De cara al segundo semestre esperamos una recuperación gradual y heterogénea de la actividad", completaron.

El semáforo de la consultora Invecq también arroja casi todo verde contra junio. Por ejemplo, el patentamiento de motos sube 21,3%; las transferencias de autos



dedobledígito", dice el último infor- Los patentamientos de autos mostraron una fuerte recuperación

usados, 48,3%; los pasajeros de ca-

botaje, 25,8%; los créditos al sector

privado, 13,1%, y la liquidación de

de 2023, el patentamiento de mo-

tos también registró una mejora

del 6%; las transferencias de autos,

del 19%; los pasajeros de cabotaje,

del 1,2%, y la liquidación de divisas

del agro, del 35,9%. Los créditos al

za a mostrar signos de recuperación.

Tenemos una economía que va a dos

velocidades: sectores que están con

buena dinámica, principalmente los

que están volcados al sector externo

(agro, minería, petróleo, gas, econo-

mía del conocimiento, crédito) y sec-

tores que se resintieron fuertemente

en los primeros meses del año (cons-

trucción, autos, motos, shoppings,

turismodoméstico, supermercados),

que son los que empiezan a mostrar

señales de recuperación incipiente.

Hacia adelante vemos que la recupe-

ración va a ser lenta, irregulary hete-

rogénea, motorizada principalmen-

te por las exportaciones y la cuenta

"Vemos una actividad que empie-

sector privado cayeron 18%.

de inversión", dijo Esteban Domecq, director de Invecq.

Fernando Marull, socio de FMyA, zó" y sumó que la recaudación ligada a la actividad subió un 1.8% en julio con respecto a junio; las exportaciones a Brasil, un 16%; las importaciones desde ese mismo país, un 29%; y el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella, un 5%. En el cotejo interanual la recaudación ligada a la actividad cae 8%, las importaciones desde Brasil, 27%; y el índice de la UTDT, 10%. Las exportaciones a Brasil mejoran 20%.

El semáforo de la consultora Alphacast también muestra en julio todo verde en lo que es variación mensual con ajuste estacional. El índice de producción industrial (IPI) de FIEL sube 1,6%, la compraventa de propiedades en ciudad de Buenos Aires, 12,3%; la compraventa de propiedades en provincia de Buenos Aires,4,5%;elturismoemisivo,25,9%,y elturismoreceptivo, 39,6%. Frentea julio de 2023, la compraventa de propiedades en CABA y en la provincia

también mejoran un 33% yun 11%, al igual que el turismo emisivo (67,1%). El turismo receptivo cae 20,6% y el

ARCHIVO

Más allá de esto, Agustín Monteverde, titular del estudio Massot, Monteverde y Asociados, dijo que las variaciones mensuales son las que importan para visualizar los cambios de tendencia, más cuando la interanual está afectada por medidas del gobierno anterior.

"Julio viene realmente muy bien. FIEL da un crecimiento de la industria de 0,6%, la producción de acero crece 14,2%; de laminados en caliente trepa 25,3%; laminados en frío, 15,4%; la fabricación de autos, 38,7%; la exportación de autos, 35,7%; las ventas mayoristas crecieron 2,2%; los patentamientos de autos volaron 38,8%; los patentamientos de motos, 21,3%; los patentamientos de maquinaria agrícola, 55,1%; los despachos de cemento, 25,8%; las exportaciones de cemento, 32,8%; y el Índice Construya creció 12,1%. Estos son signos indubitables de un cambio de clima", opinó Monteverde.

## Reunión UIA-Pettovello: temor a los bloqueos

ALMUERZO. Los empresarios dicen que las sanciones no requieren reglamentación porque están en la ley

Francisco Olivera LA NACION

El punto de mayor desencuentro, qué hacer con los bloqueos de manifestantes a empresas, se mencionóapenas como al pasar y esovolvió bastante más ameno el almuerzo: la jefatura de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió ayer por primera vez con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y le transmitió todas las inquietudes para una etapa que los integrantes de la central fabril imaginan como el inicio de un nuevo régimen económico. Una Argentina más abierta y no inflacionaria.

Pettovello es una de las funcionarias más relevantes y, a la vez, misteriosas del gobierno de Javier Milei. Por la cantidad de áreas que tiene a cargo, que van desde el ámbito laboral hasta la educación y la salud, y porque prácticamente no habla en público. De ahí el interés que el encuentro tenía para la UIA, representada ahí por una decena de ejecutivos. Daniel Funes de Rioja,

Martin Cabrales, David Uriburu, Isaias Drajer, Adrián Kaufmann, Luis Tendlarz, entre otros.

La ministra fue acompañada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, un ex-Techint. "Julio es como de la casa", dijo a LA NACION uno de los anfitriones. A ellos les preocupa lo mismo de siempre. La caída de las ventas y la producción; el régimen de indemnizaciones; el rol y la situación de las pymes frente al desafío del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y la apertura de la economía, que lleva incluso a más de uno a amedrentarse por la inminente baja en el impuesto PAIS, un tributo que hace las veces de salvaguarda frente a las importaciones.

Pero Pettovello no iba dispuesta a confrontar. Al contrario. Confirmó que volvería ahí el lunes acompañando a Milei por la celebración del Día de la Industria y hasta se presentóen un momento del almuerzo casi como una par de todos ellos. "Yo soy pragmática y entiendo los problemas. No se olviden de que soy industrial", dijo, y les recordó que era nieta de Ulpiano Fernández, fundador de alfajores Guaymallén, empresa de la que todavía tiene acciones.

En la UIA la situación es como en la mayor parte de los sectores de la economía, heterogénea: hay algunos que ya han empezado a recuperarse y otros que están bastante lejos. Y el optimismo tampoco abunda. Según el último relevamiento interno de la entidad fabril, apenas un tercio de los ejecutivos considera que va avolver a los niveles de capacidad instalada previa a esta crisis en la primera mitad de 2025. Otro tercio supone que eso llegará en la segunda parte del año próximo, y el otro, recién en 2026.

Hay, con todo, un aspecto en el que no encuentran diferencias y está en la Ley Bases que el Congreso acaba de sancionar: los bloqueos de empleados o manifestantes a empresas vuelven imposible trabajar. Por eso la gran duda sigue siendo cómo tratará este tipo de protestas el nuevo régimen. El artículo 94 aprobado en el paquete es

taxativo: lo considera "grave injuria laboral" y, por lo tanto, causa justa en un eventual despido. Pero han pasado muchas cosas desde entoncesy la política ya metió cuña: hace varias semanas que la CGT negocia en secreto con el Gobierno parte de la reglamentación.

"¿Peroporqué reglamentación?", se perturbaron ayer en la UIA, poniendo el acento en ese sustantivo, cuando se lo oyeron a Cordero. La pregunta quedó sin respuesta y como en suspenso. Los empresarios consideran que toda norma sancionada estará siempre sujeta a la interpretación de los jueces, pero que muy distinto sería atenuarla desde el vamos con una reglamentación acordada con el sindicalismo. "Nunca perdimos el diálogo con el Gobierno", dijo a LA NACION un integrante de la CGT, que admitió que venían teniendo conversaciones no solo con Cordero, sino también con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Vienen días decisivos. Como siempre con la letra chica: el que se descuida pierde.

#### Subirán un 26,8% las jubilaciones docentes

REAJUSTE. Se aplicará en septiembre; el último aumento fue en junio

Los haberes jubilatorios del régimen especial de docentes no universitarios aumentarán en septiembre un 26,8%, según informóla Anses. Será el tercer reajuste de este año para las algo más de 186.000 personas incluidas en este sistema, que está al margen de la regla de las actualizaciones mensuales según la variación del índice de precios al consumidor (IPC), fijada para el régimen general a través del DNU 274.

Concretamente, el índice mencionado comprende a quienes se jubilaron por el régimen nacional de docentes no universitarios del decreto 137 de 2005. Para esos casos, las subas son trimestrales y se rigen por la variación de un índice de salarios de la actividad, el Ripdoc. El sistema tiene otras particularidades en cuanto a los aportes y al cálculo del ingreso inicial. En marzo estos haberes habían recibido un reajuste de 27,57% yen junio, otrode 40,62%. Así, entre el inicio de 2024 y el mes próximo la suba nominal acumulada será de 127,5%.

Otros haberes que también siguen con reajustes de frecuencia trimestral y por un índice propio (el Ripdun) son los de quienes se jubilaron por el sistema de docentes universitarios; en este caso el reajuste de septiembre será de 22,43%. En el tercer mes del año se aplicó un reajuste de 28,8%, en tanto que el del sexto mes fue de 29,92%. Así, a septiembre se acumulará un alza de 104,9%, un índice que está en línea con la inflación que, según las proyecciones de economistas, habrá entre enero y septiembre.

En el sistema de jubilaciones y pensiones del régimen de docentes no universitarios hay alrededor de 186.400 beneficios que se ponen al pago mensualmente y el haber promedio es de \$923.707, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social correspondientes a junio de este año (la cifra no incluye el aguinaldo).

Los ingresos de este segmento de beneficiarios no están alcanzados por los bonos que desde hace casi dos años percibe un grupo de beneficiarios del sistema general.

Si se comparan las jubilaciones docentes de julio de 2023 con las de igual mes de este año, los montos fueron en 2024 un 192,64% más altos, frente a una inflación interanual de 263,4%. Eso determina una caída del poder de compra de 19,5% para el período.

En el caso de los beneficiarios del sistema jubilatorio de docentes de universidades nacionales, los datos oficiales indican que son casi 12.000 las prestaciones y que en junio tuvieron un monto mensual promedio de \$1.314.577.

El régimen general

A diferencia de lo que ocurre con los jubilados docentes, en el sistema general los haberes tendrán en septiembre, tal como ya se informó, una recomposición de un porcentaje equivalente a la inflación de julio, es decir, de 4,03%. Aún no se conoce qué ocurrirá con el bono que alcanza al grupo de jubilados de menores ingresos y cuyo monto máximo, de \$70.000, estuvo congelado entre marzo y agosto. . Silvia Stang

ECONOMÍA 19 LA NACION | MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

## Esperan una desaceleración del precio de los productos lácteos

**PROYECCIÓN**. Es por la recuperación de la producción de leche en los tambos

Fernando Bertello LA NACION

"La leche está apareciendo". Con esa frase, en la industria lechera quieren creer que lo peor de la caída de la producción ya pasó y, aunque no alcance para compensar toda la pérdida, en lo que resta del año esperan que puede registrarse un volumen aceptable que aleje cualquier presión sobre los precios al público.

Como dato positivo, en julio

pasado hubo una desaceleración de los valores al consumidor e, incluso, con una suba promedio de 2,4% el rubro [leche, productos lácteos y huevos] quedó por debajo del 4% de la inflación general (IPC, del Indec).

En medio de una situación difícil, que tiene entre sus elementos gravitantes y de arrastre mayores costos, problemas climáticos y un cuadro económico complicado en las empresas tamberas, entre enero v julio pasado la producción láctea

descendió un 11,8%, versus igual período de 2023, a 5508 millones de litros. Julio, en cambio, mostró una mejora: un 8,2% más de producción contra junio pasado.

El foco está puesto sobre la producción de la próxima primavera "Las condiciones climáticas son favorables, aunque no va a alcanzar para compensar y el año caería 8 a 9% [en volumen]", señalaron en el Centro de la Industria Lechera (CIL), entidad que preside Ércole Felippa. Más allá de la merma, en la

industria están expectantes por una recuperación en la producción considerando la mejor performance de julio pasado. "La leche está apareciendo", insistieron ante LA NACION. El año pasado, vale recordar, con 11.326 millones de litros de leche la producción alcanzó el tercer registro más importante desde 2018, solo superado por los 11.557 millones de litros de 2022 y los 11.553 millones de litros de 2021.

Respecto de los precios, según un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), a partir de datos del Indec, "la leche, los productos lácteos y huevos en GBA crecieron un 2,4% en julio de 2024, un 106,7% en el período enerojulio y un 273,9% en el interanual". Ese incremento no solo reflejó una cifra inferior al 4% de la inflación, sino un freno versus otros meses

críticos, como fue el 27,7% de enero último; el 16,3% de febrero; el 16,9% de marzo; el 8,4% de abril; el 4% de mayo o el 3,2% de junio.

"Puede verse claramente una desaceleración de los precios de los productos lácteos a nivel minorista que se contrapone con los incrementos de los índices salariales que se vienen dando", analizó el OCLA. Las ventas internas, según Agricultura, han bajado entre eneroy julio último un 14,4% en leches fluidas, 28,1% en leche en polvo y 9,1% en quesos.

En el Gobierno, una fuente oficial indicó que, al margen de estos incrementos, se observa ya una "estabilización a salida de fábrica". En la industria, en tanto, una fuente dijo que, "como la leche está apareciendo", no hay motivo de preocupación por los precios. •



#### Remates

#### Arte & Antigüedades



REMATE: CONTINÚA 29 DE AGOSTO A LAS 18 HS. / 30 DE AGOSTO A LAS 16 HS.

JUNCAL 1248 TEL.: 4812-8424 WWW.SARACHAGA.COM.AR

#### Remates

#### **Judiciales**

Buenos Aires, 4 de febrero de 2020....VISTO el Expte. Electrónico Nro. 25023247-GCABA-DGDYPC-2019...La Directora General de Defensa y Protección al Consumidor dispone ...Art.1° Sancionar a Banco Hipotecario S.A., CUIT 30-50001107-2 con multa de Pesos Cincuenta Mil (\$50.000.-) por haber incurrido en infracción a los Arts. 46 de la Ley 24.240 y 17 de la Ley 757-texto consolidado...Fdo. Vilma Bouza, Director General, Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, Ministerio Jefatura de Gabinete, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Convocatorias

Convocatoria LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GE-NERALES ASAMBLEAS ELEC-TORALES DE DISTRITO. CON-VOCATORIA. A EFECTUARSE EL DÍA 18 DE SETIEMBRE DE 2024, A LAS 15,30 HORAS. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en los Incisos a), b) y c) del Artículo 32º del Estatuto Social de LA SE-GUNDA COOPERATIVA LIMI-TADA DE SEGUROS GENERA-LES constituyen DISTRITOS ELECTORALES las siguientes entidades, se consigna la cantidad de delegados entre paréntesis: Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ACEVEDO (3); Unión Agropecuaria Ltda. de ALCORTA (5); Soc. Agrop. Ltda. de ALMA-FUERTE (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ARANGUREN (3); Coop. Agrop. Ltda. de ARMS-TRONG (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. ARROYO CABRAL. (1): Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ASCENSION (5): Union Agric. Ltda. de AVELLANEDA (5); Produc. Rurales del Sud Ltda. de BAHIA BLANCA (5); Coop. Agric, Lucienville Ltda, de BA-SAVILBASO (2); Coop. Agric. Ganad, Ltda, de BERROTA-RAN (2); Coop. Agrop. Ltda. de BOLÍVAR (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de BOUQUET (4); Coop. Agric. Gan. Sombra de Toro Ltda. de CABILDO (5); Coop. Agrop. Ltda. de CARABELAS (5); Coop. Agric. Gan. Ltda. de A. Alsina de CARHUE (5); Coop. Agric, Gan, e Ind. Ltda. de CAR-MEN DE PATAGONES (5); Coop. Agric. Ganadera Ltda. de CARRERAS (4); Coop. Agrop. de C.Casado Ltda, de CASILDA (3); Coop. Agric. Mixta Ltda. de CANADA DE GOMEZ (5): Coop. Tamb. y Agric. Ltda. La Industrial Arg. de CENTENO (4); Coop. Defensa de Agricultores Ltda. de CHACABUCO (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de CHI-VILCOY (3); Graneros y Elevadores Arg. Soc. Ltda. de COLON (5); Soc. Unión Popular Ltda. de COLONIA SILVIO PELLICO (3): Coop. Agricola Ltda. de CONE-

#### Convocatorias

clasificados

SA (5); Coop. Agrop. Gral. San Martin de CNEL. SUAREZ (5): La Agricola Regional Ltda. de CRESPO (5); La Emancipación Soc. Mixta Ltda. de DARRE-GUEIRA (5); Coop. Agropecuaria Ltda. de DARREGUEIRA (5), Coop. Agrop. Unificada Ltda. de ELORTONDO (5); Coop. Agric. Gan. Ltda. de ESPAR-TILLAR (5); COTAGRO Agrop. de GENERAL CABRERA (5): Coop. Agric. Mixta La Protectora Ltda. de GENERAL GALAR-ZA (5); La Ganadera Gral. Ramirez Ltda. de GENERAL RA-MIREZ (5); Coop. Agric. Unión Regional Ltda. de GENERAL RAMIREZ (5); Coop. Agric. Ltda. de GENERAL ROJO (2); Soc. Agric. Ganadera Ltda. de GENERAL SAN MARTIN (L.P.) (1); Coop. Rural Ltda. de GENE-RAL VIAMONTE (5): Coop. Agricola Ltda. de GODOY (5): Coop. Agrop. El Progreso Ltda. de HENDERSON (5); Coop. Agricola La Vencedora Ltda. de HERNANDO (5); Coop. Agric Ganad Ltda. de HU-GHES (2); Coop. Agrop. Mixta Ltda. de IRIGOYEN (5); Liga Agricola Ganadera Ltda. de JU-NIN (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de JUSTINIANO POSSE (5): Coop. Agrop. Unión Ltda. de JUSTINIANO POSSE (5); Coop. Agropecuaria La Segunda Ltda. de LA DULCE (5); Coop. Agropecuaria LA VIOLETA (5): Coop. Agric. Ganad. Ltda. LAR-TIGAU (2); Unión Agric. Soc. Ltda. de LEONES (5); Coop. Agricola Ganad. La Unión de LLAMBI CAMPBELL (1); Coop. Agropecuaria Ltda. de LOPEZ (5); Coop. Agrop. El Progreso de LUCAS GONZALEZ (5): Atreu-Co Agrop. Ltda. de MACACHIN (5); Coop. Agrop. Ltda. de MA-LABRIGO (5); Coop. Agropecuaria Gral. Paz Ltda. de MAR-COS JUAREZ (5); Coop. Agric. Mixta de MARGARITA Ltda. (2); Coop. Agric, Ltda. La Unión de MARIANO H. ALFONZO (5); Coop. Agrop. Ltda. de MAXIMO PAZ (5): Agricola Ltda. de MI-CAELA CASCALLARES (2); Coop. Agric. Ganad. Ltda. MONTE BUEY (4); Agricola de MONTE MAIZ Ltda. (2); Agric. Mixta Ltda. de MONTECARLO (5); Agrop. Gral. Ltda. de NECO-CHEA (5): Coop. Agrop. Gral. Belgrano Ltda. NOETINGER (I): Agraria Ltda. OLAVARRÍA (5); Agrop. Ltda. de PEREZ MI-LLAN (5); Agric. Ganadera Ltda. de PEYRANO (5); La Alianza Agric. Gan. Ltda. de PI-GÜE (5); Coop. Agricola Gana-

dera Ltda. Guillermo Lehmann

PILAR (5); Ganadera Agricola

y Cons. Ltda. de PORTEÑA (5):

#### Convocatorias

Agrop. Ltda. de POZO DEL MO-LLE (2); Agric. Gan. Ltda. de PUAN (5); Coop. Agric. Ganad. y Consumo Ltda. PUERTO SAN JULIAN (5); Agrop. Ltda. de PU-JATO (2); Agrícola Ganadera Ltda. de RAUCH (5); Agropecuaria e Industrial de RAUCH Ltda. (5): Ganaderos de Río Negro y La Pampa Coop. RIO CO-LORADO (1); Agric. Ganad. Ltda. de SALADILLO (5): Agrop. de SAN ANTONIO DE ARECO (1); Coop. Agric. y de Consumo Ltda. de SAN GUI-LLERMO (5); Agricola Ganadera Ltda. de SAN JERONIMO SUD (2); Agric. Ganad. Ltda. "San Miguel" de SAN MIGUEL ARCANGEL (3); Coop. Arrocera de SAN SALVADOR Ltda. (1); Agrop. Colonias Unidas Ltda. SAN VICENTE (1): Agric. Gan. Ltda. La Unión de SANTA CLARA DE BUENA VISTA (3): Agraría Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Ltda. de-SANTA ISABEL (5); Agric. Ltda. de SARGENTO CABRAL (3); Agricultores Unidos Agríc. de TANCACHA (5): Agrop. Ltda. de TANDIL. (5); Rural Ltda. de TORNQUIST (2); Rural Limitada ALFA de TRES ARROYOS (4); Agraria Ltda. de TRES ARROYOS (5); Agrop. Ltda. de VENADO TUERTO (5); Agric. Ganad. Ltda. de VIDELA (2): Agric Ganad Fed de VILLA CAÑÁS (5); Agrop. de VILLA MUGUETA (I); Agrícola de Ramallo Ltda. de VILLA RAMA-LLO (5); Agric. Gan. y Cons. La Trinidad Ltda. de VILLA TRI-NIDAD (I); Arroceros de VI-LLAGUAY Soc. Coop. Ltda. (3); sede de La Segunda ROSARIO (25), el Consejo de Administración convoca a los asociados de dichas Entidades que a su vez sean asociados de LA SEGUN-DA Cooperativa Limitada de Seguros Generales y que figuran en el respectivo padrón, a la Asamblea Electoral de Distrito que se celebrará el día 18 de setiembre de 2024 a las 15:30 horas, en la sede de cada una de las Cooperativas Agropecuarias enumeradas anteriormente. En sede de La Segunda, calle Brigadier General Juan Manuel de Rosas 957 Rosario, se convoca a los asociados del distrito Rosario. En todas las Asambleas Electorales de Distrito, se considerará el siguiente: OR-DEN DEL DIA 1. Elecciónde-PresidenteySecretariodelaAsambleaElectoraldeDistrito. 2. Designación de dos asociados para que suscriban el Acta juntamente conelPresidente-

yelSecretario. 3. Elección de

Delegado(s) Titular(es) y Su-

#### Convocatorias

plente(s) para asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Rosario el día 18 de octubre de 2024 a las 10 horas. Rosario, 13 de agosto de 2024. EL CONSEJO DE ADMINIS-TRACIÓN. La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.

Convocatoria LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GE-NERALES. ASAMBLEA GENE-RAL ORDINARIA. CONVOCA-TORIA. De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de LA SEGUN-DA Cooperativa Limitada de Seguros Generales convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 18 de octubre de 2024 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1. Constitución de la Comisión de Poderes, para que se expida sobre las credenciales de los delegados presentes. 2. Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario. 3. Designación dela ComisionElectoral(Art.nº49del-EstatutoSocial). 4. Retribución institucional a Consejeros y Sindico, para el ejercicio 2024/2025 (Art. nº 51 del Estatuto Social), 5. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Sindico, del Auditor Externo y del Actuario, de los saldos de la cuenta Ajuste de Capital y Destino del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024. 6. Informe Gerencia General, 7. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas durante el ejercicio.(Art. nº 15º Ley Nº 20.091). 8. Autorización para la asociación con personas de otro caracter juridico para la cobertura de riesgos de cualquier naturaleza. 9. Fijación de los limites de las zonas en que se dividirá el país a los efectos de lo dispuesto por el Art. nº 49 del Estatuto Social. 10. Elección de: a-) Tres Consejeros Titulares por las zonas: Oeste de Córdoba, San Luis y Mendoza; Este de Córdoba; y Entre Rios, Corrientes y Misiones, por tres años en sustitución de los seño-

res: Ariel Fernando Ferreyra;

Daniel Adolfo Rosso y Matías

#### Convocatorias

Germán Daglio por termina-

ción de mandato. b-) Tres Consejeros suplentes por las zonas: Oeste de Córdoba, San Luis y Mendoza; Este de Cordoba; Entre Ríos, Corrientes y Misiones, por tres años en sustitución de los señores: Pablo Gerardo Bonecchi, René Alberto Paschetta y Rubén Oscar Leichner, por terminación de mandato, c-) Un Consejero Titular Zona Rosario Sede La Segunda; en sustitución del señor Daniel Enrique Spessot, por fallecimiento. d-) Un Consejero Suplente Zona Rosario Sede La Segunda: en sustitución del señor Domíngo Bianco por terminación de mandato. e-) Un Consejero Suplente Zona Norte del País por dos años en sustitución de la señora: Alicia Pilar Cullen, por renuncia. f-) Elección de un Síndico Titular y un Sindico Suplente por un año en sustitución de los señores José Omar Genta y Francisco Pedro Farrás respectivamente, por terminación de mandato.Rosario, 13 de agosto de 2024. El Consejo de Administración.

#### Edictos Judiciales

El luzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

#### Edictos Judiciales

Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que Maksim BA-CHEVSKIL DNI Nº 752102942 de nacionalidad Federación de Rusia y de ocupación Monotributista, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadania Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires,12 de Agosto de

#### Otros

#### Otros

El Juzgado de Primera Instancia de en lo Civil y Comercial Nº7, Secretaria unica del departamento judicial de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, comunica a aquellos ex clientes de Banco Supervielle S.A., que en virtud del Acuerdo transaccional celebrado en los autos PROTEGIENDO ALCONSUMI-DOR P.A.C c/BANCO SUPER-VIELLE S.A. s/REPETICION DE SUMAS DE DINERO, exp. nº 123.750, se ha acordado que

#### Otros

rá a efectuar el Reembolso de Gastos Administrativos cobrados a aquellos clientes y ex clientes tomadores de créditos personales de consumo celebrados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires durante el 26/04/2011 y el 25/04/2014 mediante acreditación en cuenta bancaria de su titularidad según sea informado por la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago Minorista de la República Argentina (COELSA). En caso de no poder acreditarse el monto correspondiente por dicho mecanismo, los ex clientes alcanzados por el Acuerdo podrán solicitarlo ante este Juzgado en el plazo de 8 meses de efectuada esta publicación. Se hace saber que aquel que así lo desee podrá excluirse del Acuerdo por escrito, conforme lo previsto por el art. 54 de la ley 24.240(2" párrafo), dentro de los 30 días hábiles de la publicación del presente banner y de la publicación de edictos correspondientes, ya sea mediante una presentación en el expediente o por nota dirigida a Banco Supervielle S.A. manifestando que va a hacer uso del derecho de autoexclusión. Se les hace saber que por cualquier duda con relación al Acuerdo podrán consultar a PAC por teléfono al número 2235282627 y/o 2234920509.

Banco Supervielle S.A. procede-

#### MINISTERIO DE SALUD

Expediente Nº 800-004651-2024

#### LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/24

OBJETO: Contratación de un Sistema de Atención Extra Hospitalaria y el Servicio de Coordinación, Seguimiento Satelital y optimización por medio de un sistema operativo de telefonía con una línea especial cuyo número es ciento siete (107) y su respectivo personal, que además deberá comprender un Sistema Integral de Información del Servicio, perteneciente al Ministerio de Salud.-

APERTURA: Viernes 06 de Septiembre del 2024.-

RECEPCIÓN DE SOBRES: Hasta 09:30 horas.-

VALOR DEL PLIEGO: \$20.000,00. (Pesos veinte mil con 00/100).

Presupuesto Oficial \$ 9.521.786.376,00.-

RECEPCIÓN DE SOBRES: Departamento Compras: Av. Libertador San Martin Nº 750- Oeste- 3er piso- Centro Civico- San Juan, Tel: 0264-4307408.-

APERTURA: 2º Piso Núcleo 6 Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y

Finanzas. Av. Libertador Gral. San Martín 750, oeste - Centro Cívico-



Ministerio de Salud

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### TESTIMONIOS



"Son sentencias expropiatorias. El monto de las dos primeras equivale a los ingresos totales del club de cinco meses"

Diego Díaz Bonilla HINDÚ CLUB



"Si los socios decidieran no afrontar de su bolsillo estas eventuales condenas, habría que liquidar la institución"

Rodolfo De Ferrari córdoba GOLFCLUB

haciendo tambalear a algunos de los clubes más renombrados de la Argentina, como el Jockey Club, el Olivos Golf Club, el Pacheco Golf, el Córdoba Golf Club, el San Isidro Golf Club yel Argentino Golf Club, entre otros cientos. Muchos tienen sus bienes embargados y se ven obligados a aplicar cuotas extraordinarias, que en algunos casos superan los 1000 dólares por socio, para evitar la quiebra. Los que atraviesan situaciones más complicadas ya empezaron incluso a vender propiedades o parte de sus terrenos.

La amenaza de derrumbe proviene del enemigo más inesperado: sus antiguos caddies de golf. Asesorados por un par de estudios de abogados, los caddies, que durante décadas cargaron la bolsa y asesoraron a los socios en sus recorridos por el campo de golf a cambio de una propina, iniciaron juicios laborales por relación de dependencia encubierta contra los clubes. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya falló en cientos de casos a favor de ellos. Las sentencias y los cálculos de actualización que se utilizan en el fuero determinan indemnizaciones millonarias -algunas alcanzan los 800 millones de pesos-que muchos clubes no pueden afrontar.

Los números ayudan a entender el fenómeno. Pese a la reserva de los establecimientos deportivos, LA NACION reconstruyó mediante el sistema de consultas de causas del Poder Judicial algunos de los expedientes que se tramitan. El Jockey Club tiene 210 procesos en curso, en diferentes instancias; en uno de ellos fue condenado a pagar 800 millones de pesos. El Olivos Golf Club también está entre los más afectados: tiene cerca de 40 demandas vigentes y, según lo que se pudo reconstruir, tuvo decenas de causas que fueron "conciliadas".

En el caso del Hindú Club, las diez demandas encabezadas por excaddies llevaron a la institución al borde del concurso preventivo. "Son sentencias expropiatorias. El monto de las dos primeras, que empezamos a pagar en cuotas hace dos meses, es equivalente a los ingresos totales del club de cinco meses. Es imposible de afrontar", afirma Diego Díaz Bonilla, presidente del establecimiento deportivo. Debido a los juicios de caddies, destaca, tuvieron que vender propiedades y comenzaron a cobrar cuotas extraordinarias. Este es solo el inicio: a Hindú le quedan por delante otras ocho demandas y las autoridades vaticinan nuevos fallos en contra. También adelantan que el club no estaría en condiciones de afrontarlos.

"Quizá hace 40 años Hindú era la representación de la opulencia. Pero hoy la mayoría de los socios son de clase media, personas laburantes a las que les cuesta pagar la cuota. Estos juicios están conspirando contra nuestro trabajo. En el rugby y en el hockey hay más de cien tipos como yo, que entrenamos a los chicos gratis. El club también les abre las puertas a los colegios de la zona para que los estudiantes hagan gimnasia acá, en algunos casos de manera gratuita. Tenemos un trabajo social en Don Torcuato y estamos pagando sentencias millonarias -sigue Díaz Bonilla-. Los caddies

'na crisis mayúscula está haciendo tambalear a algunos de los clubes más renombrados del Argennunca fueron empleados del club. Se los dejaba pasar para que trabajaran para los golfistas, que son solo el 10% de los socios".

Este tipo de juicios parece, a simple vista, similar a cualquier litigiosidad del mercado laboral argentino, pero tiene dos particularidades. La primera es que, en los últimos tresaños, por el boca en boca se volvieron masivos. La segunda, que a la mayoría los encabeza un puñado de abogados laboralistas con un modus operandi aceitado. Según pudo confirmar LA NACION, entre las causas se repiten los argumentos de las denuncias y, en algunos casos, también los testigos.

Actualmente, el principal estudio es Montenegro Pávito & Asociados. El diputado nacional de La Libertad Avanza Guillermo Montenegro (homónimo del intendente de Mar del Plata y uno de los asistentes a la visita a los represores en la cárcel) es uno de los socios. El otro, Federico Pávito, es director general de Administración del Senado, lo que lo convierte en uno de los hombres fuertes del cuerpo, a cargo de un presupuesto millonario. Solo para entender: tiene una chequera para gastar alrededor de 3500 millones de pesos anuales, además de manejar los sueldos de todos los empleados de la Cámara alta.

Otro actor en el asunto es el estudio que encabeza el abogado Christian Labanca, un letrado que tiene sus oficinas en San Isidro y que fue el primero que empezó con los reclamos. "Yo tuve unos 20 juicios antes de 2010. En ese momento no había jurisprudencia. Todos fueron contra el Jockey Club y los pude conciliar. Luego tuve otra tanda, de unos 15. Pero no me dedico a esto. Lo que estoy viendo es que creció mucho la cantidad de juicios y que las demandas son a clubes pequeños, incluso del interior", dijo. Aquel sendero iniciado por Labanca se convirtió hoy en una autopista de juicios millonarios.

En muchos casos, especialmente en las demandas a clubes del interior del país, la defensa de los caddies demanda, además de a los clubes, a su presidente y a la Asociación Argentina de Golf. "Se agarran del domicilio de nuestra asociación, que está en la Capital, para poder traer la demanda a la ciudad de Buenos Aires. Hacen liquidar la demanda acá", explica Esteban Carcavallo, abogado de la Asociación Argentina de Golf. Según la entidad, los abogados denunciantes toman esta medida por una cuestión estratégica, porque los fueros porteños facilitan la resolución de las demandas a su favor, y lo hacen de manera rápida y con aplicación de un sistema de actualización de los montos favorable a ellos.

Por ejemplo, se demandó en los tribunales porteños a los clubes Córdoba Golf Club y Santiago del Estero Golf Club. El primero tiene seis demandas: todos los reclamos se iniciaron en 2021 y en ese entonces representaban \$211 millones de pesos. Hoy, aplicando el sistema de actualización vigente en la Cámara (llamado acta 2764), el valor sería aproximadamente de \$2737 millones, lo que equivale a unos dos millones de dólares, sin tener en cuenta gastos de justicia y honorarios.

En casode confirmarse la senten-

Asesorados por un par de estudios de abogados, centenares de ellos hicieron demandas por presunta relación de dependencia encubierta; las instituciones denuncian irregularidades en los procesos

# Caddies de golf. Juicios millonarios jaquean a varios clubes centenarios

Texto María Nöllmann y Diego Cabot | Foto Nicolás Suárez



Asustados por las demandas, la mayoría de los clubes de golf no dejan entrar más a los caddies

cia contra el Córdoba Golf Club en estos seis casos, deberá pedir a sus socios una colaboración de más de 3700 dólares cada uno, contando a los menores. "Si los socios decidieran no afrontar de su bolsillo estas eventuales condenas, habría que liquidar la institución. Se perdería la pyme que más trabajo brinda de manera directa e indirecta en Villa Allende. Hablamos de un club centenario (101 años), uno de los más prestigiosos a nivel nacional, que tiene un importantísimo aporte deportivo, social, cultural y de ayuda solidaria", afirma el presidente del club cordobés, Rodolfo De Ferrari.

Entre los "artilugios legales" que cree que los abogados demandantes utilizan, menciona: "La jurisdicción natural de estas causas sería la de Córdoba, pero saben que en Córdoba seguramente la Justicia y la jurisprudencia no avalarían semejantes reclamos, que no corresponden, no solo por no haber relación de dependencia entre el club y estas personas y ningún

caddie, sino también porque esos montos resultan totalmente disparatados y ajenos a la realidad".

Pávito, en tanto, sostiene lo opuesto. Afirma que hay una relación de dependencia encubierta entre la centena de caddies que representó y la decena de clubes contra los que litigó en los últimos años. "Ahora ya no la tienen, pero durante muchos años los clubes tenían una ficha de ingreso de los caddies. El master caddie les daba capacitaciones a los nuevos caddies. El club les daba horarios para que no se cruzaran todos el mismo día. Y los sancionaba si no iban el día que les correspondía", detalla.

A la vez, menciona como prueba de su argumento que el Convenio Colectivo de Trabajadores de Clubes de Campo mencione al master caddie como empleado del rubro. Sin embargo, este convenio no incluye a los caddies, que son los demandantes a los que él y los demás abogados representan. LA NACION se comunicó con Montenegro, pero el diputado no contestó los mensajes. Según pudo saber LA NACION, la mayoría de los demandantes dicen que empezaron lo que consideran su relación laboral entre fines de los 70 y principios de los 80, y prueban esos tiempos con cinco testigos. Ese es uno de los puntos álgidos: los abogados de los clubes sostienen que el peso de las palabras de los testigos que ofrecen los caddies está lejos de representar lo mismo que los que aportan los demandados. De ahí en más, no se producen más pruebas.

Los caddies declaran en las causas décadas de trabajo ininterrumpido en un determinado club, incluso horarios laborales de hasta 12 horas diarias dentro de la institución, y es por ello que las indemnizaciones que se calculan tras la sentencia llegan a valores de centenares de millones de pesos.

Los clubes, por su parte, dicen que los caddies no trabajan de esa manera: "El caddie es un nómade. Va rotando por clubes. Puede haber trabajado en uno, por ejemplo, durante tres años, hace 10 años, y no LA NACION | MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 SOCIEDAD | 21

haber regresado nunca más. Pero luego presenta demanda y dice que ingresó a club en 1980, y que prestó servicios continuamente hasta el despido en 2021, 2022 o 2023", describe el dirigente de uno de los clubes más demandados, que sigue de cerca los juicios de su asociación.

"Agarraron una mina de oro legal. Además, en el fuero laboral lamentablemente nunca un demandado puede ganar un juicio", dice uno de ellos, quien prefirió resguardar su identidad. Denuncia, al igual que otros letrados consultados por LA NACION, la utilización de testigos falsos por parte de los demandantes y causas iniciadas por personas que nunca fueron caddies. En el ámbito de los clubes se ha apodado a los abogados laboralistas de los caddies "caranchos de los greens".

Incluso el Sindicato Argentino de Caddies y la Asociación Argentina de Caddies critican estas demandas judiciales. "Han sido un arma de doble filo. Los caddies han sido víctimas de los abogados. Un caddie no es un trabajador dentro del campo de golf que cumple un horario fijo. Son jornalizados. El tema es que cuando hay un vacío en el marco legal, siempre existen problemas", considera Claudio Sesto, secretario de Relaciones Institucionales del sindicato y presidente de la asociación.

Le preocupa el efecto de estos juicios en el presente y el futuro del oficio. Hoy los caddies, dice, no superan los 2300 en todo el país. "Están desapareciendo y esto es, en parte, por los juicios. La acción de un solo caddie que inicia un juicio a un club deja al resto de sus compañeros sin trabajo. Hoy los clubes manejan presupuestos muy acotados, y un nuevo juicio de un caddie los puede arruinar; entonces prefieren no dejarlos entrar", explica Sesto, quien actualmente trabaja en un proyecto para regularizar la situación laboral de los caddies. El proyecto es que se vuelvan trabajadores autónomos y con matrícula de la asociación, y así lograr reconciliar la relación que solían tener con los clubes.

#### Un círculo vicioso

Con el objetivo de no recibir nuevas demandas, ratifican desde la Federación de Clubes de Campo, en los últimos años la mayoría de los clubes de golf optaron por no dejar entrar más a los caddies, aplicando en cambio soluciones tecnológicas como carritos eléctricos, o de arrastre. La decisión, afirman, afectó negativamente tanto a los caddies como a los golfistas y al propio club.

Hay algunos campos de golf que aún aceptan el ingreso de caddies, pero solo de unos pocos. Este es el caso de Hindú. Mientras que hace unas décadas tenía una treintena de caddies por día, actualmente solo le permite el ingreso a cinco de confianza, que trabajan en el lugar a cambio de propina de los golfistas desde hace mucho tiempoy promedian los 50 años de edad. Algunos tienen esposas o hijos que trabajan en relación de dependencia en el club, sostienen desde la institución.

La negativa de aceptar nuevos caddies es una regla a lo largo y ancho del país. "Hoy un club ve un caddiey sale corriendo. Y es una lástima, porque el pibe que fue caddie de golf, como lo fui yo, tiene que estar agradecido. Es una gran oportunidad de ascenso social. La gran mayoría de los grandes jugadores de golf del país son excaddies. Otros muchos, gracias a ese trabajo condiar una carrera universitaria. Incluso muchos fueron becados por golfistas", describe Marcelo Soria, director del Tour Profesional de Golf, quien de joven, durante un par de años, trabajó como caddie en el Jockey Club San Isidro. "Ahí adentro están los dueños del país, entonces ser caddie te da muchos contactos y oportunidades, además

de permitirte llevar platita a tu casa", continúa.

Las sospechas sobre la connivencia de varios actores en los procesos se basan en que muchos de los demandantes son simultáneamente testigos de otro caddie que tiene otro juicio. Según pudo ver LA NACION a partir de registros judiciales, los argumentos de las denuncias se repiten continuamente. Dicen que les realizaron un examen preocupacional y que, además de acompañar a los golfistas en sus caminatas, los hacían limpiar la cancha y cortar el pasto. De esa forma argumentan la relación laboral.

La producción de la prueba con pocos requisitos y la rapidez para determinar la actualización de la sentencia son los elementos que hacen que los demandados sospechen que existe una suerte de animosidad en la Cámara, cuya mayoría de miembros se mostraron muy cercanos a la mirada de los demandantes a la hora de administrar justicia en el fuero laboral.

Existen dos miradas opuestas entre los 35 jueces que conforman la Cámara. La mayoría tienen una ideología marcadamente protrabajador y contraria a la empresa. La minoría, apenas cinco, tienen una postura más atenuada. LA NACION habló con dos camaristas del fuero que no quisieron dar su nombre. Uno de los jueces del primer grupo dijo que no existe abuso a la hora de fallar contra los clubes de golf. El otro fue cauto, pero sostuvo que las condenas son impagables por la tasa que aplican y que se han convertido en un abuso.

En los clubes, juran que muchos de los supuestos caddies que reclaman millones jamás pisaron las instalaciones. Hasta se animan a decir que solo alrededor del 30% fueron caddies, aunque jamás con relación laboral formal. El 70% restante. cuentan, son personas que se prestaron a ser parte de la maquinaria, pero que en ningún caso pudieron ser reconocidos en el club.

Dicen que hasta hay reclutadores de posibles reclamantes que consiguen voluntarios en barrios vulnerables. El proceso incluye una suerte de hoja de ruta que contiene una pequeña capacitación como para entender de qué se trata el oficio, la compra de ropa y la búsqueda de testigos conocidos.

Pávito señaló que en su estudio les hacen algunas preguntas al demandante para ver si fue efectivamente caddie o no. ¿Qué se le pregunta?, inquirió LA NACION. "Por ejemplo, cantidad de hoyos que tiene la cancha en la que trabajó, cantidad de palos que lleva una bolsa y si conoce a alguien", contestó. A primera vista, no parecen cuestiones determinantes. "Nosotros no tenemos ninguno trucho, al menos eso es lo que creo", dice el abogado, que reconoce que entre los terminados, los que acordó y los que tiene en trámite, intervino en unos 90 juicios.

También generan sospechas los montos que expresan haber ganado por sus trabajos como caddies los demandantes. Un ejemplo es el caso Ayala contra Jockey Club (expediente 47.646/2021). Según lo de consultas de causas, la Cámara le asignó al supuesto caddie un salario mensual de \$160.000 a febrero de 2020, más allá de que el abogado de la parte había pedido \$72,000, de acuerdo con el intercambio telegráfico. A esa fecha, ese era casi el sueldo que ganaba un secretario letrado de la Corte. siguieron trabajo, o pudieron estu- Para ilustrar, en ese momento el dólar cotizaba 63 pesos, es decir, le fijó un sueldo de 2539 dólares. El monto, actualizado, lleva el cheque para cancelarlo a varios centenares de millones de pesos.

Al igual que en otras decenas de casos, esta demanda fue rechazada en primera instancia. La Sala IV, una vez apelada, la dio vuelta y decidió lo contrario.

## Suspenden por 48 horas la colocación de stents y las angioplastías

RECLAMO. La medida de los cardiólogos intervencionistas arranca hoy, pero no afectará la atención de las emergencias

Fabiola Czubaj LA NACION

El Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas (CACI) anunció un "apagón de monitores" por 48 horas debido a los bajos honorarios que perciben por las prácticas tanto en el sector público como en el privado. La medida de fuerza, que se extenderá hoy y mañana, alcanzará a la colocación de stents y las angioplastías que estaban programadas en centros de todo el país. No afectará la atención de las urgencias o emergencias, según reiteraron a LA NACION.

La decisión llega con la especialidad declarada en estado de emergencia desde hace tres meses y tiene que ver con la situación económica que atraviesa el sector de la cardiología intervencionista. Durante estas 48 horas, según indicaron a través de un comunicado difundido ayer, solo se atenderán los casos que requieran intervención urgente "para no dejar morir a los pacientes graves".

Juan José Fernández, presidente del CACI, explicó en diálogo con LA NACION que aguardan que, con este reclamo que en la institución consideran un paro simbólico, las autoridades nacionales de Salud los convoquen para dialogar y destrabar esta situación con los financiadores.

El valor de una angioplastía, un procedimiento que salva vidas, debería rondar los US\$4000, según puso como ejemplo el titular del CACI, pero las coberturas están abonando menos de la mitad. El profesional interviniente debería percibir el 30% del costo del módulo.

Los insumos, como los contrastes, o las prótesis o los stents los proveen los centros o las coberturas, según corresponda. Son productos que no se producen en el país. Solo el contraste, de acuerdo con los montos detallados, cuesta entre 400 y 500 dólares.

Un módulo considera la internación, los materiales que utilizan los profesionales y los honorarios. Los pagos por todos esos ítems, según explicaron en el CACI, no solo aumentaron poco (140%), sino que se deterioraron en este tiempo, por lo que la ecuación no termina siendo conveniente para los prestadores. En esta situación, que consideran "muy crítica", los insumos subieron entre 600 y 1200% en el último año.

"Hace dos meses, habíamos anunciado públicamente el apagón de monitores [de intervenciones programadas], pero decidimos posponerlo un mes. Solo tuvimos recepción de parte de las autoridades de Salud del gobierno de la ciudad y estamos esperando la reunión que solicitamos con el Ministerio de Salud de la Nación, que por su rol rector en el sistema podría convocar al diálogo entre las partes", planteó Fernández.

En sucesivas comunicaciones, que comenzaron el año pasado cuando el cierre de importaciones afectó el ingreso de insumos médicos, las autoridades del CA-CI siguen señalando que se está atravesando una "tormenta perfecta" en la práctica diaria. En esta



Se salvan 200.000 vidas por año con angioplastías

ocasión, explicaron que se debe al deterioro de los ingresos por un efecto inflacionario, el "aumento exponencial" de los costos para realizar las prácticas médicas y el costo en dólares de los insumos que utilizan durante los procedimientos.

Hasta el momento, insistieron los cardiólogos intervencionistas, las obras sociales, las prepagas y los ministerios de Salud provinciales y nacional "no dieron respuesta" a los pedidos.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Procedimientos, que administra el CACI, se estima que en la Argentina se hacen cerca de 200.000 angioplastías cada año.

A partir de ese registro, con datos consolidados a 2022 y difundidos este mes durante el Congreso Internacional Solaci-CACI 2024, se calculó que se colocarían cerca de 110.000 stents anualmente en el país.

"En el país, los cardiólogos intervencionistas hacen alrededor de 1,5 millones de procedimientos terapéuticos y diagnósticos por

año. Solo diagnósticos coronarios son unos 800.000 para llegar a 200.000 angioplastías anuales", precisó Fernández.

Señaló que alrededor del 60-70% son urgencias o emergencias. El 30-40% son procedimientos programados y son estas prácticas las que estarán afectadas por el apagón de monitores de 48 horas. Esos turnos se cancelaron previamente a la medida y los profesionales llevaron tranquilidad al explicar que ya están reprogramados.

"Como ya fue expresado en mayo pasado, el CACI declaró el estado de emergencia en la especialidad-repasaron en el comunicado de la entidad sobre este paro simbólico-. El sector atraviesa una 'tormenta perfecta': la combinación de honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial de los costos para (realizar) la práctica médica, como así también de los insumos, como el material de contraste y los stents".

Denunciaron, a la vez, que es esa realidad la que "viene provocando que obras sociales y prepagas dilaten cada vez más en el tiempo la entrega de insumos, lo que somete a los pacientes a un riesgo mayor" al demorar el tratamiento.

En el CACI, ya anticipan que la medida se podría repetir en los próximos meses, aunque sería cada vez por más tiempo. "Con estas prácticas, cada año en la Argentina se salvan 200.000 vidas aproximadamente y, de persistir la actual situación, la actividad literalmente desaparecerá", argumentaron los cardiólogos intervencionistas por escrito.

Y finalizaron: "Preocupa que, tal como ocurrió durante la pandemia, pueda incrementarse la mortalidad cardiovascular debido a que la crisis actual conduce al colapso de la especialidad y, aunque en este momento los insumos estén disponibles, no podrán utilizarse debido al quebranto de la especialidad".

#### INTERVENCIONES. **EN CIFRAS**

## 200.000

Angioplastías por año Es la cantidad de procedimientos terapéuticos coronarios que los cardiólogos intervencionistas estiman que se hacen en el país.

#### 60-70% Son prácticas urgentes

El resto son intervenciones programadas.Paraelapagón de monitores de 48 horas que comienza hoy, el CACI informó que esos turnos fueron cancelados y se reprogramaron en todos los casos para las próximas semanas.

## Fuertes críticas a los cambios en un plan contra la violencia de género

POLÉMICA. Es el programa Acompañar, que redujo el subsidio a las víctimas; deberán presentar denuncia policial para percibirlo

#### Lucila Marin

LA NACION

El Gobierno modificó las condiciones del programa Acompañar, un plan dirigido a las víctimas de violencia de género que busca promover la salida de las mujeres de ambientes violentos a través de una prestación económica.

Las destinatarias del Acompañar recibían un monto equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses para solventar los gastos esenciales que les permitieran "un proyecto de vida autónomo": generalmente, irse de la casa donde sufren violencia. Ahora ese lapso quedó reducido a tres meses. Además, tras los cambios, será necesario presentar la denuncia policial o judicial, según el decreto 755/2024, publicado anteayer en el Boletín Oficial, un día antes de la presentación del minisbarona, en la Comisión de Mujeres y Diversidad en Diputados. Ante la consulta de LA NACION, desde la cartera contestaron: "El programa está en estudio".

Según el informe estadístico del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género de 2023, el 95,7% de las mujeres y personas Lgbtiq+ que buscaron ayuda por motivos de violencia declaró que sus ingresos no eran suficientes para cubrir sus gastos. A la vez, el 70% tiene a cargo un hijo yel 40% habita en viviendas que no son propias.

La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género quedó bajo la órbita del Ministerio de Justicia luego de que renunció Claudia Barcia, que advirtió que el Gobierno disolvería la dependencia. En esa línea, a favor del cierre del área, se expresó ayer en Diputados Cúneo Libarona (de lo que se informa en la página 10).

La subsecretaría reemplazó, tras la asunción de Javier Milei, al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Con el nuevo organigrama del Estado fue otra de las áreas que quedaron bajo la orbita del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y finalmente pasó al de Justicia.

"Se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial deviolencias local, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires", indicaba la norma con la que se creó el programa Acompañar en 2020. A la que ahora se añadió: "Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género".

#### Repercusiones

Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), marcó los riesgos de solicitar una denuncia policial como requisito. "Una vez que la mujer hace la denuncia, el victimario se acerca enseguida. Siempre la excusa es para dar explicaciones y, en general, la violencia ahí es mayor. El gran problema que tenemos nosotros es que nuncatuvimos un buen seguimiento y acompañamiento de las mujeres. Promovimos mucho la denuncia,



tro de Justicia, Mariano Cúneo Li- El edificio que ocupó el Ministerio de las Mujeres

pero no promovimos tanto que las mujeres se preparen para la denuncia. Una vez que hacés la denuncia, entrás en la trama judicial y es muy complicado. Muchas veces las mujeres no pueden seguir ese ritmo y presentarse. Se tienen que trasladar con los chicos y tienen muchos inconvenientes para poder seguirla", detalló.

"Antes [la acreditación de la situación de riesgo por violencia] podía hacerse en un hospital y la mujer no se veía obligada a hacer la denuncia. Si antes no la acompañaban suficientemente, ahora que se han acabado todos los sistemas, menos. Se pusieron exigencias, pero en realidad no se les brinda nada más que la promesa de esos tres meses, porque no hay ninguna oficina, nada que se haya creado para asistir a la mujer. Les pedimos una serie de requisitos sin ninguna asesoría jurídica", agregó.

Uncomunicadodifundidoporel Equipo Latinoamericano de Justiciay Género (ELA) sostuvo: "En caso de que quisiera denunciar, ¿con qué recursos cuenta para hacerlo? Hay tan solo ll abogados/as en todo el país integrando el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, cuya tarea es brindar patrocinio gratuito a víctimas de violencia. ¿Qué sucede entonces con las miles de mujeres que, si deciden denunciar, no pueden luego pagar un/a abogado/a que las acompañe en el proceso? Una de las características más valoradas del Acompañar era que entendía que, antes de la denuncia, es necesario poder ponerse a salvo v tener las necesidades básicas cubiertas", detallaron.

A la vez, recordaron que según datos de la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, solo dos de cada diez mujeres que sufren violencia de una pareja o expareja deciden denunciar. "El requisito de la denuncia no es solo un paso formal que se agrega, es obligarla a una disyuntiva: 'denuncio o no consigo apoyo", señalaron.

El nuevo decreto no precisa el acompañamiento que recibirán las víctimas, que antes estaba instrumentado a través de unidades de acompañamiento del programa y a través de convenios con las provincias y los municipios. Ante

la consulta sobre este punto, el Ministerio de Justicia no respondió.

"No está mal el requisito de la denuncia porque antes no era demasiado claro cómo la mujer accedía al programa Acompañar", consideró Fabiana Tuñez, especialista en políticas públicas en violencia de género, extitular del Instituto Nacional de las Mujeres (2015-2019) y una de las fundadoras de la Casa del Encuentro.

Pero alertó: "El problema es que está todo tan desguazado que no sabés quién va a ser el organismo rector. Al fragmentar la política de género no va a haber manera de generar una estadística. Independientemente del juicio de valor del ministerio sí o no, no está claro cuál va a ser el organismo rector. Alguien se tiene que hacer cargo de implementar el programa, de llevar un registro. De hecho, el programa Acompañar no se ha pagado en todo este año. Las políticas públicas se pueden mejorar siempre, pero ahora es la nada misma. Hoy las mujeres van a pedir ayuda y no pueden".

El programa quedará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministeriode Justicia, según contestaron a LA NACION aunque apuntaron que se encuentra "en estudio": "Se detectaron numerosas irregularidades en el plan Acompañar, porque desde el ex Ministerio de las Mujeres se entregaban los subsidios de manera discrecional y se utilizaban para hacer política. Por lo tanto, desde el Ministerio de Justicia estamos realizando una auditoría para revisar lo que se entregaba y ordenarlo".

En tanto, Bianco recordó que las ONG venían advirtiendo desde el año pasado que los seis meses de acompañamiento económico eran insuficientes y pedían que se extendiera la ayuda. "Tienen que ubicar una casa donde vivir y como mantenerse la mayoría de las mujeres. Se debería acompañar con apoyos desde los municípios, las provincias".

Ahora, según la nueva normativa, solo se abonará durante tres meses. "Se sigue con el recorte sin entender cuál es la lógica de una mujer en situación de violencia", resumió Tuñez. •

## Capacitación en inglés para atraer más turismo

VIRTUAL. La Ciudad lanzó una plataforma destinada a empleados de rubros claves

#### Camila Súnico Ainchill

LA NACION

La ciudad de Buenos Aires lanzó un programa de capacitación en inglés dirigido a empleados de sectores claves para mejorar la calidad del servicio turístico y reforzar la competitividad de la Capitalen el ámbito internacional. La plataforma virtual Ciudad Bilingüe proporcionará formación gratuita en inglés a trabajadores de seguridad, salud, comercio, gastronomía y transporte, entre otros.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, explicó a LA NACION que esta iniciativa tiene como objetivo preparar a los empleados de la ciudad para comunicarse de manera efectiva con los turistas que, en muchos casos, no hablan español: "Estamos invirtiendo en el capital humano de Buenos Aires, dotando a nuestros trabajadores de una herramienta clave para desenvolverse en un mundo cada vez más globalizado". La plataforma, desarrollada por la empresa Edu-Soft, permitirá a los participantes acceder a un sistema de aprendizaje autoasistido y asincrónico, con la posibilidad de obtener una certificación internacional de nivel Clalcompletar el curso. El programa consta de diez niveles de formación, cada uno de 50 horas, con evaluaciones intermedias y finales, y está diseñado para ser accesible a todos los trabajadores que residan o se desempeñen en la Capital.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño, indicó a LA NACION que la implementación de esta plataforma forma parte de una estrategia más amplia para atraer más eventos internacionales a la ciudad. Según Díaz Gilligan, "la capacidad de los empleados para comunicarse en inglés es esencial para garantizar una experiencia satisfactoria para los turistas y mejorar la reputación de Buenos Aires como destino turístico".

El programa Ciudad Bilingüe fue diseñado específicamente para abordar las necesidades de diferentes sectores. Por ejemplo, los empleados gastronómicos recibirán formación en inglés orientada a los negocios, mientras que los de salud y seguridad tendrán módulos especializados que abordan la terminología relevante para sus áreas. El acceso a la plataforma es gratuito para los empleados que trabajen en la ciudad, aun-

que también está disponible para personas de otras provincias que deseen utilizarla, con la opción de adquirir la certificación de manera independiente.

En las primeras semanas desde su lanzamiento, la plataforma recibió más de 13.000 inscripciones, lo que refleja el interés y la necesidad de formación en inglés. Ademásdela modalidad virtual, la Ciudad habilitó 15 sedes presenciales, donde los participantes pueden acceder a recursos tecnológicos y recibir asistencia de profesores de inglés en caso de enfrentar dificultades con la plataforma.

EduSoft diseñó la plataforma para gestionar hasta un millón de usuarios simultáneos, al asegurar que todos los interesados puedan acceder al programa sin restricciones. Esta iniciativa también se dirige a jóvenes que están completando su educación secundaria. proporcionándoles una ventaja competitiva al ingresar al mercado laboral o continuar su formación académica.

El lanzamiento de Ciudad Bilingüe se enmarca en las políticas públicas orientadas a la internacionalización de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la competitividad de la Capital como destino turístico y fortalecer su capacidad para atraer eventos internacionales. La certificación Cl, obtenida al completar el curso, es reconocida a nivel internacional y puede abrir nuevas oportunidades laborales.

Esa certificación es reconocida internacionalmente y valida un alto nivel de competencia en inglés. Según Díaz Gilligan, "la mejora en las habilidades lingüísticas de los empleados de la ciudad tendrá un efecto directo en la experiencia de los turistas que visitan Buenos Aires".La capacidad de los trabajadores para comunicarse en inglés es un factor clave para garantizar que los turistas se sientan bienvenidos y comprendidos, lo que a la vez refuerza la reputación de Buenos Aires como un destino turístico.

En línea con esta estrategia, la Ciudad impulsó un plan para atraer más eventos internacionales, como congresos y convenciones. Díaz Gilligan señaló: "El inglés es la lengua común en muchos de estos eventos y la capacitación en inglés para los empleados es una pieza clave para asegurar que Buenos Aires pueda competir con otras ciudades a nivel global en la organización de estos eventos". •



La Ciudad busca mejorar la experiencia de los turistas

## Las tres razones que esconde la puja por los colectivos de la ciudad

DISCUSIÓN. La Casa Rosada no quiere pagar más subsidios, pese a que tiene el control de ese transporte público; Jorge Macri coincide, pero reclama la coparticipación, el puerto y la terminal de ómnibus

#### Diego Cabot LA NACION

Hay que soplar la espuma de la pelea por los subsidios para mirar las verdaderas razones de la disputa que se da entre los gobiernos nacional y porteño. Los dardos que van y vienen desde la Casa Rosada a Parque Patricios son por plata. Pero para que se entienda: la Nación no quiere pagar las compensaciones del transporte público que no traspasa los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. Y la Ciudad no lo dice, pero está de acuerdo, solo que también reclama la coparticipación que fue podada en la administración de Alberto Fernández, el puerto y la estación de ómnibus de Retiro. El poder de la billetera, a todo o nada.

Hay varias aristas desde donde ver el asunto. La primera, jurídica. En el Ministerio de Economía, que maneja Luis Caputo, no quieren confeccionar más el cheque para los colectivos que solo tienen su recorrido dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires. Esta medida no incluye, al menos por ahora, la entrega de la jurisdicción sobre el transporte de colectivos; es decir, la posibilidad de intervenir en la política y la gestión del tema. Actualmente, las licencias son nacionales y todo lo que corresponde a los colectivos lo maneja la Casa Rosada.

Cerca de Jorge Macri dicen que no es posible pagar sin controlar nada. Controlar nada, para explicarlo, significa eso: nada. De hecho, todo, absolutamente todo lo que respecta a la actividad, incluida la tarifa que se cobra, se maneja en el Ministerio de Transporte que conduce Franco



Luis Caputo y Jorge Macri

Mogetta. Un ejemplo: si un colectivo quiere cambiar 20 metros una parada tiene que recurrir a la Nación y no a la Ciudad.

Es decir, desde el punto de vista jurídico, pareciera que les asiste razón a los porteños, cuyo argumento más o menos se puede traducir así: "No voy a poner un cheque por algo que no controlo. Si me tienen que equiparar a todas las provincias es necesario que trasladen las líneas, así tengo autoridad de regulación como sucede en todo el país".

¿Qué pasaría en el caso extremo e hipotético de que la Nación decida regalar el pasaje de todos los colectivos que circulan solo por la ciudad? Macri y los suyos deberían solventar todo el costo, ya que no tienen ninguna jurisdicción.

Pero esa argumentación no es la única. Desdeel punto de vista político, el gobierno de Javier Milei tiene

algunas razones válidas. Por ejemplo, que debe tratarse igual a todas las jurisdicciones. Y más allá de la particularidad del transporte urbano de la Capital, que forma parte de un todo con la provincia de Buenos Aires, no hay mucho para oponerse a esas razones de la medida.

#### Hay antecedentes que podrían usarse; por ejemplo, el traspaso del subte

Ahora bien, hay antecedentes que podrían usarse. Por ejemplo, el traspaso del subterráneo, un sistema que también tuvo jurisdicción nacional. En tiempos de Florencio Randazzo como ministro de Transporte fue cuando se firmó el endoso. Hubo acuerdo sobre la forma

y los tiempos, y desde entonces en Parque Patricios se deciden la concesión, la regulación, la tarifa y el subsidio.

Pero, como se dijo, esa es la espuma. Lo interesante es contar las verdaderas razones de la pelea, que son mucho más profundas y cocinan otros intereses. Se trata, pues, de una discusión donde unos intentan incluir ciertos ítems, mientras que, en la otra vereda, miran para otro lado.

La cuestión es vieja. En épocas de Mauricio Macri como presidente, la Ciudad y las provincias firmaron con la Nación el Pacto Fiscal. En ese momento, desde el gobierno porteño aceptaron pagar la mitad de los subsidios de esas 31 líneas de colectivos, aunque no decidan nada de la política del transporte. Ese statu quo duró hasta que Fernández le quitó una porción importante de la coparticipación para entregársela al gobernador Axel Kicillof. En ese momento, allá por septiembre de 2020, la administración porteña dejó de entregar el monto como represalia.

Así las cosas, la cuestión se mantuvo hasta el año pasado. Cuando Sergio Massa era ministro de Economía y, además, manejaba la cartera de Transporte, la Nación volvió sobre el tema. Y la Ciudad, aun sin tener jurisdicción, volvió a poner el 50% de lo que significaba subsidiar a esas líneas. En 2023, dos administraciones en salida no negociaron jamás los términos de la coparticipación, después de que la llos inmobiliarios. Corte decidiera devolver una parte de aquella poda.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, esa discusión tampoco surgió de inmediato. Pero los meses pasaron y cerca del alcalde Jorge Macri empezaron a subir el tono del reclamo para que la Nación empiece a liquidar según el parámetro que instruyó el máximo tribunal. Pero no hubo caso, por ahora, nadie modificó cerca de Caputo la planilla de cálculo del reparto que confeccionó Alberto Fernández a medida de Kicillof.

En medio de la negociación, la Nación decidió dejar de pagar los subsidios a esas líneas. Y la Ciudad, esta vez, decidió hacer sentir su voz. Además, la semana pasada se llevó a cabo una audiencia en la Corte para avanzar con la regularización del cálculo de la coparticipación porteña. ¿Qué pasó? No hubo acuerdo. "Es una discusión que viene hace

tiempo, ya van 47 meses que no nos pagan de coparticipación. Ustedes saben, el problema que empezó con Alberto Fernández, pero que todavía se sostiene", dijo Macri al término de la maratón de Buenos Aires.

#### Dos carpetas

Con la mesa de negociación abierta, los funcionarios porteños desempolvaron dos carpetas que estuvieron sobre los escritorios en las primeras charlas de las dos administraciones, pero que la Nación congeló. La primera, el puerto de la ciudad de Buenos Aires, el único quees nacional, ya que to das las provincias tienen jurisdicción sobre los que están en su territorio. La otra, la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, un repugnante lugar que la Nación no solo no quiere pasar a jurisdicción porteña, sino que se resiste a licitar, pese a que el contrato venció en 2015. El poderoso Néstor Otero, concesionario de la estación. sabe perfectamente los puntos débiles de los reguladores nacionales como para sostenerse sin contrato desde hace casi una década.

Cerca de Jorge Macri insisten en que ambos lugares están plenamente en territorio porteño, con lo cual, si la idea es equiparar a la ciudad con las provincias, no existen razones claras como para mantener la jurisdicción nacional sobre ambos predios. Detrás, claro, esperan agazapados millones y millones de dólares para desarrollar negocios, concesiones y desarro-

Así las cosas, los pasajeros quedaron en el medio. El cuarto día hábil de septiembre, cuando se realiza la primera liquidación de los subsidios, será el Día D. Ahí se verá qué hace la Nación. Legalmente, al menos hasta ahora, no hay ninguna norma jurídica que le permita dejar de pagar a esos colectivos, salvo, claro, que los traspase en lo que queda. Si no confecciona el cheque, esas 31 líneas no podrían circular. Y la poderosa Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocará a un paro mucho más amplio que afectará a gran parte del transporte urbano. Quizá no sea total, porque la mitad de los colectivos son de DOTA y suele no adherir a los llamados del sindicato. Se trata de una empresa que tuvo mucha relación con los Milei cuando el padre de los hermanos presidenciales era dueño de una línea. Y, años después, le hace un guiño a la familia de transportistas. •



## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

## Un "festival de obras": arteba se renueva al ritmo de las ventas, que ya comenzaron

ANTICIPO. Nueva edición de la feria que se muestra dinámica antes de su apertura para invitados, hoy en Costa Salguero; hay galerías que renovarán sus stands durante la semana

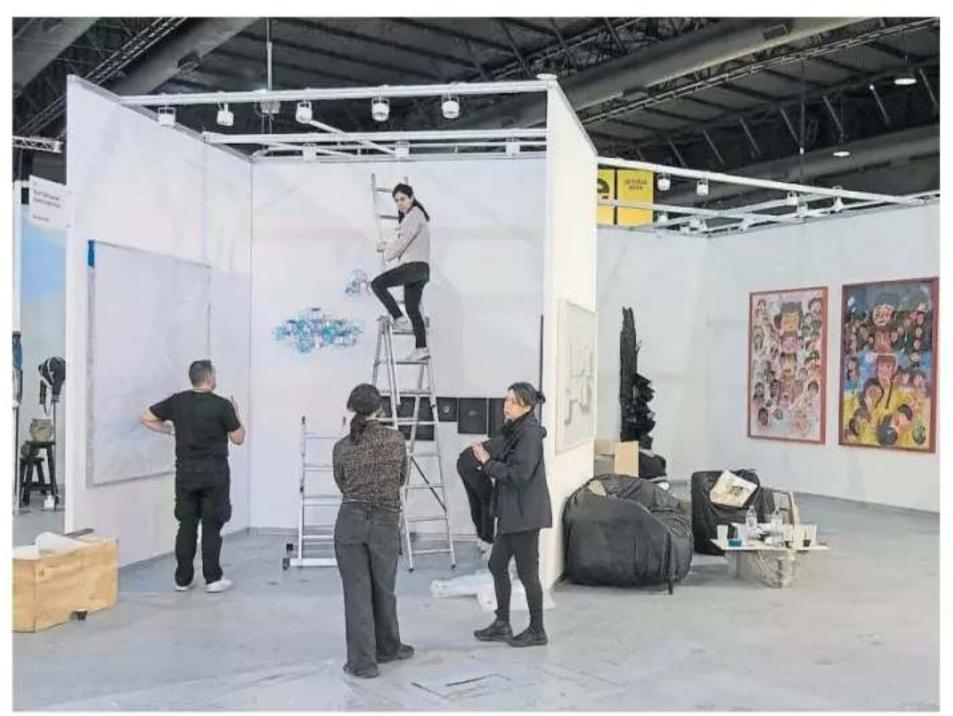

Pinturas de Carrie Bencardino en Piedras, que ya vendió obras

SANTIAGO CICHERO/AFV

#### Celina Chatruc LA NACION

"Alerta: ¡Esto no es un booth, no es un stand! ¡Es un festival de obras! ¡Cinco shows para disfrutar de un line up imperdible! Lo que pasa aquí, solo pasa aquí" Así presenta su programación en la sección Utopía de arteba la galería platense NN, una propuesta tan dinámica como la feria misma, que irá cambiando cada día desde que abra hoy a invitados especiales en el Centro Costa Salguero hasta que cierre el domingo con una performance. A un ritmo similar al que propongan los DJ curados por Lollapalooza en el sector

En el espacio de NN, según pudo comprobar LA NACION en un recorrido anticipado, ya se montaron unas gradas para que el público pueda detenerse a observar la variedad de propuestas. Agujereadora en mano, la joven artista Amanda Tejo Viviani se dedicaba ayer a colgar sus óleos de gran formato. A pocos pasos del Comedor Gourmet Villa Fiorito, donde las ventas comenzaron antes de que los visitantes llegaran a entrar.

gastronómico ubicado al aire libre.

"¡Compré una obra que no era una obra!", exclamó entusiasmada Sofía Weil de Speroni, integrante de la Fundación arteba. Además de haber adquirido varios platos creados en los talleres creativos de Villa Fiorito, un proyecto social impulsado por la artista Fernanda Laguna, se conmovió con un altar dedicado a la "Diosa del tupper gourmet" y a otras

mujeres que trabajan allí al servicio de la comunidad. Y les hizo una oferta por la "instalación", aunque no se les hubiera ocurrido ponerla en venta. Todo suma para colaborar: basta pagar por los platos de comida que ellas preparan, o invertir en fotografías y piezas de cerámica disponibles desde 4000 pesos.

El movimiento también será una constante en el stand de la galería cordobesa The White Lodge: se renovará por completo este viernes, cuando la feria abra al público general. En Roldán Moderno hubo tres obras -de Miguel Ocampo, Gregorio Vardanega y Ernesto Deira-que ni siquiera llegaron a exhibirse porque se vendieron antes. Y se aguardaba, para hoy, la confirmación de otra compra importante.

Algo similar ocurrió en Piedras: la Colección Pampa compródos obras de Jimena Croceri, que tendrá su solo show en Art Basel en diciembre. mientras que una obra de otro artista fue reservada por una institución. La misma que se comprometió a adquirir una instalación de Viviana Blanco, representada por Palatina, galería que a su vez vendió a "un importante coleccionista" una escultura de Juan Carlos Distéfano.

El dinamismo de la feria se refleja incluso en varias obras que invitan a la contemplación. El agua fluye sin parar dentro de una gota transparente creada por Gyula Kosice, similar a las que se exhiben en estos días en el Malba, en el stand de la galería MC. También en otra pieza del mismo artista exhibida por Del

Infinito, donde juega con la luz un móvil plateado de Julio Le Parc. A pocos metros de allí hace lo propio en Ruth Benzacar una instalación semitransparente de Tomás Saraceno, similar a las que suelen verse en las mejores ferias internacionales.

Eso comprobarán decenas de curadores y coleccionistas que viajarán esta semana hasta Buenos Aires, una ciudad ubicada al borde del "fin del mundo", que no tiene nada que envidiar a otras grandes capitales culturales. Son muchas las galerías que podrían ganar el nuevo premio al mejor stand, otorgado por Remax, y el Premio en Obra, que el año pasado logró un récord de recaudación. Varias acumularon piezas calidad museo, algunas de las cuales superan los 300.000 dólares. Otras, en la sección dedicada a los proyectos emergentes, apostaron a originales propuestas: junto con NN se destaca Grasa, que transformó su espacio en una colorida instalación textil de Dana Ferrari, sobre la cual se exhibirán las pinturas de la artista.

La galería Hache, en tanto, sorprenderá con fotografías que registran la época dorada del teatro de revista, tomadas en Foto Estudio Luisita entre los años 1958 y 2007, e intervenidas por la heredera de ese legado, Sol Miraglia. Entre las vedettes retratadas con sus cuerpos semidesnudos se cuenta nada menos que Yuyito González, nuestra actual "primera dama". La seductoraimagen, de 1980, se ofrece por 300 dólares. ¿La comprará Milei? •

## El Berni que estuvo oculto por tres décadas se ofrece a medio millón

El autor de la biografía Los ojos cuenta en primera persona la historia detrás de "La torturada"

#### Fernando García

PARA LA NACION

Entonces, otoño de 2004, las visitas a la casa de la calle Boulogne Sur Mer se habían vuelto parte de una rutina. Lily esperaba en el primer piso con la sonrisa sufrida y un cigarrillo que se no se apagaba nunca. Ya habíamos hablado lo suficiente como para tener su testimonio como hija y heredera de parte de la inabarcable obra de Antonio Berniy, entonces, abriólas puertas del depósito que le había diseñado Tatato Benedit en los años en los que Ruth Benzacar había sido algo así como su mano derecha.

política internacional, y después bajamos a ver las obras. Recuerdo, entre tanto casete borrado, el impacto de estar frente a La siesta, un capo lavoro de los años cuarenta que ahora está en el Bellas Artes, y un embalaje en el estilo de Christo al que evitó referirse de manera deliberada. Era una obra tapada, aun en un lugar privado y de acceso muy limitado. Pero Lily confiaba en mi entusiasmo por la obra y la vida de su padre, que, con los meses, iba tomando la forma de su primera y (hasta ahora) única biografía: Los ojos.

La segunda vez que visité la reserva de ese pasaje en Once fue siguiendo un encargo de Oscar Smoljan, director de la franquicia patagónica de Bellas Artes en Neuquén. Quería llevar una muestra antológica de Berni a ese museo que limitaba casi con el desierto. Pensé en un diseño que siguiera la idea del pintor como alguien

que en su iconografía había estado escribiendo notas al pie sobre este país en el siglo XX. Le puse el nombre de Sucesos Argentinos porque, claro, las series de Berni eran el negativo de ese noticiero rimbombante que se pasaba en los cines.

En esa visita fui explícito: qué hay en ese envoltorio, Lily. La mujer pequeña hubiera preferido que no le preguntase nada. "No quiero mostrar eso", me dijo. No hay mayor anzuelo para atraera un periodista, aunque estuviera disfrazado, por un rato, de curador.

Cuando Lily descubrió el velo apareció La torturada. La obra le había sido restituida desde París no muchotiempoantes, yasí comollegó se había quedado: la imagen en dimensiones reales de una muñeca a la que dos represores mutilan a golpes de picana eléctrica era de-Tomamos café y hablamos de masiado. Berni la hizo en su taller en el pasaje Cité Prosten 1976 con la información que llegaba en la voz de los exiliados, pero nunca había sido (ni sería, enfatizó la hija) exhibida.

> No fue fácil convencerla, pero accedió a sumarla en el conjunto que se subió a un camión para hacer los 1158 kilómetros que la separaban de Neuquén. En la primavera de 2006, Sucesos Argentinos puso, por primera vez, ese collageobjeto frente al público. Lily seguía diciendo que era muy fuerte, que noera una obra para ser vista. Pero ahí estaba, ineludible en la cadena de sucesos argentinos.

> En 2023 volvió a exhibirla Cosmocosa, la galería que la ofrecerá ahora por medio millón de dólares en arteba. Aquella misma semana, la ahora vicepresidenta Villarruel sugirió que la ex-ESMA (la brutalidad de la represión de que daba cuenta Berni) se reconvirtiera de sitio de memoria en otro de esparcimiento.

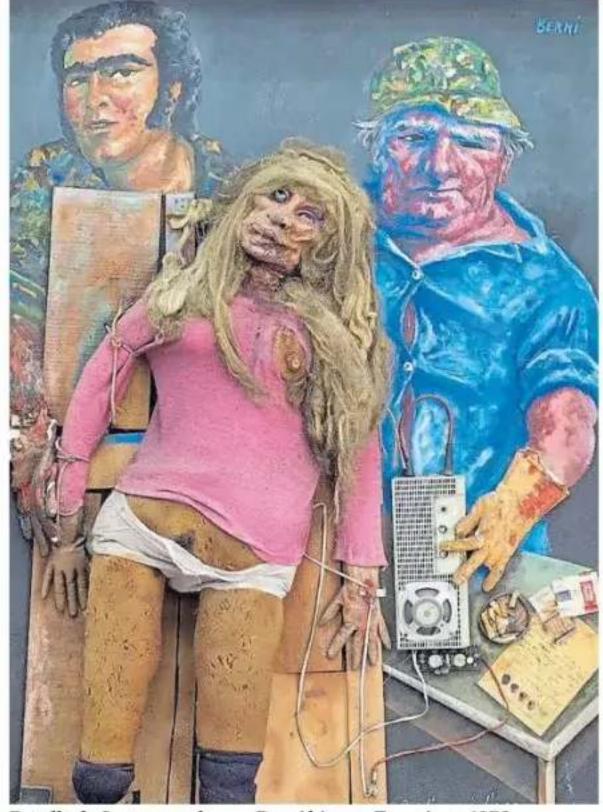

Detalle de La torturada, que Berni hizo en Francia en 1976 COSMOCOSA

LA NACION | MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

## Isidoro Blaisten, más que un escritor, un "milagro" al que volver siempre

ANIVERSARIO. Intelectual lúcido y prestigioso, escribió cuentos y anticonferencias, fue librero y fotógrafo, de un humor fuera de serie

#### Marcela Ayora PARA LA NACION

Año 1989: una pareja de argentinos está en París. Es su primer viaje juntos ahí. Ese hombre y esa mujer llevan poco más de diez años enamorados. En esa tarde de fin de década, están parados frente al ícono bermellón que es el Mouline Rouge. Todo parece ideal. Hasta que el hombre mira la vidriera y dice: "Fijate, hay tela de araña". Y era cierto, confirma ella, Graciela Melgarejo. "Ahí, en el rinconcito. Se ve que no habían pasado el plumero. Es lo que él pescó". Él era Isidoro Blaisten (Concordia, Entre Ríos, 1933), y hoy se cumplen 20 años de su muerte. Sobre aquella situación con la tela de araña, Melgarejo dice: "Tenía ese tipo de

mirada. Eso de dar vuelta la seda de

los párpados. La trama del revés.

Una mirada de filoso, en el sentido

ron también destacan ese aguijón

para dar en un centro, y su humor.

Para los que no lo tuvieron cuerpo a cuerpo, están sus libros. Se dice que el último hijo suele ser el más libre, por haber sido criado sin tantos miedos. En la historia de Blaisten, su lugar dentro de la familia fue así: el menor de ocho hermanos, antecedido por cinco mujeres y dos varones. Y ahí las matemáticas podrían ayudar a entender los caminos de la literatura: muchas voces dieron vueltas a su alrededor desde la infancia. De sus quince libros publicados, se subrayan dos ensayos tejidos a la luz de esa agudeza que todos marcan, en un yo que siempre contó historias, incluso en formato de no ficción. Anticonferencias, de 1983, y Cuando éramos felices (1992). Sobre ellos,

el escritor Pablo De Santis, quien

llama a Blaisten "un maestro del

cuento", por considerar sus textos

"personales, ingeniosos, llenos de

vida", dice: "Hay un sector de su obra que no ha tenido tanta aten-

ción y que es fabuloso".

Además, trece libros: uno de poesía, Sucedió en la lluvia, que es de 1965; su única novela, Voces en la noche, publicada en agosto de 2004 -días antes de que muriera-, acaba de ser reeditada por el sello Hugo Benjamín. Los diez restantes, de cuentos. La felicidad (1969), El Mago (1974), de ahí "El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo"; Dublin al sur (1980), Cerrado por melancolía (1981), dedondees "Ami nuncamedejaban hablar", quedeja ver el humor, la dulzura desde el comienzo. También los títulos Carro-

za y reina (1986), Al acecho (1995). Por nombrar algunos premios, ob-

tuvo el del Fondo Nacional de las

Artes y el Konex en 1994 y 2004. Blaisten hizo lo que muchos lectores sueñan: tener una librería. La suya funcionaba en el subsuelo de una galería en la avenida San Juan. Sobre ese momento en la vida del escritor, su colega y amiga, Josefina Delgado, lo recuerda así: "Y entonces surgió la idea de abrir una librería, en una galería comercial de San Juan y Boedo. Un precursor, ya que por entonces las librerías eran céntricas". Romper con lo convencional parecía ser algo muy de él. En cuanto al librero, Delgado dice: "Ser testigo de cómo Isidoro recomendaba libros también era



de la agudeza". Quienes lo conocie- Blaisten, "un olmo que da peras", escribió Juan Forn

un espectáculo. Porque cuando alguien se revelaba no muy perspicazél les recomendaba leer a Poldy Bird, una escritora muy básica que circulaba por aquella época".

Hay fotos del escritor en sus distintos libros, no solo en las solapas. Era armónico. Pelo tupido con algunas ondas, cejas gruesas, nariz pequeña; mayormente serio para los retratos, pero en las que sonrie, el mundo se ablanda. Tenía lo que se llama porte. Sobre esa materialidad como hombre, Graciela Melgarejo, sentada en el living del piso en el que vivió con el escritor, da vuelta la última edición de La felicidad – que además ella prologó –, y sobre el plano de cuerpo entero dice: "Era un hombre muy lindo. Le quedaba linda la ropa porque en general era delgado. No muy alto, pero longilíneo".

Blaisten siempre había soñado con un espacio como el que finalmente tuvo, en su hogar con Melgarejo, que hoy se conserva igual. Allí, el escritorio de madera de doble entrada -para dos personascomprado en un remate (había sido parte del viejo diario LA NACION), bibliotecas pobladas hasta el techo con libros mandados a encuadernar. Sobre su lado lector, Eduardo Alvarez Tuñón escribió en el prólogo a Voces en la noche: "Era también, como Borges, un maravilloso lector, quizás el más extraordinario que he conocido". Y en ese cuarto propio soñado, también la luz. Todo el aire y la luminosidad que entra por el ventanal del piso 17.

Blaisten no escribía en computadora. Cuando estaba solo, a máquina. Pero ganaba el "a mano", y en los cuadernos de hule negro que ella pasaba a un archivo en compu. Y ahí todo cambió. Porque una vez que llegaron a ese piso, "Isidoro ya hacía todo literatura". Dio talleres y publicó libros. Ellos dos se conocieron a fines de los 70, cuando él era un hombre separado y padre de Débora, hija de su primer matrimonio. De él, a Melgarejo la atrapó lo físico. La onda. "Y después el humor, el brillo de su inteligencia. Esa forma de esconder detrás del humor una enorme ternura. Era un tipo muy afectuoso. Todo lo que tenía de callado, de serio, cuando entrabas en relación con él, se daba una rela-

ción un poco más cercana. Porque era tan callado, escuchaba mucho a los demás. Prestaba atención a la gente. El decía así: 'A mí me interesa la gente'. Y en ese interés, había

La escritora Silvia Plager cuenta: "Gracias a Isidoro, conocí, en la presentación de su libro Cerrado por melancolía, a mi primer editor, Hugo Levín, y Blaisten predijo, en su dedicatoria, que pronto publicarían algo mío".

El humor de Blaisten está bien claro en Anticonferencias, "19 consejos útiles para presentar un libro", en el punto 7 se lee: "Invitar a dos escritores de bien ganado prestigio y a una compañera de trabajo para que diga "mirá, mirá, mirá quién está". En una reedición a ese libro, en la colección Rara avis de Tusquets, en el prólogo, Juan Forn dejó escrito esto para siempre: "Isidoro Blaisten era un milagro, un gato de cinco patas, un olmo que daba peras. Era un cuentero judío, un pachorra entrerriano y un porteño terminal, un relojero loco, un vago, un perdedor serial, un rey de la angustia, y también, sobre todo, un maestro de la salvación por la risa, por el relámpago poético". Y ese párrafo no terminaría de retratarlo, si no siguiera como sigue, con una confesión de Blaisten tomada para contarlo aún más, algo así como contar al contador. "Me hubiera gustado ser un príncipe lituano, pero soy un mersón de San Juan y Boedo', dijo famosamente, en el café Canadian, a metros de su ilustre 'establecimiento', aquella librería adentro de una galería comercial adonde iba tan poca gente que a veces se iba él también, para que fuera perfecta".

Fue fotógrafo. "Fotógrafo de muchos años de plaza, les sacaba fotos a los chicos, y también de publicidad", recuerda Melgarejo.

A pesar de la singularidad como escritor, su obra no estuvo siempre a mano. Toda reedición es recuperación. Y Pablo De Santis entiende el porqué de no dejar de hacerlo circular. "Ha habido momentos en los que los libros de Blaisten no estaban en librerías; sin embargo, es un autor que está siempre presente, porque los cuentos tienen vida propia, invaden antologías o circulan de mano en mano". •

## Reclamo por el uso de imágenes sin autorización

MUSEO. El Moderno se disculpó con los creadores españoles del personaje Mibi

#### Daniel Gigena

LA NACION

El dúo de artistas Boldtron (de los barceloneses Xavier y Daniel Cardona, especializados en diseño 3D, imágenes realizadas por ordenador, realidad virtual e inteligencia artificial) denunció el lunes en su cuenta de Instagram que el artista Martín Legón se había apropiado de una obra creada por ellos en la muestra Martín Legón: solo las piedras recuerdan, al cuidado de Francisco Lemus, inaugurada en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires el 21 del actual. "Utilizan nuestra obra como propia", dijo uno de los hermanos Cardona. En Instagram, Xavier Cardona exigió al curador de la muestra y a la directora del museo, Victoria Noorthoorn, que den explicaciones públicamente, aun cuando desde el Museo de Arte Moderno les habrían ofrecido inmediatamente "quitar el material" o "po- se comunicó a través de las redes ner debidamente los créditos". La muestra de Legón, que agrupa collages, ensamblajes, videos y objetos intervenidos, se podrá visitar hasta marzo de 2025 en avenida San Juan 350.

Según la videodenuncia, se usó sin permiso la imagen de un personaje (Mibi) creado por Boldtron con un programa de inteligencia artificial, cuyo video sobre "cómo las memorias se van desvaneciendo con el tiempo" circuló en redes sociales. Además, el Moderno utilizó la imagen de Mibi para promocionar la muestra.

"Nadie nos ha avisado, no me ha avisado mi agente; googleé y la sorpresa fue que aparecía otra persona en los créditos", dice Cardona. "Nos había cogido literalmente los videos para hacer promoción y fotos para kits de prensa para promocionar nuestro trabajo como si fuera el suyo", acota mientras se muestran imágenes de la inauguración de la exposición.

En el video, por error, el español

se refiere al museo como el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Macba), pero las imágenes corresponden al Moderno. Las autoridades del Macba ya se comunicaron con los Cardona para pedirles una rectificación pública.

Según pudo saber LA NACION, el curador del Moderno les habría explicado a los hermanos Cardona que se trataba de un trabajo de "edición" y que las imágenes utilizadas en el proyecto de Legón habían sido obtenidas de "fuentes de dominio público". "Ha sido muy pobre en su explicación, por no decir deplorable", dice Cardona en Instagram. Tras la protesta, el museo replicó que la obra sería borrada de las promociones. En diálogo con LA NACION, Cardona dijo que esperaba una disculpa pública del museo porteño.

La institución emitió ayer después del mediodía un comunicado en el que cuenta que "@Boldtron sociales con el Museo Moderno para reclamar la autoría de imágenes usadas en un video producido por el artista Martín Legón para la promoción de la exposición", y que las dio de baja de todas sus plataformas. Además, consideró importante señalar que ese material se incluyó en la promoción de la muestra "para referir a la inteligencia artificial, cuyos procedimientos forman parte de las investigaciones del artista sobre la imagen contemporánea, y no se encuentran incluidas dentro de la exposición presentada por el museo". Y remató: "Ofreciendo antes que nada las disculpas del caso por la utilización de dichas imágenes por parte del artista, y volviendo a destacar que nuestra primera medida fue dar de baja dichas imágenes de todas las plataformas, el Museo Moderno ratifica que está siempre comprometido con las nuevas exploraciones del arte contemporáneo, su difusión y las diferentes formas de innovación".



Mibi representa "cómo la memoria se va desvaneciendo"

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### TRES DE FEBRERO

#### Un policía abatió a un joven ladrón

Un adolescente de 17 años murió al enfrentarse con un policía bonaerense durante un asalto en la localidad de Caseros, en Tres de Febrero. El joven intentó, junto con cuatro cómplices, robar el vehículo de una pareja que fue interceptada en el cruce de Guaminí y Pringles. Un agente que se encontraba en la zona evitó el robo y abatió al delincuente, identificado como Dilan Román Núñez.

## Anularon la sentencia a perpetua y realizarán otro juicio a un asesino serial

FALLO. La Cámara de Casación aceptó la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dejó sin efecto una de las condenas recibidas por Guillermo Álvarez

#### Gustavo Carabajal LA NACION

Guillermo Antonio Álvarez, alias el Concheto, uno de los mayores asesinos seriales de la historia criminal argentina, quedó a un paso de salir en libertad. La Sala II de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los magistrados Daniel Morin y Horacio Días, declaró la nulidad del juicio oral realizado en noviembre de 1998 que terminó con la condena a reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado contra Álvarez por el homicidio de un policía y de una joven estudiante durante el asalto al pub Company,

de Belgrano. Según fuentes judiciales, la resolución dictada por los magistrados de la Cámara Casación cumplió con el fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en noviembre pasado, ordenó al Estado argentino revisar la sentencia que condenó a prisión perpetua al múltiple homicida por dos de los cuatro homicidios que cometió entre 1996 y 1998, y mandó pagarle una indemnización por la violación de los derechos de las garantías por parte de la Justicia de Menores que llevó uno de los procesos en su contra.

Detenido en el penal de Villa Devoto y ante la presunción de la resolución a su favor, Álvarez comenzó hace veinte días a regalar sus pertenencias a los compañeros del pabellón, el mismo en el que encabezó la negociación con los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación en el motín de abril de 2020, cuando los presos alojados en ese penal solicitaron libertades anticipadas para evitar contagios del Covid-19 en la cárcel.

"La Argentina es responsable internacionalmente por violar los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de una persona sometida a un proceso penal". expresó la CIDH en referencia a la sentencia del caso "Álvarez vs. la Argentina".

En su resolución, el tribunal internacional tuvo en cuenta el planteo presentado por Alvarez que consideró que, durante el juicio oral que terminó con la condena en su contra por dos homicidios, los jueces del Tribunal Oral de Menores Nº l permitieron que el acusado estuviera esposado en las audiencias y, además, no le dieron tiempo para designar una nueva defensa técnica, después de que el imputado decidió desvincularse de los letrados que lo representaron hasta el



Guillermo "el Concheto" Álvarez, durante el juicio, en 1998

comienzo del debate.

Cuatro días antes del inicio del juicio, Alvarez presentó un escrito en el que revocó el poder otorgado a sus defensores y solicitó diez días para nombrar nuevos letrados. El día de la primera audiencia, el tribunal oral aceptó la solicitud de Alvarez para separar a los abogados particulares y nombró en su lugar a la defensora pública oficial que representaba al otro imputado.

"Hubo una serie de violaciones que se habrían cometido en el proceso penal contra Álvarez. Tras la revocación del patrocinio a los abogados de confianza del señor Alvarez, el Tribunal Oral de Menores no le concedió tiempo para el nombramiento de nuevo defensor, sino que designó de oficio a la defensora pública oficial que representaba al otro coimputado en el proceso", consideraron los jueces de la CIDH.

Alvarez y su flamante defensora pudieron reunirse únicamente una hora antes del inicio de la audiencia, lo cual afectó sus derechos de ser asistido por un defensor de su elección y de contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa.

"Asimismo, la presunta víctima fue presentada en la audiencia esposada, lo que habría afectado su

derecho a la presunción de inocencia", indicaron los jueces de la CIDH. A partir de recibir la notificación de la resolución a su favor, Álvarez solicitó la aplicación del beneficio del dos por uno en todas las condenas anteriores y pidió su libertad.

El Concheto Alvarez tiene condenas por cuatro homicidios. En 1996, como jefe de la "banda de los chicos bien", protagonizó un raid delictivo en el que asesinó a Bernardo Loitegui (h.), María Andrea Carballido y el subinspector de la Policia Federal Fernando Aguirre. El cuarto asesinato que le adjudicaron a Álvarez es el de Elvio Aranda, un preso con el que compartía pabellón en la vieja

cárcel de Caseros. "Se hace lugar al recurso de revisión interpuesto para anular el juicio oral y público celebrado con respecto a Guillermo Antonio Alvarez en la causa Nº 1048 del registro del Tribunal Oral de Menores Nº 1 y Según el tribunal internacional, todos los actos derivados del debate en relación con el acusado Alvarez, entre los que se incluye la sentencia condenatoria pronunciada a su respecto", reza la resolución dictada por los jueces de la Cámara de Casación.

Además, los camaristas ordenaron remitir el caso a la Oficina Judicial de la Cámara de Casación para que designe un tribunal oral en lo criminaly correccionaly que se rea-

El líder de la llamada "banda de los chicos bien" tenía 18 años cuando escuchó la máxima pena por dos homicidios cometidos en 1996

ARCHIVO

Suma sentencias por otros dos asesinatos, pero con la resolución adoptada por los camaristas quedó a un paso de la libertad

lice un nuevo juicio oral para juzgar los homicidios del policía Aguirre y de la estudiante Carballido, imputados a Alvarez.

Luego de un sorteo, el Tribunal Oral Nº 28 estará a cargo de la realización del nuevo juicio oral contra Álvarez por los homicidios de Carballido y Aguirre. Además, ese tribunal deberá decidir si concede o rechaza la solicitud de libertad que presentará su defensa.

Debido a que se declaró nula la condena de reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado fijada por el Tribunal Oral de Menores Nº 1, Álvarez quedó con tres sentencias en su contra a 25 años de prisión por el homicidio de Loitegui, en San Isidro; a 18 años de cárcel por el asesinato de Aranda, en la penitenciaría de Caseros, y a seis meses por un robo.

Esto significa que los jueces del Tribunal Oral Nº 28 deberán decidir si corresponde la libertad de Álvarez por agotamiento de la pena, teniendoencuentaqueelcondenadohabía sido detenido el 8 de agosto de 1996. En 2016 recuperó la libertady volvió a ser a presado cuando intentó cometer una salidera en San Telmo.

"Yo robo porque megusta, no por necesidad. Los robos me atraen, me seducen. Es como tener la novia más linda", decía Álvarez en julio de 1996, mientras viajaba en un remise para reunirse con el resto de los integrantes de la "banda de los chicos bien", denominación con la que se conoció al grupo delictivo que asaltaba restaurantes frecuentados por empresarios y personajes de la farándula.

#### Raid criminal

Seis horas antes de asaltar el pub Company, en Belgrano, Álvarezy un cómplice salieron a buscar un auto de alta gama. Necesitaban un vehículo de esas características para pasar como clientes. Al doblar en la esquina, Álvarez y su cómplice vieron un Mercedes-Benz que estacionaba en el camino de adoquines de la entrada de una imponente casa situada casi a mitad de cuadra.

Al contrario de lo que había presumido Alvarez ante el remisero, Loitegui no se resistió. Igual, el Concheto le dio dos tiros. Tras el homicidio a sangre fría, huyó sin siquiera llevarse el Mercedes.

Durante el allanamiento ordenado por el juez de San Isidro Federico Ecke, los policias revisaron la habitación de Álvarez y hallaron recortes de los diarios en los que se informaba de los asaltos que había cometido y sobre su ídolo, Carlos Eduardo Robledo Puch, el mayor asesino serial de la historia criminal argentina.

El 28 de julio de 1996, después de matar a sangre fría a Loitegui, Álvarez y sus cómplices se dirigieron al pub Company, en Migueletes 1338. Álvarez entró y se mezcló entre los clientes. No lo sabía, pero esa noche entre los comensales estaba Fernando Aguirre, subinspector de la Federal. Había ido al pub por el festejo del cumpleaños de una amiga.

Afuera, los otros miembros de la banda esperaban la señal de su jefe para entrar. Entonces, Oscar "el Osito" Reinoso, César Mendoza y Walter Ramón Ponce, alias Oaky, irrumpieron armados y les exigieron a todos los clientes que entregaran los objetos de valor. Aguirre se identificó como policía y les dio la voz de alto. El inspector de la PFA y el Osito Reinoso abrieron fuego casi al unisono. Alvarez, que hasta ese momento parecía un cliente más, abrió fuego contra el policía. Furioso, el Concheto remató al subinspector cuando estaba en el piso.

María Andrea Carballido, una estudiante que festejaba un cumpleaños, fue la segunda víctima. Una amiga de Carballido se salvó de milagro, pero recibió una herida en la columna vertebral. •

## **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ALDINIO, María de las Mercedes, q.e.p.d., falleció el 26-8-2024, en la paz del Señor. - Sus hijos Guillermo F. y Lucía Aleksic de Padilla y Juan I. Padilla, sus nietos Guillito y Manu Padilla y Daniel Zolezzi despiden a su queridisima Mercedes y ruegan una oración en su memoria.

ALDINIO, Mercedes. - Tu hermano Pancho y Marcela Diaz Valdez, tus sobrinos Francisco y Connie, Marcos y Cristine, Sofia y Colin, Nicolás y Matías, te vamos a extrañar siempre.

ALDINIO, María de las Mercedes. - Su ahijada Inés de la Cruz y sus padres Adalberto Rodriguez Giavarini y Susana Pestana piden oraciones por su alma.

ALDINIO, María de las Mercedes, q.e.p.d. - Luis J. Ruvira, Bea Ruvira, Luis Ruvira (h.), Lucia Uribelarrea participan con mucha tristeza su partida y ruegan una oración en su memoria.

ALDINIO, María de las Mercedes, q.e.p.d. - Nora Ruvira, Marie Pezant, Antonio Lannes y Philippe Lannes despiden a su querida Mercedes y ruegan una oración en su memoria.

ALDINIO, Mercedes. - Querida amiga, atesoro nuestra profunda amistad, te llevaré siempre en mi corazón. Abrazo a Guillo y Juan. Claudia Monti-

ALDINIO, Mercedes. - Despedimos a nuestra querida amiga de siempre y acompañamos en tanto dolor a Guillo, Juan, Lucia y nietos. Patricia Conway y Rosita Vila.

ALDINIO, Mercedes, q.e.p.d., falleció el 26-8-2024. - Grace, Juampi, Alu y Eze Garcia Costero te despedimos con mucha tristeza, te vamos a extrañar y acompañamos a Guillo, Lucía y Juan Ignacio.

ARAYA, Juan José, q.e.p.d. -Guillermo y Soledad Sánchez Sorondo, hijos, nietos y bisnieto ruegan una oración en su memoria.

ARAYA, Juan, q.e.p.d. - Un abrazo grandisimo a toda la familia Araya Moreno e Ibarguren. Elena y toda la Flia. Anchorena.

ARAYA, Juan J. - Marcelo A. Camerini participa su fallecimiento y acompaña a Juanky con el afecto de siempre.

ARAYA, Juan José. - Gustavo Amuchástegui e Isabel Araya, sus hijas Maru y Martin Casie-Ilo, Vicky y José Ivancich, Mechi y Maximo Ponte, Luz y Pablo Bianchi despedimos con mucha tristeza a Juanjo. Dejaste una marca imborrable en todos los que tuvimos la suerte de estar cerca tuyo.

ARAYA, Juan José, q.e.p.d. -El presidente de la Asociación Argentina de Polo, Delfin Uranga, su consejo directivo, subcomisiones y staff participan su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria.

ARAYA, Juan José, q.e.p.d. -Delfin Uranga, su esposa Barbara Tanoira y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria.

ARAYA, Juan José (Juanjo). -Anselmo y Mariquita Nuñez Vieyra junto con sus hijos Felipe y Ana participan con gran dolor la partida de Juanjo y abrazan con cariño a toda su familia.

ARAYA, Juan José. - Marcelo Usandivaras y Sandra participan con mucho dolor su deceso, ruegan por su descanso en la casa del Señor y acompañan a Juanqui, Clara e hijos, y a Sol, en este momento tan tris-

ARAYA, Juan José, q.e.p.d., falleció el 26-8-2024. - Todos sus amigos del Squash Club despiden al querido Juanjo con el mejor de sus recuerdos, piden una oración por su alma y acompañan a Clara y chicos, Juanqui y toda la familia Araya en este triste momento.

ARAYA, Juan José, q.e.p.d. -Los directores, el personal y las familias de Buen Molino, El Buen Ayre y Los Molinos participamos con dolor el fallecimiento de Juanjo, padre de nuestros colegios, acompañamos con cariño a Clara y a sus hijos Malena, Clara, Manuel y Segundo y saludamos con gran afecto a las familias Araya y Moreno Vivot, pidiendo una oración en su memo-

ARAYA, Juan José (Juanjo). -Agustín Minoyetti y Virginia Wassington acompañan a Juanqui con mucho cariño.

ARAYA, Juan José. - Abrazamos a Clara, los chicos, Sol y familia. Te vamos a extrañar. Diego y Pili.

ARAYA, Juan José (Juanjo), q.e.p.d. - Duncan y Andrea Dub y sus hijos Juan Inés y Julia despiden a su amigo y acompañan a Clara, Male, Clari, Manu, Segun y toda la familia con mucho cariño.

ARAYA, Juan José. - Eduardo A. Llorente y familia participan el fallecimiento del querido Juanjo y acompañan en su dolor a Juanqui y todos los Araya.

ARAYA, Juan José, q.e.p.d., falleció el 26-8-2024. - Susy Alberdi y sus hijos Dolores, Juan Cruz, Pablo e Ignacio y sus familias acompañan a Clarita y los chicos, Marcela, Juanqui y Sol con mucho cariño y gran

BEDOYA, Jorge Manuel. g.e.p.d., falleció el 27-8-2024. -Su esposa Ofelia Manzi, sus hijos del corazón Eduardo y Cecilia, Javier y Diego Grosz, sus hermanos Roberto y Norma y Daniel (a.), nietos, sobrinos y sobrinos nietos participan su fallecimiento.

CAMINOS, María Josefina (Janina). - Susana Braun, hijos y nietos despiden a la querida prima Janina y abrazan a toda la familia Caminos Braun.

CAMINOS, María Josefina, q.e.p.d. - Joan Croucher, sus hijos Martin, Paula y Sebastian la despiden con sus oraciones, acompañan a sus hijos y nietos con enorme cariño.

CAMINOS BRAUN, Maria Josefina (Janina). - José, Marce y todo el equipo de Groovinads acompaña a Francis Petty y a toda su familia en este momento. Lamentamos profundamente su pérdida.

CAMINOS, María Josefina. -Janina, te vamos a recordar llena de música, tus hermanos Thelma y Jorge Lastra, tu ahijada Julieta y Julio Ball Zavalía, tu sobrino Alejandro y Fernanda Suarez Bidondo y nie-

CAMINOS, Maria Josefina (Janina). - La familia de La Scala de San Telmo despide con mucho cariño a su socia y miembro de la comisión artística, desde su fundación en 1993.

CHRISTE, Jorge Luis, q.e.p.d. - Su hermana Graciela Elena y sus hijas Luciana y Angeles Tagliaferri y demás familiares, lo despiden con amor.

CRESPO, Alberto Jorge, q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a un hermano de la vida. Pionero, creativo y exitoso emprendedor que con Teresita fundaron una espléndida familia a quienes acompañamos con amor. Roberto Alén y Maria Rosa Chiappara y sus hijas Florencia y Soledad.

DI LEO LIRA, José Ramón A. M., Dr., q.e.p.d. - Su hermano Armando F. P. y Libertad Turin, sus sobrinas y sobrino y sobrinos nietos participan con profundo pesar su fallecimiento, recordando su ejemplar vida personal y profesional. Rogando a Dios por su eterno descanso.

FERRECCIO, Ana María. -Querida Ana María, te despedimos con todo nuestro cariño, deseando que descanses en la paz del Señor. Tus sobrinos Ferreccio Llorente y nuestras familias acompañamos a nuestros queridos primos Tomy y Andrea, Ignacio y Marita, Alvaro y Mercedes, y Pedro y Virginia y a sus familias en este triste momento.

FRANKE, Graciela Llauró de. - Los hijos de Margit y Quico Chouhy Aguirre agradecen una oración en su memoria.

LAVAISSE, María Luisa. -Hoy te deseamos el mejor de los descansos. Desde que llegaste como amiga de Irene te convertiste en una hermana para todos con tu alegria, generosidad y tranquilidad para ver la vida. Los hermanos Bader te adoptamos hace 56 años. Te vamos a extrañar.

LAVAISSE, Maria Luisa, 26-8-2024. - Eduardo Zen y Carmen Longa Virasoro, sus hijos y nietos despiden con profundo dolor a una amiga que nos dio tanta alegría y enseñanzas de vida. Rogamos oraciones por su alma buena.

LEANZA, Norma de, q.e.p.d. -María Esther y Juan Carlos Lozano, Diego y Marcela, Mariano y Julia y nietos la despiden con profundo dolor.

LLAURÓ de FRANKE, Graciela. - Su prima Jovita Reynal Llauró abraza con todo cariño a sus hijos y pide oraciones en su memoria.

NAZABAL, Guillermo (Vasco). - Sus amigos Ramiro Hernández Gazcón, Arnaldo Misson, Carlos Nielsen, Gonzalo Ojanguren y Agustín Rébora despiden al Vasco y ruegan una oración en su memoria.

PITTA, Carlos Alberto. q.e.p.d. - Con inmenso dolor Hebe Victoria Lattes Voss y familia despiden a Carlos Alberto, recordando con mucho cariño las cenas después del teatro. Abrazamos a Graciela y a toda la familia.

PITTA, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Víctor Fernández (a.) participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este dificil momento.

ROSSI, Santiago Enrique. q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. -Santi querido, gracias por tanto. Te vamos a extrañar, pero siempre vas a estar con nosotros, con tu alegria, tu entrega, tu empuje, tu energia y tu pasión por la vida. ¡Hasta siempre! Mamá v Tony, Lola v Damián, Mana, Agus, Mili, Nachoy Martina.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Sus tios Rossi Rocca piden oraciones en su memoria.

ROSSI, Santiago Enrique, Dr., falleció el 27-8-2024. - Sus primos Antonio Martin Maya y Mercedes Ravagnan, Maria Teresa Maya y Martin Exequiel González, y Manuel Enrique Maya y Bernardita Dalcol ruegan por su alma, confian en Dios y acompañan a su familia.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Jorge Campbell y el grupo 28 de Vistage acompañan con todo su cariño a Eugenia y sus hijos y ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Jorge y Gloria Fiorito (as.) acompañan a Eugenia y familia en su dolor.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Brisa Servicios y Gestión participa con tristeza su fallecimiento.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. Myriam Levi y su hijo Mariano Cohen acompañan en su dolor a Eugenia, Mili, Agustina, Magdalena, Dolores y Nacho en esta incomprensible pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Nené, Bay, Lulu Sanguinetti y Martin Redrado, Santos y Florencio Moneta lamentan profundamente la partida de Santiago y acompañan a Clara y sus hijos Dolo, Turco, Tommy, Mana y familia en este doloroso momento. Eternamente agradecidos Sapo.

ROSSI, Santiago. - Jorge y Mónica Aufiero participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Eugenia y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - El Sanatorio Otamendi y Medicus S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Santiago Rossi y ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - José y Jorge De All despiden con gran dolor a Santiago y acompañan con profundo pesar a su familia.

ROSSI, Santiago, Dr., falleció el 27-8-2024.- Francisco y Federico Diaz acompañan a la familia Rossi y ruegan una oración en memoria de Santiago.

ROSSI, Santiago. - El Sanatorio Guemes, sus directores y personal lo despiden y acompañan a sus seres queridos en esta irreparable pérdida.

ROSSI, Santiago, Dr., falleció el 27-8-2024.- Mevaterapia S.A. acompaña a la familia Rossi y ruega una oración en memoria de Santiago.

ROSSI, Santiago. - Mariana Saad Awada y Robert Kaufer participan con profundo dolor y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

ROSSI, Santiago, Dr. - Endy y sus hijos Lucas y Guadalupe, Joaquín y Clara, Ary y Florencia e Ignacio Werthein acompañan con profundo dolor a sus hijos Santiago y Matías, su mamá Eugenia, sus hermanas Dolores, Mana, Agustina y Milagros y al querido Nacho con todo cariño en este momento tan triste. Que su memoria sea una bendición.

ROSSI, Santiago, Dr. - Endy Dain y la comisión directiva de la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez acompañan con mucho cariño a la querida familia Rossi en este momento tan triste.

ROSSI, Santiago, Dr. - Querido Santi, te despedimos con inmensa tristeza y gran amor. Fuiste un gran hijo, gran amigo y un grandísimo médico. Tu huella en esta vida ha sido profunda, y pese a la juventud con que partiste tu marca quedará para siempre. Abrazamos a toda la familia, a la queridisima Eugenia, a tus hermanas, a Nacho con el corazón doliente y el alma quebrada. Fafi y Adrián Werthein e

ROSSI, Santiago. - Connie García y Diego Tosi, Agus Garcia y Popa Juliano y Mariano García abrazan fuerte a toda la queridisima Flia. Rossi y despiden a Santiago con cariño y seguros de que la Virgen lo ha recibido en sus brazos.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - Estela y Gustavo García y Flia. acompañan con cariño a Eugenia, Antonio, Dolores, Damián, Magdalena, Agustina, Milagros, Ignacio y a toda su familia en este triste momento por su partida.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - Rogelio Frigerio, Victoria Costoya y sus hijos Máximo y Delfina, despiden a Santi con gran cariño y acompañan a Agus, Roque y familia en este triste momento.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Despedimos a Santiago con todo nuestro cariño y amor, rezando oraciones en su querida memoria. Acompañamos a Eugenia, Nacho, Santiago Enzo, Matías Jesús y sus familias con un afectuoso abrazo de Graciela, Gonzalo, Belén, Augusto y Julio Rovegno.

## Kiczka habría distribuido 603 fotos de menores

MISIONES. El legislador es buscado por la difusión de imágenes de pornografía infantil

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

La investigación se conoció como Operación Guardianes Digitales por la Niñez. El de 28 febrero pasado, detectives de la Policía Federal Argentina hicieron allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en Pilar, La Matanza, en Tucumán, y en la ciudad de Apósteles, Misiones. Ese último procedimiento tuvo una derivación escandalosa: el diputado Germán Kiczka, del partido Activar, aliado a La Libertad Avanza, habría distribuido 603 fotos y videos con contenido de abuso infantil.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El legislador provincial Kiczka y su hermano Sebastián están prófugos de la Justicia de Misiones y pesa sobre ellos una orden de captura internacional. Anteayer, el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina publicó las circulares rojas, solicitud dirigida a las fuerzas del orden de fuente con acceso al expediente. todo el mundo para localizar y detener a una persona en espera de su extradición o entrega.

El magistrado Miguel Ángel Faría, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Apóstoles, firmó la orden de captura del diputado Kiczka, que la semana pasada fue desaforado por la Legislatura provincial.

El magistrado misionero tiene a cargo un desprendimiento del denominado caso Operación Guardianes Digitales por la Niñez, que fue conducido por la fiscal de la ciudad de Buenos Aires Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), e impulsada por una ONG internacional contra la trata infantil, Centro Internacional para Chicos Desaparecidos y Explotados.

"El diputado Kiczka, según lo que se pudo determinar en la investigación, habría distribuido 603 archivos, videos y fotos, con contenido de



Germán Kiczka

ARCHIVO

abuso sexual infantil. En todos los archivos que fueron recuperados se observó a niños y niñas de corta edad. A simple vista se advierte que tienen menos de 13 años. En las imágenes, los víctimas son abusadas de diferentes maneras", sostuvo una

En el operativo en Apóstoles, realizado el 28 de febrero pasado y que estuvo a cargo de la fiscal Dupuy, se secuestraron teléfonos celulares, pendrives y una computadora. Después, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad se envió a la Justicia de Misiones para que analizara esos dispositivos, en los que se encontró más material de abuso infantil", afirmó una fuente judicial.

El jueves pasado la Legislatura misionera aprobó por mayoría el desafuero de Kiczka, una de las principales espadas de Pedro Puerta, líder del partido Activar e hijo de Ramón Puerta, dos veces gobernador y presidente por 48 horas en diciembre de 2001. La medida fue tomada luego de que la Justicia dictara la orden de detención. Desde ese momento, el diputado es intensamente buscado por la policía local, agentes federales y autoridades internacionales.

## "Me mataron en vida", dijo la mujer que denunció a dos rugbiers

MENDOZA. Luego de recibir un escrito de la querella, la Justicia cambió la fecha en la que se analizarán los informes psicológicos y psiquiátricos

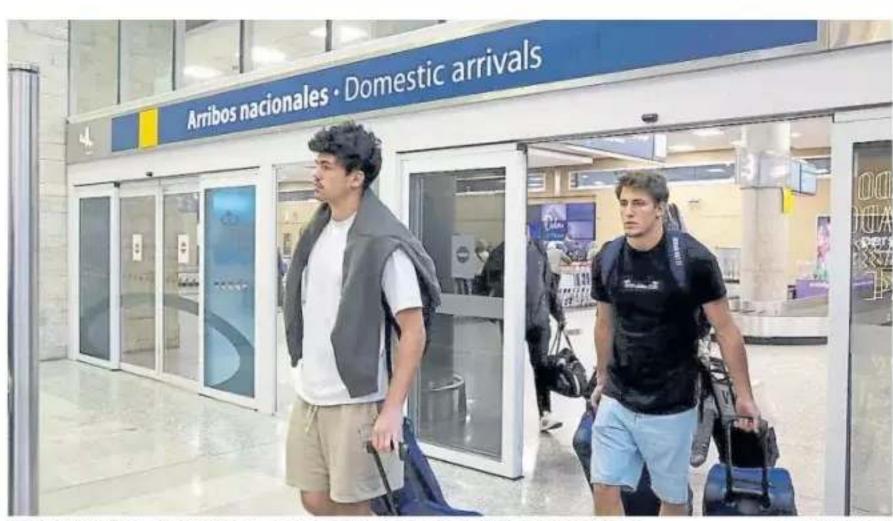

Hugo Auradou y Oscar Jegou, ayer, al llegar a la ciudad de Buenos Aires

ALEJANDRO GUYOT

#### Pablo Mannino

PARA LA NACION

MENDOZA.- La mujer que denunció por violación a los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou no se presentó ante Justicia para avanzar en una audiencia clave: la definición de los informes psicológicos y psiquiátricos. Eso liberó el camino de la defensa, que pidió el sobreseimiento definitivo de los dos jóvenes jugadores del seleccionado galo, que ayer viajaron con destino a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino al Aeroparque Metropolitano.

Aunque no se presentó a la audiencia, la denunciante dejó en las oficinas del Ministerio Público Fiscal una carta donde sostuvo que sufre un "apriete psicológico" que nunca imaginó. "Me mataron en vida" y "me sacaron las ganas de vivir", afirmó. También habló de pasar a un "plano espiritual", una críptica referencia, quizás, a un eventual suicidio.

Tras conocerse públicamente la carta, en la cual la denunciante hizo referencia al abogado de los deportistas, Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de

Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y al Ministerio Público Fiscal, desde los tribunales provinciales dijeron a LA NACION: "Llama la atención un escrito tan íntimo dirigido a las autoridades y no a la familia".

informes psicológicos y psiquiátricos se postergó para el viernes próximo. En tanto, la defensa de los rugbiers hizo la presentación formal del pedido de sobreseimiento. Se espera que la Justicia convoque a todas las partes para tomar una decisión al respecto, por lo que la definición llegaría después del fin de semana.

Semanas atrás, Auradou y Jegou, ambos de 21 años, fueron beneficiados con la libertad condicional, aunque tienen la prohibición de salir de la Argentina hasta que se completen las medidas de prueba.

Tras el pedido de sobreseimiento, a las 14.15, los dos deportistas viajaron a Buenos Aires, donde esperarían la decisión de la Justicia. Pueden seguir el proceso de forma virtual. Explicaron que en Mendoza no pueden hacer "una vida normal" como consecuencia de las fotos que se difundieron.

En la carta, por su parte, la denunciante agradeció con ironía al Ministerio Público Fiscal y afirmó que se "manejó" a la prensa "despiadadamente" con una condena social, "Gracias, Ministerio Público Fiscal, Gracias, Me mataron en La audiencia para definir los vida", afirmó la mujer, que tiene 39 años. Ahora solo resta que los peritos psicólogos y psiquiatras de cada parte y del Cuerpo Médico Forense que analizaron sus rasgos de personalidad expongan las conclusiones ante Darío Nora, el fiscal que adelante lleva la causa.

> La audiencia clave debió hacerse, primero, el viernes pasado, pero la denunciante faltó porque "no se sentía bien ni en condiciones" de afrontar esa medida, según explicaron sus abogados. Se reprogramó para ayer, pero finalmente se postergó para el viernes próximo.

"Está claro que ella tiene sus motivaciones y sentimientos, y todo reviste gravedad, pero lo que tiene que quedar en claro es que acá lo que se investiga es una denuncia por abuso sexual, por lo que se vienen analizando todas las pruebas y actuando en consecuencia", indicaron a LA NACION fuentes judiciales. •

#### www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar

Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

ROSSI, Santiago, Dr. - Daniel Gil y Flia, despiden a Santiago con infinita tristeza, abrazan-

do a su familia.

este triste momento.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. Andrés Werthein y familia acompañan a Nacho y abrazan a su familia con cariño en

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Verónica y Teo, Alejandra y Santi, Francisca y Juan, Josefina y Edu y Julio Menéndez acompañan a Mana y a toda la familia Rossi en estos tristes momentos y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Que el Señor en su infinita misericordia lo tenga a Santiago en el lugar que siem-

pre le tuvo reservado.

ROSSI, Santiago. - Eduardo y Cecilia Caballero, hijos y nietos acompañan a la familia con cariño y el mejor recuerdo del inolvidable Santiago.

Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Con enorme tristeza despedimos a Santi y abrazamos a toda la familia Rossi en este momento de tanto dolor. Horacio y Eugenia Houssay, junto a sus hijos María Lía, Félix, Anita, Mariano y Carolina.

ROSSI, Santiago Enrique. q.e.p.d. - Juan Vignolo y Marina Martínez de Hoz despiden al Sapo y acompañan a Nacho y familia con mucho cariño.

ROSSI, Santiago Enrique. -Envio todo mi amor a la familia Rossi. Liliane Petcho.

ROSSI, Santiago Enrique, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. -Todos los empleados y compañeros del Grupo Rossi, despiden con mucho cariño, respeto y gratitud al Dr. Santiago Rossi. Acompañamos a su familia, participamos su fallecimiento y rogamos una oración en su memoria.

SAN MARTIN, Victoriano Luis, falleció en San Isidro, el 23-8-2024. - Sus compañeros y amigos de la Promoción 1970 del Colegio De La Salle de Buenos Aires lo despiden con inmenso cariño y dolor. Elevemos una oración por su alma y que Dios de consuelo a su familia. Te recordaremos siem-

SOCIN, Ernesto (Cacho). -Sus amigos Jorge y Rosita Ares, Patricio y María Inés Bolyle, Jorge y Silvia Piaggi, Claudio y Estela Cipriani despiden al amigo de toda la vida y acompañan a Marti y chicos en este triste momento.

SOCIN, Ernesto Luis, falleció el 27-8-2024. - Papi querido, fuiste un ser que irradió amor a todas las personas que conociste y dejaste huella en todos nosotros. Te agradecemos todo tu amor y vivirás eternamente en cada uno. Te amamos, Marti, Marian, Virgi, Vero, Maga, Nano, Sofi, Agus, Lucas, Nico, Luli, Tizi, Valen y Mía.

SOCIN, Ernesto Luis. - Querido Cacho, fuiste como un hermano y sostén en todos los momentos dificiles, te queremos mucho y te vamos a extrañar. Te abrazamos con el corazón. Cristina Rabini, Danilo y Teffy, Flavia y Tati.

SOCIN, Ernesto Luis. - Querido Cacho te despedimos con mucho cariño y recordaremos siempre la gran persona que fuiste y los hermosos momentos compartidos. Violeta y Ricardo Rabini, Mercedes y Jorge Diehl, Marina y Luis ValiaURIBURU, Martin. - Carlos y Cecilia, Santiago y Paula, Juan y Constanza y Diego y Marta de la Vega acompañan a Carolina e hijos con mucho cariño.

YEDLIN de MAUTNER, Renee Leonor, falleció el 27-8-2024. - Sus hijos Vanesa y Nicolás, su nuera Mariana, su nieta Sofia, primos y queridos amigos participan con tristeza del fallecimiento de Renee Leonor Yedlin de Mautner. LA-ZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

Recordatorios

BLAISTEN, Isidoro, falleció el 28-8-2004. - A 20 años de su fallecimiento, Graciela Melgarejo lo recuerda con el amor, el respeto y la admiración de siempre y ruega una oración en su memoria.

CIANCIA, Alberto Osvaldo, Dr. - A tres años de tu partida, tu esposa, hijas y nietos te recuerdan con amor.

REY de REY, Susana Catalina, q.e.p.d., falleció el 28-8-2016. - Mi querida Susy, un nuevo año sin tu presencia fisica, aunque siempre presente en los pensamientos y en los recuerdos de tu familia, de tus amigos y en particular de tu esposo que siempre le agradece a Dios haber tenido el privilegio de compartir toda una vida contigo, creando una familia educada en valores de amor, solidaridad, responsabilidad y compromiso. Te extrafiamos mucho y solo nos consuela el saber que estas en la casa de nuestro Señor Dios, de quien fuiste devota y fiel

discipula.

LA NACION | MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

OPINIÓN | 29

## **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

MARAÑAS LEGALES. La violación regular de la Constitución a través de decretos de contenido legislativo conmueve el edificio institucional de un país, genera incertidumbre y traba el desarrollo

Sin previsibilidad, no hay seguridad jurídica y desaparece el Estado de Derecho



-PARA LA NACION-

l maestro Germán Bidart Campos afirmaba que "la Constitución escrita de un Estado democrático es un sistema normativo que tiene fuerza obligatoria y vinculante; es decir, que reviste naturaleza de norma jurídica y no un mero carácter declarativo u orientativo". Esta doctrina se conoce como "la fuerza normativa de la Constitución" y tuvo nacimiento en la Alemania de 1959 de la mano de autores como Konrad Hesse y Peter Häberle. Al ser la Constitución un instrumento de orden público no puede verse desvirtuada por las normas inferiores que requiera para su aplicación. La Constitución y los derechos que defiende no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Debe seguirse de manera absoluta el gradiente que contempla el artículo 31 de la Constitución Nacional (CN).

Esta teoría es interesante cuando se analiza el concepto de nulidad absoluta e insanable, que los constituyentes incorporaron únicamente en tres situaciones extremas: arts. 29, 39 y 99 inc. 3. El primero de ellos (art. 29) califica como insanablemente nulos aquellos actos que otorguen facultades extraordinarias o la suma del poder público. El segundo (art. 36) califica de insanablemente nulos a los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. El tercero (art. 99 inc. 3) habla de los tristemente célebres DNU, advirtiendo que "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de caracter legislativo". Estas disposiciones no pueden ser alteradas por ninguna lev infraconstitucional. Los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) deben dictar normas y ejecutar actos del modo que la Constitución manda, sin que exista margen de discrecionalidad. Esta puede generar arbitrariedad que es una de las causales para interponer un recurso extraordinario de inconstitucionalidad.

Esto puede ser fácilmente entendible: imaginemos por un instante que, mediante un DNU, un presidente decide cerrar el Congreso de un día para otro. Es decir que una autoridad constituida asume facultades y accede a cierto poder mediante un hecho de fuerza: ¿qué sucede con las normas y actos dictados durante el ejercicio de ese poder fraudulento? Si la Constitución considera nulo el acto de toma del poder, también deben ser nulos los actos que se hagan en ejercicio de ese poder fraudulento.

Esto viene a cuento particularmente luego de lo sucedido en las últimas semanas, con el DNU por el cual el PE incrementó los gastos reservados de la SIDE y el anunciado veto del Gobierno a la ley de reajuste de haberes jubilatorios sancionada por el Senado, medidas con las cuales el Ejecutivo avanza sobre el papel del Legislativo.

Cuando un presidente emite una disposición de carácter legislativo y usurpa facultades que la soberanía popular no le otorgó, dicta actos nulos, cuyas consecuencias deben también considerarse nulas. Una disposición de carácter legislativo dictada por el Poder Ejecutivo no debe producir efectos. Por lo tanto, la anulación que realice el Congreso de estos decretos tendrá efecto retroactivo y no implicará simplemente una derogación a futuro.

Hay parte de la doctrina que entiende que a partir de la sanción de la ley 26.122 (reglamentaria de la Comisión Bicameral de control de los decretos de contenido legislativo que fuera sancionada cuando Cristina Kirchner se desempeñaba como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado), en virtud de su artículo 24, quedan a salvo los derechos adquiridos durante la vigencia del DNU. La ley 26.122 es como las harinas, todos la critican, pero nadie deja de usarla. Parte de esta doctrina sostiene que, aunque no nos guste, es la ley vigente y el Congreso debe cumplirla. El presidente actual había prometido modificar esta ley durante la campaña electoral, pero cuando ganó la elección y asumió la presidencia de la Nación, olvidó la promesa...

Recordemos que en su artículo 24 la ley 26.122 se vuelve más peligrosa, porque contradice a la Constitución al requerir el rechazo del DNU por ambas cámaras del Congreso. En consecuencia, resulta más fácil legislar por decreto que hacerlo por el procedimiento de formación y sanción de leyes que contempla la CN (arts. 77 a 84). El art. 82 de la CN dice que la voluntad de cada cámara debe manifestarse expresamente y que se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta. Por lo tanto, el silencio de una cámara no puede ser utilizado para permitir la vigencia de una disposición legislativa emanada del Poder Ejecutivo. Como no existe un plazo para que las cámaras se pronuncien, el mero transcurso del tiempo asegura la vigencia de la norma y así se infringe la norma mencionada que prohíbe la sanción de leyes por el mero paso del tiempo.

De lo que podemos estar seguros es de que este fárrago doctrinario es consecuencia de la utilización desordenada de disposiciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Las reglas constitucionales muchas veces frenan, bloquean, limitan y restringen, pero también son ordenadoras, hacen más eficientes a los sistemas, especializan el trabajo. Así es como impulsan la realización de todo tipo de actividades. Cuando los argentinos enten-

damos que es más eficaz cumplir una ley justa que incumplirla quizás tengamos desarrollo económico. Mientras tanto vamos a seguir insultándonos recíprocamente y costeando caros litigios que solo sirven para hacernos perder recursos. La previsibilidad impulsa la realización de los más variados emprendimientos y acciones porque da contenido a un principio fundamental que ilumina a un Estado de Derecho, el postulado de seguridad jurídica.

Afortunadamente desde 1983 no se han producido golpes de Estado en nuestro país. Sin embargo, la violación regular de la ley fundamental, por ejemplo, a través del dictado de decretos de contenido legislativo sin respetar los límites estrictos que ella prevé genera el fenómeno que hemos dado en denominar: "microgolpes de Estado", su efecto no conmueve el edificio institucional de modo inmediato como ocurre con los golpes de Estado, pero va produciendo poco a poco el desmoronamiento del sistema instituido previsto en la CN.

Christian Cao, con quien coincidimos (en un artículo que publicó LA NACION el 25 de agosto), señala que "la reciente sanción legislativa del nuevo índice de movilidad jubilatoria nos hace recordar las advertencias del Presidente a su oposición: "gobernar a puro veto" porque-en su mirada-la propuesta desequilibraría las cuentas fiscales. Se potencia el conflicto de poderes entre el Presidente y el Congreso de la Nación de incalculables dimensiones. Es cierto que el veto presidencial forma parte del proceso de formación y sanción de las leyes previsto en la Constitución, e implica un desacuerdo con la iniciativa congresional fundado en la conveniencia, la oportunidad o incluso en su control preventivo de constitucionalidad".

El debate es si vamos a aceptar que la realidad se imponga al derecho, o si creemos que los ciudadanos, mediante el uso de la razón y el entendimiento, podemos intentar ordenar la realidad muchas veces caótica que se nos presenta, para vivir con orden y justicia. Si no tendremos una anarquía paralizante en la que los actos de quienes ocupan los poderes políticos son cambiantes, contradictorios y desordenan el devenir al romper la continuidad constitucional, que es la meta fundamental en la construcción de una república. Estado y constitución son las dos partes esenciales de una república; sin ellas esta desaparece.

Sabsay, profesor titular y director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional (UBA); Fernández Arrojo, especialista en Derecho Constitucional (UBA, Austral)



## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## El veto a la ley de movilidad jubilatoria

Constituye una irresponsabilidad aumentar partidas presupuestarias sin determinar de dónde saldrán esos recursos adicionales

on una muy amplia mayoria, el Senado aprobó para su san-✓ ción el proyecto de ley que introduce cambios en los niveles y procedimientos de ajustes de los haberes jubilatorios y que contaba ya con media sanción de la Cámara baja.

Las cuestiones relevantes de la norma aprobada son las siguientes:

- Se incrementan con base en el mes de abril de 2024 los haberes previsionales para recuperar la diferencia entre el ajuste otorgado en el primer trimestrey la variación del índice de precios al consumidor, equivalente a 8,1 puntos. Se recupera así la pérdida de poder adquisitivo del primer trimestre.
- Se introduce una cláusula gatillo anual, por aplicarse cada marzo, por la cual si el índice de salarios (Ripte) subiese más que el índice de precios al consumidor (IPC), los haberes se aumentarán adicionalmente en la mitad de esa diferencia porcentual. Esta cláusula no es simétrica. Si el Ripte es menor que el IPC, no habrá deducción.
- Se dispone que el haber mínimo no podrá ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto, algo que actualmente equivaldría a 317.704 pesos. Esto implica un aumento, ya que en julio el haber mínimo fue de 215.580,82 pesos, que sumados al bono de 70.000 pesos llegan a 285.580,82 pesos.

El costo fiscal calculado representa el 0,45% del PBI para 2024, pero podría alcanzar el 2% del PBI según resulten las cláusulas de ajuste que se establecieron. La ley aprobada por el Congreso no incluyó ninguna disposición para compensar o cubrir ese impacto fiscal.

Sinduda, para la aprobación de esta ley traccionaron la oposición kirchnerista y una izquierda dispuesta a poner trabas en la rueda con un deseo in pectore de ver fracasar al Gobierno. Pero el voto positivo tuvo también la adhesión de legisladores de espacios

que habían evitado hasta ahora entorpecer las reformas encaradas por el presidente Javier Milei.

El propósito y las consecuencias de los cambios introducidos por esta ley constituyen uno de esos casos en los que resulta difícil explicar y comprender que hay perjuicios económicos y sociales indirectos, además de los beneficios directos, que son más claramente perceptibles y emocionalmente sensibles. ¿Quién no apoyaría un aumento a los jubilados que les permita recuperar e incrementar su poder adquisitivo? Pero el legis-

El impacto fiscal de los cambios introducidos en la nueva ley de movilidad es sensible y pone en riesgo el proceso de reducción de la inflación

lador debe sopesar en su decisión el hecho de que esa misma asignación de fondos debe detraerse de otros destinos también sensibles.

Hay un sinnúmero de necesidades en la sociedad que esperan una mayor ayuda estatal. La mirada a cada una de ellas produce consternación y la imposibilidad de resolverlas genera un sentimiento de rebeldía. Pero el Gobierno no solo no tiene plata, sino que heredó un déficit que ha sido imprescindible corregir con urgencia y sin delicadeza para no caer en la catástrofe económica y social de la hiperinflación y el default. Debe bajarse el gasto público improductivo, así como eliminar subsidios y combatir la corrupción. Esto exige tiempo. Mientras tanto, todo nuevo gasto requerirá aumentar impuestos o emitir dinero. Esta última alternativa ha si-

do la usualmente elegida en el pasado argentino, provocando inflación y generando crisis recurrentes, estancamientoypobreza. La opción electoral ciudadana apuntó a salir definitivamente de este círculo vicioso.

El impacto fiscal de los cambios introducidos en la nueva ley de movilidad jubilatoria es sensible y pone seriamente en riesgo el proceso de reducción de la inflación. Esto debería haber sido comprendido y priorizado por aquellos legisladores que prefieren el éxito antes que el fracaso del programa de estabilización en marcha. Ya sabemos cómo actúan muchos de quienes solo piensan en aumentarse las dietas y en buscar el aplausofácil de quienes, lamentablemente, padecen hoy privaciones sin que esté claro para ellos que cejar en el esfuerzo invalidará mucho de lo que ya conseguimos. El incremento que tuvo el riesgo país cuando se conoció la aprobación en el Senado es más que demostrativo de la evaluación realizada por analistas internacionales.

Los legisladores kirchneristas que votaron esta ley deberían recordar que, siendo presidenta de la Nación, Cristina Kirchner vetó en 2010 una ley que imponía el 82% móvil para los haberes jubilatorios, al interpretar que se trataba de una "ley de quiebra" y que no podía permitir "que se desfinancie el Estado". La irresponsabilidad de este sector político, por lo visto, se multiplica cuando le toca desempeñar el rol de oposición, aunque buena parte del actual desfinanciamiento del sistema previsional guarda relación con las medidas de excepción de los gobiernos kirchneristas que permitieron que un gran número de personas accedieran a la jubilación sin haber hecho los aportes necesarios.

El veto presidencial es comprensible, aunque su anuncio debió haber omitido adjetivos innecesariamente agresivos y concentrarse en la explicación de las razones de aplicarlo.

## Corrupción explícita

n la provincia de La Rioja, un → lento trámite sucesorio sirvió gonzoso desempeño de la jueza que presidía la Cámara IV en lo Civil, Comercial y de Minas. La intención de dilatar la causa en tribunales estaba clara. En ocasión de haber ido a buscar a la jueza, Norma Abate de Mazzucchelli, para pedirle explicaciones por las demoras, Manuela Saavedra fue invitada por la magistrada a pasar a su despacho, instancia que registró mediante una cámara oculta.

La jueza, con 30 años de desempeño en los tribunales provinciales y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, explicaba a Saavedra: "No me gusta tener cosas demoradas...Mesensibilizan mucho el dolor y la preocupación de la gente". A

partir de que conocía al causante de la sucesión, prometió realizar algo así como una excepción, un favor. Refiriéndose a sí misma como una jueza decenteydecarrera, se lamentó por lo magro de su salario y preguntó: "¿Cómo creés que se puede vivir con eso?".

Esamismatarde, la jueza se apersonó en el lugar de trabajo de Saavedra y le anunció que al día siguiente podria tener resuelto el tema, pero que eso tendría un costo. Al presentarse para retirar la documentación en el despacho de la magistrada, Saavedra seenteró de que los honorarios que la jueza iba a regular para la abogada de la sucesión serían cobrados por ella. Comenzó pidiendo 8 millones, para reducirlos luego a 5 y terminar preguntando a Saavedra cuánto era lo que ella podía efectivamente pagar.

Con el mismo descaro con el que pidió la coima, la jueza presentó su renuncia. El Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó su dimisión. De haberle sido aceptada, le hubiera permitido comenzar a percibir un suculento haber jubilatorio. Sometida, pues, a un jury de enjuiciamiento en la Asociación de Magistrados, fue finalmente destituida por mal desempeño, conducta lesiva para los intereses de la sociedad e indignidad moral.

Desterrar la corrupción enquistada en distintos estamentos presupone que los magistrados sean probos y dignos de la confianza ciudadana. Superar temores y denunciar anomalías debe ser el compromiso de todos para que la seguridad jurídica prevalezca y permita separar a quienes ultrajan la magistratura.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

#### Procorrupción

Declarar estar a favor de la corrupción, ser "procorrupción", ¿no es apología del delito? ¿No debería el individuo que lo declara ser denunciado ante la Justicia? Mayra Arena ha declarado serlo. ¿Vamos a dejar que lo que ella afirme quede como una verdad revelada? Seguramente su amplio CV la autoriza a hacer tan tétrica declaración sobre un delito que ha dejado muchos muertos en nuestro país. Patricia Connolly DNI 5.333.461

Justicia y política

Carlos Pagni explicó todo lo que implica una compleja negociación del gobierno actual con todo el arco de la casta política a fin de proveer las vacantes en los más altos cargos del Poder Judicial de la Nación. Al respecto, vale la pena recordar al egregio jurista Francesco Ferrara, quien enseña que "cuando la política entra por la puerta del tribunal; la justicia sale por la ventana".

Jorge Ure DNI 4.754.987

#### Contrasentido

Leo en La Nacion que Lázaro Báez recibió una nueva condena, la cuarta, a cuatro años y medio de cárcel, por lavado de dinero. Actualmente cumple sus penas anteriores en su hogar. ¿No es un contrasentido judicial permitir que cumpla su arresto domiciliario en una cómoda y amplia propiedad adquirida seguramente con el producto de las maniobras corruptas por las que ha sido condenado?

Adrián Blanco DNI17.199.272

llegalidad y venganza

El término "genocidas", tan utilizado en los medios para referirse al otro grupo de jóvenes -ahora ancianos- que se enfrentaron a muerte en los años 70, es parte del lenguaje con que se ha revestido el relato intencionadamente falso de nuestra historia. El genocidio es un delito reservado a la destrucción de la identidad de un grupo nacional por razones étnicas, raciales o religiosas (art. 7, Estatuto de Roma). El de "lesa humanidad", en cambio, es el que se comete en el marco de un ataque indiscriminado contra la población civil. El relato del castrokirchnerismo pretendió durante veinte años instalar que nuestras FF.AA. realizaron los combates contra el terrorismo con esos fines. Pero la verdad histórica, extraída de las crónicas periodísticas de entonces e incluso de los más de 365 libros escritos por miembros o partidarios de las propias organizaciones guerrilleras, demuestra que los abatidos fueron en su

casi totalidad combatientes entrenados por ellas. Algunos-no todos-de los que se enfrentaron en aquellos años cometieron atrocidades. Quizá sea justo que sus autores o quienes los enviaron estén presos, pero cualquiera que lea la Constitución sabe que lo están en forma ilegal. Solo a los más débiles se los ha vuelto a juzgar prescindiendo de sus garantias, mientras que todos aquellos, los de uno y otro bando, fueron perdonados definitivamente por leyes del Congreso. Las juntas militares de entonces decidieron apartarse de la ley tras el fracaso de las instituciones civiles, recordando-como se dijo en la sentencia de la causa 13/84-que estábamos ante una guerra revolucionaria. ¿Qué razón tienen ahora políticos, fiscales y jueces para apartarse de lo que dispone la ley? Firmenich y las jerarquías guerrilleras libres e indemnizados, y subtenientes y cabos de todas nuestras fuerzas presos, tras el negocio incesante de las indemnizaciones. ¿Cómo permiten sentar precedentes judiciales de discriminación en el país que nació bajo el principio de la igualdad ante la ley? Cincuenta años después de los hechos no hay Justicia, solo ilegalidad, venganza y cobardía. Ricardo Saint Jean DNI10.924.885

Las CERA

Interesado en las cuentas especiales de regularización de activos (CERA), consulté al agente de cuentas del banco del que soy cliente. Allí me dio todas las explicaciones y aclaró todas mis dudas. Pero me dejó bien en claro que las cuentas CERA solo pueden ser unipersonales del titular, sin que este pueda asociar cotitulares. Es decir, ante el fallecimiento del titular, sus derechohabientes deberán aguardar los dos o tres años que demanda habitualmente un trámite civil sucesorio

#### En la Red

FACEBOOK Adiós al efectivo. Cada vez hay más pagos hechos con códigos QR



"Es la mejor opción, hace 2 años me manejo así, utilizo muy poco el billete" Julio César Pérez

"El problema de la cantidad de billetes se solucionaria imprimiendo billetes de mayor valor" Ethel Judith Canessa

"Eso se va dando a medida que la tecnología avanza" Dario Farias

OPINIÓN | 31 LA NACION | MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

para poder disponer de esos fondos. De ninguna manera abriré una cuenta CERA en estas condiciones. Entiendo que el Gobierno, públicamente interesado en esta pauta financiera para la mejora de su plan económico, debería facilitar esta operatoria, dar las garantías correspondientes y hasta estudiar un porcentaje adecuado de intereses mientras los fondos estén depositados. José Luis Lupi DNI8.474.884

#### Abrazos

En 2019, en una carta de lector, resalté nuestra "deshumanización" debido al desenfrenado auge de las redes sociales. Actualmente, potenciado el avance tecnológico más la IA, se han perdido mucho las relaciones y/o contactos humanos (familiares, solidarios, sociales, educativos, deportivos, culturales, etc.). Hasta los políticos gobiernan y/o compiten "vía Twitter", ocultando sus rostros y emociones. En abril de 2024 nos visitó la licenciada Marian Rojas Estapé, psiquiatra española cuyos libros brindan herramientas para manejar el estrés y el placer instantáneo, lograr el bienestar emocional y la desintoxicación digital, y en los que se refiere a la oxitocina (hormona del amor, empatía y abrazos). En los últimos meses, casualmente, he experimentado los generosos y beneficiosos efectos corporales y anímicos en la cultura del abrazo, afectos y besos. Me he reencontrado con viejos amigos y familiares a los que no veía desde hacía mucho tiempo, generando alegrías y emociones compartidas. Pero, lo más llamativo y, diría, hasta inaceptable fue que la mayoría de esas muestras de afecto (besos y abrazos) se manifestaron en los tramos finales del "tren bala de la vida" de familiares y amistades. Creo que, sin olvidar las pérdidas dolorosas, todavía estamos a tiempo de reflotar nuestras relaciones humanas. Entre los consejos de la licenciada Rojas Estapé se destacan: 1) abrazar ocho segundos, ocho veces al día, eleva la oxitocina, baja el estrés y eleva el bienestar; 2) desintoxicarnos del cortísol y del placer instantáneo; 3) pensamientos positivos; 4) abrir el corazón a las personas "vitamina" (aquellas que nos inspiran y animan, y cuya presencia nos reconforta) y desechar a las tóxicas. Conclusión: la terapia del "abrazo diario" (solo un minuto) es invalorable para nuestro bienestar y nos puede salvar la vida.

Marcos A. Machado marcos53arg@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

#### PARECIDOS PERO DIFERENTES

## Nacionalpopulismo y fascismo

Javier Cercas

PARA LA NACION-

MADRID n los últimos años, personas relevantes -desde el histo-hasta Madeleine Albright, exsecretaria de Estado norteamericana-han identificado nacionalpopulismo y fascismo. Discrepo.

El nacionalpopulismo es un movimiento político que se extendió por Occidente a raíz de la crisis de 2008, como el fascismo lo hizo a raíz de la crisis de 1929. Ambos se han manifestado de forma distinta en cada país: igual que no eran iguales el fascismo italiano, el nazismo alemán o el falangismo español, no son lo mismo Trump, el Brexit o Puigdemont (o Le Pen, Orban o Salvini). El líder indiscutido del fascismo fue Hitler; el líder visible del nacionalpopulismo, Putin (y el no tan visible Xi Jinping): él apoyó la llegada al poder de Trump, el Brexit y el otoño catalán de 2017, financió a Le Pen y Salvini, y es uña y carne con Orban.

La historia nunca se repite exactamente, pero, como los seres humanos no paramos de cometer los mismos errores, siempre se repite con máscaras diversas; así, el nacionalpopulismo es una máscara posmoderna del fascismo. Las similitudes entre ambos son evidentes: la hostilidad a la democracia, el nacionalismo, el uso masivo de la mentira; no menos evidentes son sus diferencias. La más notoria: el fascismo usó por sistema la violencia como instrumento político; no así el nacionalpopulismo (o no en Europa, hasta la guerra de Ucrania).

Pero la diferencia fundamental es otra. El fascismo surgió en un momento de enorme descrédito de la democracia, y de ahí

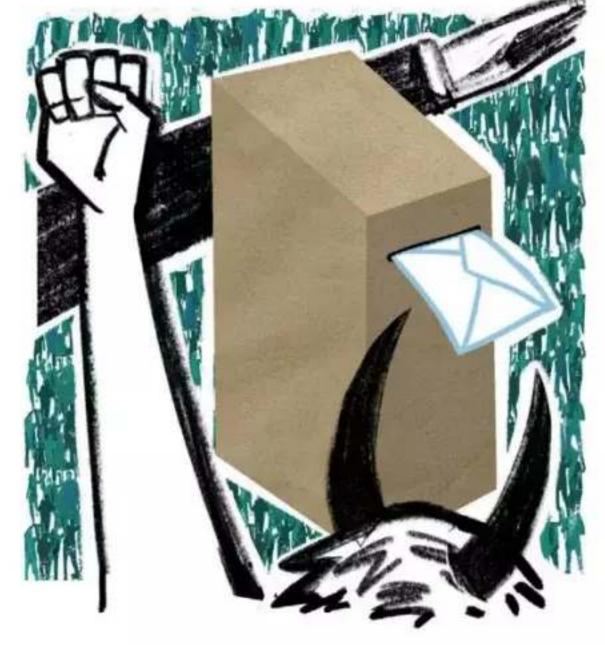

que se propusiera abiertamente aplastarla; el momento del nacionalpopulismo es distinto. En un macroestudio realizado por World Values Survey, el 91,6% de las personas interrogadas en todo el mundo afirmaban que la democracia era un buen método de gobernar su país, lo que significa que, como ha escrito David van Reybrouck, "la parte de la población mundial favorable al concepto de democracia nunca ha sido tan elevada como en nuestros días".

En vista de lo anterior, el nacionalpopulismo ha desarrollado una forma de agresión a la democracia opuesta a la del fascismo: se trata de atacar la democracia en nombre de la democracia. Esto puede hacerse socavando las instituciones, pero también de formas menos sutiles. Quienes asaltaron el Capitolio de Washington en 2021 nada tenían que ver con quienes asaltaron el Congreso de Madrid en 1981 (estos querían acabar a las claras con la democracia, mientras que aquellos gritaban que les devolvieran la democracia que, según Trump, les estaban robando), y los secesionistas catalanes que en septiembre de 2017 pulverizaron el Estatut e hicieron trizas la Constitución decían practicar la democracia radical. Esa es la

diferencia más destacada entre fascismo y nacionalpopulismo: el primero descree explícitamente de la democracia y la ataca de manera frontal y desde fuera; el segundo finge creer en la democracia para atacarla desde dentro, destruyendo el Estado de Derecho, que es la base de la democracia.

Fascismo y nacionalpopulismo se parecen mucho en el fondo, pero en la forma son opuestos, y en política, como en casi todo, la forma es inseparable del fondo. Identificar sin más fascismo y nacionalpopulismo no sirve para derrotar a este: impide hacerlo, igual que un mal diagnóstico impide curar una enfermedad.

Dieciséis años después de la eclosión del fascismo, la Segunda Guerra Mundial lo derrotó en lo esencial; 16 años después de su eclosión, el nacionalpopulismo todavía sigue aquí. Por supuesto, es preferible seguir lidiando con él que cargar con 50 millones de muertos, pero deberíamos encontrar cuanto antes su antídoto: mientras no lo encontremos, el nacional populismo es peor que el fascismo. O quizá ya hemos encontrado su antídoto y no hemos sabido aplicarlo. El antídoto no puede consistir en fomentar la enfermedad (como hemos hecho en Cataluña, donde, gracias a la amnistía, los secesionistas siguen convencidos de que en 2017 defendieron la democracia); consiste en demostrar que sus soluciones son un timo y en mejorar la vida de la gente de la única forma conocida: fortaleciendo la democracia, que es el otro nombre del Estado de Derecho. En nuestras manos está.© El País, SLU

#### POLÍTICA INTERNACIONAL

## Kiev suspira a cada elección occidental

Oscar A. Moscariello

PARA LA NACION-

iempre que se abren las urnas en Occidente, surge la cuestión de saber si los resultados electorales mantienen o diluyen el apoyo a Ucrania. Es una pregunta esencial, pues de ella dependen en gran medida la paz mundial y la continuidad de un orden internacional basado

El interrogante más impor- nuar financiando a Ucrania. tante se plantea obviamente en los Estados Unidos, el principal aliado militar y financiero de los ucranianos, especialmente después de lo acontecido en Venezuela. Y más ahora, cuando la irrupción de Kamala Harris como candidata a presidente por los demócratas pone en duda la certeza del triunfo de Trump. líder de un partido aislacionista que quiere reducir la política exterior a la defensa de Israel y a la Trump estaría trabajando van contraofensiva a China.

Recordemos que, para analizar y actuar en el mundo, la partitura de Trump siempre ha sido marcadamente empresarial. Es de la naturaleza de este candida-

to hacer negocios, y no tanto celebrar tratados. Así, en caso de ser elegido, debería usar los 175.000 millones de dólares inyectados en Ucrania como arma negociadora. Para forzar a Kiev a sentarse a la mesa con los rusos, bajo pena de cortar los fondos. Para obligar igualmente a los rusos a comparecer, bajo pena de conti-

Pero esto ni siquiera representa un punto particularmente sensible, dado que la historia está llena de simulacros de negociaciones que poco o nada produjeron. El problema es que, para convencer a las opiniones públicas y a los medios, cualquier espectáculo diplomático tendrá que producir al menos un principio de acuerdo. Y los términos en los que el equipo de completamente en contra de la acción de Occidente en los últimos años, ya que implicarían la pérdida de territorio ucraniano y el no ingreso del país en la OTAN. Pensemos en una imagen

futbolística: sería como si el jugador más poderoso en el campo del equipo occidental comenzara, de repente, a patear contra su propio arco.

La elección del candidato republicano a vicepresidente también fue recibida con cautela en Europa, mientras que motivó palabras de agrado en Moscú. No es una cuestión menor, dado que en el primer mandato de Trump su vicepresidente Mike Pence fue el principal interlocutor con los poderes europeos. El nombre de J. D. Vance fue descrito por diplomáticos europeos como "un desastre para Ucrania", recordando por ejemplo que, cuando asistió como senador a la Conferencia de Seguridad de Múnich, se negó a participar en una reunión con Zelensky porque, palabras del propio Vance, "no iba a aprender nada nuevo".

Los vientos europeos tampoco parecen soplar a favor de la causa ucraniana. La gran favorita para ganar las elecciones presiden- Politólogo, secretario general PDP ciales francesas de 2027, Mari-

ne Le Pen, ha dejado de lado las medidas rusófilas que tradicionalmente formaban parte de su programa nacionalista. Sin embargo, ya ha dejado claro que no apoya las ideas de Macron sobre Ucrania, rechazando con particular vehemencia la posibilidad de enviar tropas para combatir.

La solución para la guerra solo puede ser política. Y sin avances determinantes en el campo de batalla, puede llegar antes de lo esperado y cambiar las expectativas de aquellos que anticipaban otra guerra larga, sin vencidos ni vencedores. Ahora, atención a la historia: una paz que capitula ante los intereses beligerantes nunca es una paz duradera. La posición de la Argentina con relación a Ucrania será una decisión que navega entre el respaldo que el presidente Milei ha expresado a Zelensky y la empatía con Trump en caso de que se convierta en el sucesor de Biden.

y exembajador en Portugal

www.miclub.lanacion.com.ar

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## Instrucciones para cumplir un sueño

Ariel Torres

LA NACION-

ba a escribirle esto a una persona queridísima, como respuesta L a una pregunta que me hizo hace poco y que, en el momento, por la magnitud del asunto, me dejó sin palabras; cosa nada fácil, anoto al margen.

Queda súper bien sostener que importan más las preguntas que las respuestas. Puede ser, pero uno quiere respuestas. La vida es, entre otras cosas, buscar respuestas. Les adelanto, sin embargo, que la mayoría nunca llega. Ocurre en cambio que ciertas preguntas dejan de importarnos (el qué dirán, por ejemplo) y empiezan a aparecer respuestas para preguntas que nunca se nos habían ocurrido. Muchas duelen terriblemente. Al final, la vida es toda la respuesta que necesitamos.

Se le atribuye a Mark Twain haber dicho que los dos días más importantes en la vida de una persona son el día de su nacimiento y el día en que descubre por qué nació. Twain no parece haber escrito algo así y todo indica que se le ocurrió a Taylor Hartman, autor de libros de autoayuda y de un de test de personalidad que se considera cualquier cosa menos científico. Pero es cierto que la revelación de para qué vinimos a este mundo, si acaso ocurre,

es una divisoria de aguas. Hartman añade que hay un tercer momento cumbre, cuando nos damos cuenta de cómo podemos contribuir con el don que se nos ha concedido. De acá al concepto japonés del ikigai hay un centímetro y monedas.

Sea Twain, Hartman o Mieko Kamiya, el erudito japonés que puso sobre la mesa el ikigai en 1966, el caso es que esto de descubrirnos es solo el principio. En el camino quedan muchos contratiempos y disgustos, todo labrado con uno de los estados más abrumadores que conoce el alma: la incertidumbre. Tan dolorosa es que ni siquiera sabemos si calificarla de emoción, sentimiento, situación o circunstancia. Pero desde Antígona y Polinices para acá, la vergüenza pública y la incertidumbre son peores que la muerte.

El ikigai, que me parece el concepto más sólido o el más completo, se cumple cuando se dan cuatro condiciones. Encontrar algo que amás hacer (Rilke añade, en Cartas a un joven poeta, que es algo que no podés dejar de hacer), que además hacés bien, que el mundo necesita y por lo que

podrían pagarte. Redondito y cierto. Las redes sociales están hasta el tope de motivadores diagramas de Venn que describen el ikigai.

Algunas cosas incómodas que no aclaran, sin embargo. Primero (y en muchos casos, sobre todo), descubrirse no es ni fácil ni divertido ni agradable ni revelador ni satori ni nada. Depende de lo que descubras, para ponerlo simple. A los 10 años aprendí para qué había venido. Para escribir. No había ni una astilla de duda acerca de eso. Escribí una no-

Desde Antígona y Polinices para acá, la vergüenza pública y la incertidumbre son peores que la muerte

vela (mala, infantil) a esa edad y como resultado advertí que mi raison d'être iba en rumbo de colisión con las aspiraciones familiares. Ups.

Después: está muy bien lo de que podrían pagarte por eso que amás

hacer, que el mundo necesita (¿lonecesita?) y que te sale bien. Pero ahí es donde el ikigai calla y en el silencio suenan la incertidumbre y la posible vergüenza pública. OK, podrían pagarte por eso. Pero ¿quién, cuándo, cómo? También están desbordadas las redes sociales del embuste épico de que si uno desea mucho algo al final se cumple.

No es verdad. Si estás tratando de cumplir un sueño, sobre todo si es un sueño ikigai, lo que aprendi hasta acá es que hay que hacer las paces con la incertidumbre y crear las condiciones para realizarte. O como dijo Picasso: "La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando".

¿Qué significa crear las condiciones? No bajar los brazos. Aprender y seguir aprendiendo, sobre todo lo difícil, loque requiere más esfuerzo. Practicar, todos los días, varias horas por día; los sueños no se toman vacaciones. Además, no te compares con nadie; todos soñamos. Y mantenete atento, porque no vas a tener mil oportunidades. Van a ser una o dos, y ni esperan ni tienen la costumbre de regresar. El resto es destino. •



#### Detrás del telón

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Mariano Holot

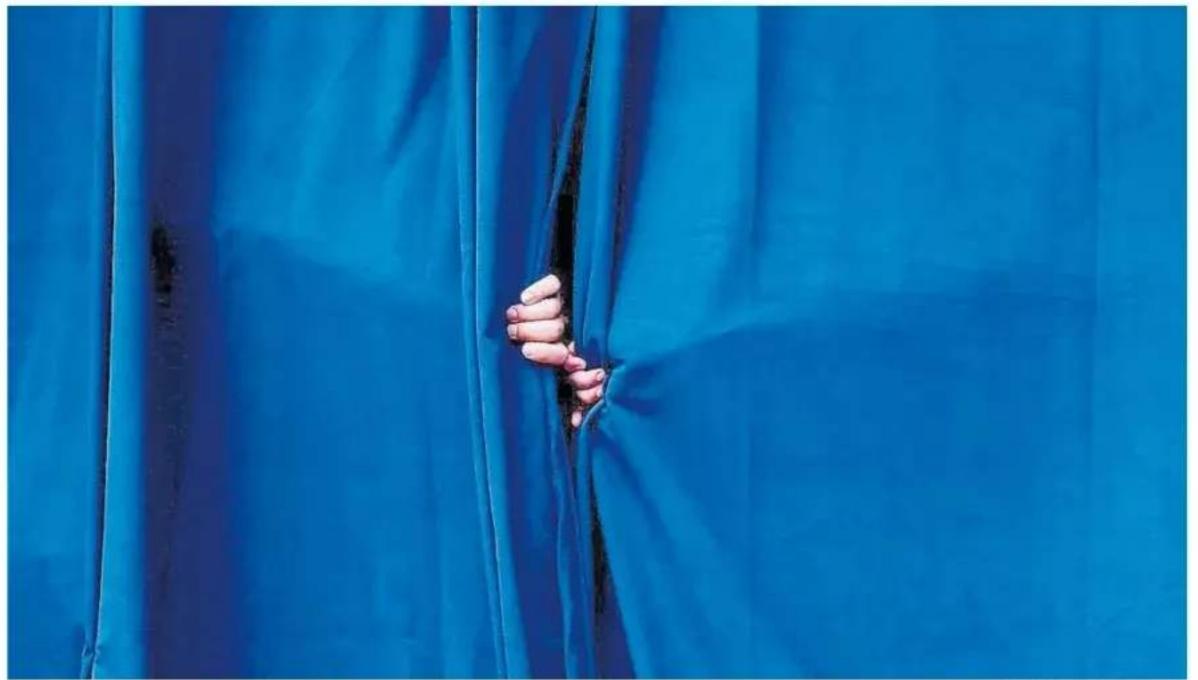

AP PHOTO/JULIA NIKHINSON

Docas experiencias se comparan con la intensa expectativa que Provoca estar ante un telón cerrado, a la espera de su apertura, de la develación de lo que hay del otro lado. El telón marca el límite entre el espacio artístico y los espectadores, entre público y actores. Remite a la creación teatral y a la música en vivo. Es indicación del comienzo de un espectáculo y de su conclusión, y de la separación

entre sus partes. Fuera del ámbito estricto de la representación, la figura del telón funciona como una metáfora sobre el principio de una etapa y su finalización. En definitiva, estar ante un telón cerrado implica participar de la inminente develación de un misterio, conocer una línea que separa la realidad de la ficción, la fantasía de la "verdad". La diferencia entre lo que se espera de algo y el resultado real de esa experiencia. E incluso la revelación del misterio final. •

**CATALEJO** 

Derrotas ajenas

#### Claudio Jacquelin

Una de las maravillas de la literatura está en lo que nos revela tanto como en los misterios que nos deja. La hermenéutica y la exégesis de un solo libro puede disparar miles de libros. Simposios. Ensayos. Enemigos acérrimos. Entre esos misterios nunca falta el más básico. Cuánto hay ahí de lo que es, de lo que ha vivido, de lo que piensa el autor y pone en boca y vida de otros. No hay texto sin contexto, diría Perogrullo. Algunos autores estimulan esos juegos. Cuánto de constatación universal hay en un axioma, cuánto de idiosincrasia del país del escritor, cuánto de proyección, cuánto de referencia a un enemigo o un amigo. Lo que importa es la interpretación que le damos.

Yo no pude evitar que se me aparecieron demasiadas caras de argentinos demasiado conocidos leyendo Fortuna, la gran novela del argentino-sueco-norteamericano Hernán Díaz, cuando me topé con una de esas sentencias. "En general preferimos creer que somos sujetos activos de nuestras victorias, pero solo los objetos pasivos de nuestras derrotas. Triunfamos, pero no somos nosotros quienes fracasamos: nos arruinan unas fuerzas que están fuera de nuestro control". Cuidado. Una larga lista de presidentes argentinos, de ayer y de hoy, podría reclamarle derechos de autor. •



SÁBADOS CON TU DIARIO

**000** 

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.



Buen paso en el US Open Navone confirmó su año de explosión y Díaz Acosta se impuso por primera vez en un grande > P.3

Capitales privados El paso que dio Estudiantes y la idea de Verón de un sistema mixto como en Alemania > P.3

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso

- v Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes
- **y** @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes deportes@lanacion.com.ar





Franco Colapinto, a los 21 años, correrá en la Fórmula 1; este fin de semana, en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, la Argentina volverá a la máxima categoría INSTAGRAM

## Una butaca que vale oro

Franco Colapinto correrá para Williams en lo que resta de la temporada de Fórmula 1 y, con él, un piloto argentino vuelve al *Gran Circo* después de 23 años; cómo fue la ingeniería para su desembarco y cuáles son las expectativas

#### Alberto Cantore

LA NACION

Soñar, proyectar, trabajar y tomar libres del viernes, el sábado será las oportunidades. Un hilo de ac- el turno de clasificar. El domingo, la confirmación de Carlos Sainz Jr. ciones simples, pero que necesita de esfuerzo, sacrificio, dedicación, talento y respaldo para superar las barreras y llegar a la meta. Franco Colapinto desanduvo cada eslabón de esa cadena e hizo realidad una ilusión que atesora de niño: correr en la Fórmula 1. Con 21 años, ayer fue confirmado por la escudería Williams para las nueve fechas que restan del calendario. El legendario

circuito de Monza será el escenario las dos tandas de entrenamientos después de 23 años, un piloto argentino volverá a formar parte de la grilla de un gran premio y a miles de fanáticos del automovilismo se le acelerarán las pulsaciones como en los años de Juan Manuel Fangio, José Froilán González, Carlos Reutemann...

Una situación impensada provocó un guión de novela. Un acontecimiento desafortunado apuró

conversaciones, negociaciones del estreno en el Gran Circo; tras contrarreloj. Jornadas de tensión, estrés, sabiendo que la oportunidad es única y, a la vez, de riesgo: para completar la formación de Williams para los dos próximos años cerró la pequeña ventana que observó Colapinto para ser parte de la elite del automovilismo mundial. Pero el accidente que protagonizó Logan Sargeant en Zandvoort fue un portal que se abrió, aunque para ingresar a la selecta lista de 20 pilotos que conforman la grilla debió pulsear contra dos rivales que

lo aventajaban en experiencia. El apoyo de una red de empresas que se sumaron a la aventura de la F.2. pero con proyección a futuro, resultó el aventón para ensayar el salto.

Es un honor debutar en la F.1 con Williams. De esto están hechos los sueños. El equipo tiene una historia increíble y una misión que cumplir: volver al frente, algo de lo que no puedo esperar a ser parte. Llegar a mitad de temporada supondrá un enorme aprendizaje, pero estoy preparado para el desafío y estoy totalmente concentrado en trabajar lo más duro que pueda con Alex

[Albon, próximo compañero de garaje] y el equipo para que sea un éxito", expresó Colapinto, que para el director deportivo de Williams -Sven Smeets- no apareció como plan B de Sainz Jr., cuando el español no había sellado la vinculación con el equipo de Grove para 2025 y 2026. El argentino, sin embargo, se enseñó enfocado en la misión de ser quien rompiera la racha sin argentinos en la F.l: "Estoy más que listo", confió como una premonición a LA NACION en su reciente visita a Buenos Aires, 17 días atrás. Continúa en la página 2

#### **AUTOMOVILISMO »** UN ARGENTINO EN LA F.1

#### Juan Manuel Fangio

Campeón del mundo en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957, con cuatro equipos diferentes: Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes-Benz y Maserati. Ganó 24 de sus 52 carreras.



#### José Froilán González

Participó en nueve temporadas de la Fórmula I y entró en la historia grande de Ferrari por ser el primer ganador de la marca, en 1951, en el Reino Unido.



#### Carlos Reutermann

El "Lole" corrió para Ferrari, Brabham, Lotus y Williams. Terminó segundo en la temporada 1981 y es el ultimo piloto argentino que ganó un Gran Premio: en Bélgica '81.



#### Gastón Mazzacane

Tras Reutermann pasaron varios argentinos por la F.l, sin suceso: Oscar Larrauri, Norberto Fontana, Esteban Tuero y Mazzacane, que participó en 21 carreras en 2001.

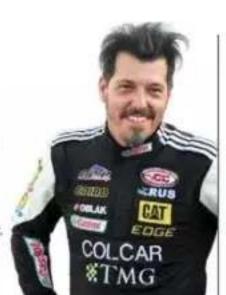



Franco Colapinto junto con James Volwes, el jefe de Williams y quien tomó la determinación de reemplazar con el piloto argentino a Logan Sargeant

WILLIAMS RACING

# Un piloto con talento, sacrificio y un fuerte respaldo económico

La prueba en Silverstone, las tareas en Grove y el aval de las empresas, razones de un acuerdo

#### Viene de tapa

La F.1 exige talento y respaldo económico. Colapinto demostró tener pedigrí para manejar un auto de F.1 en Silverstone, también un grupo de trabajo que lidera María Catarineu y Jamie-Campbell Walter, de Bullet Sports Managment, y que descubrió en empresas como Globant, Cervecería Quilmes, BigBox, Flybondi, Celulosa Argentina, YPF, Ripio y el productor musical Bizarrap las razones para negociar por la butaca. "Una vez más, Argentina demostrando que puede competir con los mejores. Nosotros ya lo sabíamos, ahora que se entere el mundo: Franco Colapinto, sos un crack", la felicitación de Guibert Englebienne, fundador de Globant, socio oficial de la F.1 hasta 2026.

Para realizar una temporada entera en la F.l. la cifra a desembolsar es de 15 millones de dólares; los números de la operación no se hicieron públicos, aunque hay un dato que permite proyectar: Red Bull Racing desestimó desembolsar US\$ 5.000.000 para que Liam Lawson, piloto de reserva, tome el lugar de Sargeant. El restante rival en la pulseada, MickSchumacher, ni siquiera logró entablar tratativas, a pesar de contar con el aval de Mercedes, que provee de motores y otras piezasa Williams: el hijo de Michael es parte del programa de Alpine en el Mundial de Resistencia y correrá el fin de semana en Austin.

La confianza y la seguridad que demostró en Silverstone, las jornadas de trabajo en el simulador, el conocimiento y la relación fluida con mecánicos e ingenieros fueron

detalles que convencieron a James Volwes, el jefe de Williams, que destacó la velocidad y la serenidad que tuvo en aquel ensayó oficial en Gran Bretaña. "Reemplazar a un piloto a mitad de temporada no es una decisión que hayamos tomado a la ligera, pero creemos que esto le da a Williams la oportunidad de competir por los puntos durante el resto de la temporada. Acabamos de realizar una gran mejora en el auto y necesitamos aprovechar al máximo cada oportunidad de sumar puntos. Invertir en nuestros jóvenes pilotos en la Williams Racing Driver Academy es un reto y Franco está teniendo una oportunidad fantástica para demostrar de lo que es capaz", apuntó el británico, con exitoso pasado en Mercedes y quien tiene el reto de recomponer a una escudería desarticulada.

Con el auto con el N'43, Colapinto será el vigesimotercer piloto argentino en participar de un gran premio de F.l. Romperá la serie negativa que se detuvo con Gastón Mazzacane (Prost) en 2001 y tomará el legado que dejó 42 años atrás Carlos Reutemann en Williams. •

#### La agenda de las nueve pruebas

El calendario que en 2024 espera a Colapinto: GP de Italia, en Monza: 1º de septiembre GP de Azerbaiyán: 15 de septiembre

GP de Singapur: 22 de septiembre GP de Estados Unidos, en COTA: 20 de octubre GP de México: 27 de octubre

GP de Brasil: 3 de noviembre GP de Las Vegas, en EE.UU.: 23 de noviembre

GP de Qatar: 1º de diciembre GP de Abu Dhabi: 8 de diciembre

## El plan Colapinto: ganar experiencia en un equipo que se reconstruye

Los objetivos del piloto y las prestaciones de Williams para desandar las nueve fechas

La efervescencia por el regreso, después de 23 años, de un piloto argentino a la Fórmula 1 eclipsa el escenario. La elección de la escudería Williams para que Franco Colapinto desande las nueve fechas que restande la temporada rebota en el planeta automovilístico deportivo y generó un estallido entre los fanáticos nacionales. Una situación impensada, que con el accidente que protagonizó Logan Sargeant el sábado pasado en Zandvoort tomó vuelo. Una negociación contrarreloj para quien no inició como favorito en la carrera por la butaca que eljefede equipo, James Volwes, determinó que necesitaba un nuevo dueño, tras la decepcionante campaña del estadounidense en la escuadra de Grove.

El anuncio y la confirmación es un honor y un orgullo para un joven talento, aunque la pasión no debe sobrealimentar las expectativas ni generar falsos horizontes.

La euforia por el desembarco, que será el fin de semana en el tradicional autódromo de Monza-el 
Templo de la Velocidad- es genuina, pero el entusiasmo necesita 
encuadrarse en un contexto del 
piloto y de la escudería. Colapinto 
desanda su primer año en la F.2, 
donde compite con Andrea Kimi 
Antonelli-candidato a una butaca 
en Mercedes en 2025 y que tomará 
parte del primer entrenamiento 
libre con el auto de Lewis Hamil-

ton en Italia-, y Oliver Bearman, que reemplazó a Carlos Sainz Jr. en Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita, cuando el español debió ser operado de urgencia por una apendicitis. El sexto escalón en el campeonato, con un triunfo en la carrera Sprint de Imola y dos segundos puestos en las Feature Race-las carreras de larga duración- de Barcelona y Spielberg, muestran las virtudes del pilarense, que en 2019 fue campeón como integrante del equipo de Fernando Alonso en la F.4 española y desde el fin de semana compartirá pista con el asturiano, actualmente la bandera de Aston Martin.

El rodaje en autos de F.1 del bonaerense en la pista se limita al rookie test, en Abu Dhabi, tras la última cita de 2023, y la función en Silverstone, la única en un programa oficial, donde se presentó como el mejor de los jóvenes pilotos que tomaron parte, con registros que lo ubicaron a apenas cuatro décimas del tiempo de Albon.

décimas del tiempo de Albon.

Monza no le es ajeno al argentino, que en la Fórmula 3 logró una
espectacular victoria. Anteayer
desarrolló trabajos en el simulador con el equipo MP Motorsport,
de F.2, y ayer lo hizo con el coche de
F.1 en la fábrica de Williams; hoy
tendrá una jornada con sponsors
del equipo, antes de emprender el
vuelo a Italia.

Dominar las diferencias, una meta a cumplir para no enredar-

se: un auto de F. 1 tiene alrededor de 20 km/h de velocidad máxima y una potencia de 1000 HP, contra los 620, de los coches de F.2. La distancia de carrera es de 305 kilómetros ante los 170 km de una Feature Race; los tiempos de vuelta ofrecen una ventana de 10 segundos... Proyectar una actuación destacada en su estreno es una irrealidad y que los dos últimos campeones de la F.2, Théo Pourchaire y Felipe Drugovich, no tengan butacas en la F.1 es un dato que el público desprevenido debe considerar en el análisis de la actuación.

Con la irrupción de Volwes, Williams se reconstruye. Una tarea que no asoma fácil, porque los antecedentes enseñan que la que fuera la última estructura familiar del Gran Circo está en una posición delicada. En la temporada sumó cuatro puntos, producto de dos novenos puestos de Albon, en Mónaco y en Silverstone, y solo Sauber-sin unidades-está por debajo en el Mundial de Constructores. En las últimas cinco campañas, la mejor posición fue el séptimo puesto del año pasado, temporada en la que cosechó 28 puntos, una cifra que se ofrece como un objetivo irrealizable; en 2019, 2020 y 2022 finalizó último con dos actuaciones desesperantes: un punto en el primer calendario de esa trilogía y cero en la siguiente temporada.

¿Qué factores dan esperanza? Las últimas actualizaciones presentadas en Zandvoort y el avance en rediseños que mejoraron la performance, aunque no se refleje en resultados: modificación de pontones, la revisión del borde y el ala del suelo, pérdida de peso... La aerodinámica y un auto más ligero entusiasman y esa es una noticia alentadora para Colapinto, que tiene nueve fechas para tomar experiencia y apuntar a devolver siempre el auto sano al garaje. Sumar un punto sería ambicioso, es todo lo que capturó Sargeant en 36 grandes premios, aunque una meta para ilusionarse en el futuro. Alberto Cantore

LA NACION | MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

DEPORTES | 3

#### **POLIDEPORTIVO »** FÚTBOL Y TENIS



"Los clubes deben tener la potestad de poder elegir", sostiene el presidente Verón

INSTAGRAM

## Verón abre a Estudiantes hacia los capitales privados

En medio del debate por las SAD, el club hizo un convenio con dos multinacionales

#### Leandro Contento

PARA LA NACION

Estudiantes se convirtió en el primer club de la Liga Profesional en anunciar oficialmente su apertura a los capitales privados semanas después de la reglamentación del decreto presidencial que habilita el desembarco de las sociedades anónimas en el fútbol argentino. En una conferencia de prensa realizada en las últimas horas, el presidente de la institución, Juan Sebastián Verón, celebró el comienzo de una nueva era para la entidad platense en el marco de una "alianza estratégica" con dos reconocidas multinacionales.

"Loque estamos haciendo es prepararnos para que el club en algún momento pueda llegar a tener otro tipo de apertura. Yo creo que los clubes deben tener la potestad de poder elegir, que nadie elija por nadie. Los clubes, en definitiva, son los que tienen el termómetro y saben lo que le pasa. Hace poco leí una frase que dice: lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hasta allá'. Estudiantes va a cumplir 120 años (en agosto de 2025) y es un club que, más allá de la época, fue siempre gestionado de la misma manera", subrayó el exfutbolista de Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter, entre otros equipos, entidades que funcionan desde hace décadas bajo la figura jurídica de SAD.

Si bien rige actualmente una medida cautelar que dejó sin efecto los artículos del DNU vinculados a la llegada de las SAD, Verón dio un nuevo paso en su idea de privatizar algunas áreas del clube instaurar un sistema "mixto" o "híbrido" donde convivan la parte social y privada, como en Alemania.

"Estamos poniéndonos un norte, un objetivo direccionado a una transformación que en el futuro puede pasar en Estudiantes, entendiendo también los contextos de los clubes. De lo que representa un club para la sociedad o para un chico que no necesariamente es o va a ser un jugador profesional, sino que el club representa para ellos un salvavidas. Y ese salvavidas debe tener un contenido, una contención, permitirte traspasar las barreras que te pone la sociedady salir mejor, con estudio. Esto tiene un montón de aristas, no solo encierra una palabra que suena fría sino que también puede representar para los clubes una oportunidad desde el privado para que una institución se pueda nutrir". explicó Verón.

En la misma charla, el club comunicó la integración de la empresa estadunidense Ernst&Young (EY), líder global en servicios profesionales (auditoría, consulting, impuestos y strategy and transactions) como nuevo aliado de la alianza entre Estudiantes y su main sponsor, Saint-Gobain, multinacional de origen francés dedicada a la fabricación de materiales y soluciones para la construcción.

El sistema mixto que propone Verón es conocido como la regla del "50+1" o "modelo alemán", ya que la mayoría de los clubes de aquel país adoptaron como estructura jurídica una suerte de colaboración empresarial entre las entidades organizadas como asociaciones civiles sin fines de lucro y las sociedades anónimas deportivas. La particularidad de este sistema es que, para ser admitida legislativamente y poder competir en las ligas profesionales, la asociación civil debe retener al menos el 51% (o, mejor dicho, el 50%+1) de las acciones de la sociedad anónima, ejerciendo de este modo el control sobre determinadas decisiones. Sistema también reconocido en el DNU de Javier Milei.

En línea con el artículo 77º de la Ley de Sociedades Comerciales, que exige el voto positivo de dos tercios de los asociados para aquella asociación civil que desee transformarse en sociedad comercial o resolviera ser socia de sociedades anónimas (el modelo alemán, justamente), la reglamentación de los nuevos artículos de la Ley 20.655 (o Ley del Deporte) estableció el mismo requisito para los clubes que pretendiesen convertirse en sociedades anónimas. De acuerdo a su estatuto, en caso de que Estudiantes decidiese llevar adelante esa transformación, la comisión directiva deberá convocar a una asamblea extraordinaria y contar con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los socios presentes, incluidos los pertenecientes a las categorías permanentes, vitalicios, activos patrimoniales, activos -con dos años de antigüedad-y protectores.

Con mandato hasta diciembre de 2027, Verón es uno de los máximos referentes de la historia de Estudiantes y en La Plata se da por hecho que la mayoría de los socios acompañaría una eventual transformación encabezada por el ídolo. •

## Doble primera vez: Díaz Acosta y Navone, en un día que jamás olvidarán

El zurdo tuvo un debut exitoso en un major; el crédito de 9 de Julio, primer triunfo en el US Open

Sebastián Torok

LA NACION

Mariano Navone es, sin dudas, una de las apariciones más destacadas de la temporada en el circuito tenístico. El jugador de 23 años, nacido en la localidad bonaerense de 9 de Julio, continúa dando valiosos pasos en el tour. Durante su primera experiencia en el cuadro principal del US Open, demostró su evolución en los grandes escenarios sobre superficie dura. En el court número 4, venció por 1-6, 6-2, 6-4 y 6-1 al alemán Daniel Altmaier (89° del ranking, 47° en octubre del año pasado).

Un rato más tarde, hubo otro impacto argentino. Facundo Díaz Acosta, de la misma edad y bajo el calor de una temporada que jamás olvidará, consiguió el triunfo de su vida: el primer impacto en un Grand Slam.

Número 125 del mundo en eneropasado, el ranking en vivo lo coloca en el puesto 32" del ATP Tour (fue 29° en junio pasado). Frente a Altmaier, Navone, que es entrenado por Andrés Dellatorre, logró su segunda victoria en un main draw de Grand Slam (la primera fue en la ronda inicial del último Roland Garros, frente al español Pablo Carreño Busta). El triunfo en la Gran Manzana llegó en un momento ideal, ya que el argentino había completado la gira norteamericana sobre superficie dura sin éxitos, en Montreal, Cincinnati y Winston-Salem.

"Venía de muchas semanas difíciles, de varias derrotas, la gira de césped había sido difícil, llegué acá con un montón de dudas, no me podía acomodar en el arranque del partido. No sabía de qué agarrarme. En un momento hasta lo moví de lugar a mi viejo (Luis); le dije que fuera más arriba. Me pude concentrar mucho más. El sonido de la pelota fue distinto. Me di cuenta de que puedo jugar bien acá, en esta superficie; tengo que creérmela un poco más. El triunfo significa un montón por eso", describió Navone en ESPN.

ne no deja de derribar barreras

En la actual temporada, Navo-

personales. El jugador argentino alcanzó sus dos primeras finales ATP (perdió en Río de Janeiro y Bucarest), compitió por primera vez en los Juegos Olímpicos (en París 2024 llegó a la segunda rueda) y, ahora en Nueva York, se dio el gusto de triunfar por primera vez en el circuito grande sobre cemento. Su último festejo profesional sobre esa superficie había sido en el circuito Future, en el M15 de Sharm El Sheikh (Egipto), en noviembre de 2020. Otra vida.

"En un partido a cinco sets todo es distinto. Cuando gané el tercer set pensé que en otros torneos ya estaría en las duchas y todos contentos, pero sin embargo tenía que seguir luchando. Acá faltaba lo peor, que era el cuarto y el quinto set. Me pude amigar con el sufrimiento", apuntó Navone, que se medirá con el británico Daniel Evans, que estaba 0-4 contra el ruso Karen Khachanov en el quinto set y se impuso en el partido más largo de la historia del torneo, 5 horas, 35 minutos.

Al igual que Navone, Facundo Díaz Acosta consiguió su primer triunfo en Nueva York. Y algo más: el primer éxito en un Grand Slam. Se impuso por 6-1, 6-4 y 6-2 sobre el francés Hugo Gaston. Tan emocionado estuvo, que se abrazó con todos, también con su padre Pedro, luego del enorme triunfo. Este jueves chocará contra otro zurdo, el británico Jack Draper.

Fue un partido sensacional del argentino, que tuvo el control absoluto del espectáculo. Sus números así lo certifican: 3 aces, 76% de puntos ganados con el primer servicio, 19 golpes ganadores y 19 errores no forzados.

Luego de cuatro intentos, pudo romper el maleficio, el ganar
por primera vez en un grande. La
temporada pasada había perdido
en los debuts de Roland Garros
(frente a Jason Kubler) y US Open
(contra John Isner). Este año, la
historia se repitió en las primeras
etapas de Melbourne y Wimbledon, al caer frente a Taylor Fritz
y Cameron Norrie. Todo cambió
una tarde de agosto de 2024. Una
tarde que no olvidará jamás. •



La celebración de Mariano Navone en el US Open

GZA. DINO GARCÍA

#### CONTRATAPA » POLO Y FÚTBOL



Juanjo Araya había sufrido un insólito accidente en 2022 mientras oficiaba de árbitro en Brasil

#### 1970-2024

## Juan José Araya.

## El polista solidario que daba todo sin pedir nada

Claudio Cerviño LA NACION

Nunca dejó de pelear. Y a su alrededor, rodeado del afecto familiar, nadie dejó de creer que Juanjo Araya estaría pleno y de regreso algún día para seguir con su camino. Hombre solidario y de gran corazón e integrante de una familia de Coronel Suárez que respiróy respira polo, que ama los caballos y que siente una profunda pasión por este deporte. En el caso de Juan José, abrió sus puertas, además, al referato.

Fueron dos años de intensa lucha desde aquel insólito accidente en Brasil, en junio de 2022. Juanjo murió anteanoche, a los 53 años. Un personaje muy querido, entrañable, preocupado por lo suyo y por los demás. De profundas creencias religiosas, extremadamente solidario. De esos que jamás piensan en recibir. Por eso era alguien especial. Muy.

El polo, se sabe, es una actividad con riesgos grandes, producto sobre todo de las caídas. Se juega de a caballo y a velocidad. Hay lesiones usuales por los rodadas, como fracturas. Pero las más serias son los golpes en la cabeza, los accidentes que ocurren casi en cámara lenta, cuando el jinete no tiene tiempo de soltarse de los estribos y distanciarse del equino.

A Juanjo le tocó el accidente más extraño que se recuerde porque, a pesar de haber sido un polista de 6 goles de handicap, lo que le sucedió no fue jugando, sino mientras

oficiaba como referí. Conducía un encuentro en el club Helvetia, cercano a Indaiatuba, estado de San Pablo, Brasil, y nadie dudó en ese momento cuando vio el hecho: "Juanjo tuvo una increíble mala suerte". Es que mientras dirigía, en una jugada determinada un polista se lo llevó por delante.

El infortunio fue extremo. El equipo rojo recuperó una bocha y pasó al ataque. Un compañero de quien la poseía salió disparado hacia adelante, mirando a quien llevaba la esfera, atrás, y no adelante. Cuando giró la cabeza y divisó lo que tenía enfrente, ya no pudo frenar a tiempo: delante de él estaba doblando Araya para reposicionarse, y el jugador lo tumbó.

Al polista que lo embistió no le pasó nada: ni siquiera se fue al piso tras el cimbronazo. Al caballo de Araya, que sí se revolcó, tampoco: enseguida se incorporó y se alejó del lugar. Araya, en cambio, fue el más afectado: cayó y su cabeza dio dos latigazos contra el suelo. A pesar de utilizar el casco protector que por reglamento usan los referís, el efecto del doble impacto fue mayúsculo. En ese entonces, Araya tenia 51 años. Y quedo en estado adversidad. de coma inducido.

Tras un tiempo de internación en un centro de salud local, Araya fue llevado a uno de los mejores hospitales de San Pablo, siempre acompañado por su esposa Clara. Los estudios de los primeros días arrojaron resultados relativamente positivos, a pesar de la gravedad de la situación. Y tiempo más tarde,

fue trasladado a la Argentina para completar la rehabilitación. Estaba internado en el Fleni de Escobar y falleció en el Hospital Austral.

Juan José Araya, que como todo juez de polo es también jugador, tenía 4 goles de handicap al momento del accidente. Perteneciente a una familia de polistas. Hijo de Juan Carlosy hermano de Marcelo. Sutio, Horacio, integró el equipo de Coronel Suárez II que en 1983 ganó el Abierto de Palermo y era primo de Benjamín (también campeón en ese conjunto), Santiago, José Ignacio y Diego, todos jugadores.

En la última década y fracción, los Araya han sufrido accidentes y situaciones graves. En 2013 fue José Ignacio, "Pepe", quien cayó en Coronel Suárez y por unos instantes no sintió nada debajo del cuello: pensó que había quedado cuadripléjico. Fue un caso milagroso, con medallita de la Madre Teresa de Calcuta incluida. En la actualidad se dedica al referato.

También Diego, el hermano menor de Pepe, se accidentó muy seriamente en Suárez en febrero de 2022. Pasó por un largo período de rehabilitación y pudo sortear la

En el caso de los hijos de Juan Carlos Araya (dos varones y una mujer, Sol), Marcelo "Pete" Araya, hermano de Juan José, falleció en noviembre de 2023 como consecuencia de un tumor cerebral. Otro personaje muy querido del ambiente. En medio de su lucha personal, y cuando su hermano afrontaba los primeros meses de internación, trazó una semblanza que lo identificaba: "Estamos en una batalla los Araya, saliendo adelante porque todos ponemos ganas. Juanjo tiene mucha garra. Es una gran persona. Ayuda mucho a la gente, ayuda mucho en la cárcel involucrado con el equipo de rugby Espartanos, pero es de superbajo perfil y no le gusta hablar de eso. A mí, con el tema del cáncer, me ayuda mucho, me ha acompañado mucho. Me cuesta que esté ahí y lo extraño".

Y habló también del Juanjo generoso, filántropo, que participa en el Movimiento Cristiano del Polo. "Es referí, jugador, veterinario. Y sobre todo, ayuda a la gente. No para de ayudar. Tiene un corazón enorme. Estamos rezando rosarios y no sabés la cantidad de gente que se suma".

Deportivamente, siempre fue muy recordada la conquista de la Copa República Argentina, uno de los torneos de mayor tradición del calendario, por parte de Coronel Suárez, en 1991. En esa ocasión, Juan José y Marcelo Araya compartieron la formación con Sergio Boudou y con Zenón Zorrilla.

Guillermo Villanueva (h.), uno de los referis profesionales de mayor renombre de la Argentina, dijo sobre Juanjo Araya: "Fue una de las personas más solidarias que conocí en mi vida. Siempre pensando en ayudar a la gente. Muy familiero, muy cercano a Dios. Acercó a mucha gente a la religión. Se lo va a extrañar mucho. Una gran, gran persona".

Juanjo tenía 53 años, cuatro hijos (Male, Clari, Manu y Segundo) y estaba casado con Clara Moreno Vivot, hermana de Male, la esposa de Eduardo "Coco" Oderigo, el alma máter del equipo de rugby carcelario los Espartanos. "Amante de su familia, los caballos, los deportes, la Virgen y siempre cuidado a sus amigos", apunta Oderigo.

Entre las curiosidades que tuvo su carrera, como polista profesional Juan José Araya viajó por el mundo para jugar y trabajar. Y alguna vez estuvo en Dubai. Allí, el destino lo cruzó con Gabriel Batistuta, que estaba en las últimas temporadas de actividad. Hombre de campo y en ese momento con problemas en los tobillos, Batigol le apuntaba a practicar deportes en los que sus pies no tuvieran tanta exigencia. Juanjo se transformó en su primer instructor de polo, el hombre que le enseñó los fundamentos de una disciplina que lo atraparía para siempre.

José Ignacio "Pepe" Araya, jugador y referí como Juanjo, era el primo hermano muy parejo en edad. El hombre que pasó por un accidente muy serio y cuya recuperación resultó milagrosa, destaca el rol solidario de Juan José. "Era unos meses más grande que yo. A pesar de que él vivía en Buenos Aires y yo en Coronel Suárez, compartíamos mucho juntos. Siempre fue amigo de sus amigos. Una persona increíble. Y no hubo un hecho puntual que disparara su perfil solidario: se fue acentuando con el paso del tiempo. Muy generoso, muy de ayudar a los demás, en dar una mano en lo que sea. Te daba su tiempo sin pedirte nada. Eso es lo que lo destaca. Él era así. Muy creyente, muy cristiano, muy de la Madre Teresa de Calcuta. Y te marco una curiosidad: ayer, 26 de agosto, pero de 1910, justo era la fecha de nacimiento de la Madre Teresay también el día que se nos fue Juanjo. La coincidencia de fecha de dos personas que siempre se preocuparon en ayudar a los demás". •

## Independiente y Godoy Cruz, por la Copa Argentina

Hoy, a las 21.10, se medirán en Córdoba. por los octavos de final

La Copa Argentina entusiasma etapa tras etapa, sobre todo, a aquellos equipos que cada vez más cerca la posibilidad de una estrella. Es el caso de Godoy y Cruz e Independiente, que hoy, a las 21.10, en Córdoba, buscarán un lugar en los cuartos de final de una competencia que otorgará al campeón una plaza en la Libertadores 2025.

Independiente llega después de un accidentado clásico frente a Racing (0-0), en el que los Rojos sufrieron las expulsiones de Damián Pérez y Fausto Vera y las lesiones de Kevin Lomónaco e Iván Marcone-ambos en duda para hov-tras un fuerte choque de cabezas.

Godoy Cruz mantiene la regularidad de la mano de Daniel Oldrá y es uno de los mejores equipos de la temporada en las posiciones acumuladas, con 45 puntos, a cuatro de Vélez. •



#### **Godoy Cruz** (4-1-4-1)

F. Petroli; L. Arce, B. Salvareschi, F. Rasmussen y E. Pereyra; B. Leyes; F. Altamira, V. Poggi, N. Fernández y D. Barrea; S. Rodríguez. DT: D. Oldrá.

#### Independiente

(4-3-3)R. Rey; F. Vera, Lomónaco o Fedorco, J. Laso y D. Pérez; Loyola, Marcone o L. González y D. Martínez; Luna o S. López, Ávalos y Tarzia o Montiel. DT: J. Vaccari. **Arbitro:** Pablo Echavarría. Estadio: M. Kempes (Córdoba).

#### La guía de TV

#### **Fútbol**

COPA ARGENTINA 21 » Godoy Cruz vs. Independiente. Los octavos de final. TvC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

LIGA DE ESPAÑA 14 » Athletic de Bilbao vs. Valencia. Dsports (610/1610 HD) 16.30 » Atlético de Madrid vs. Espanyol. Dsports (610/1610 HD)

CHAMPIONS LEAGUE 15.45 » Slavia Praga vs. Lille. Por la clasificación a la etapa de grupos, partido de vuelta. Disney+

#### Tenis

US OPEN 12 y 20 » La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD), ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

# espectáculos

Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

## Después de 15 años, la banda Oasis anunció que se reúne para una gira

MÚSICA. El grupo insigne de los 90 confirmó una noticia que esperaban los fans en todo el mundo; tocarán solo en Europa | PÁGINA 2



Liam y Noel Gallagher, el corazón de Oasis vuelve a palpitar

INSTAGRAM OASIS

## Un cierre a todo taconeo en la fiesta del tango que terminó anoche

BAILE. Se consagraron campeones Fátima Caracoch con Lucas Brenno Márquez y Ayelén Morando con Sebastián Martínez



El final, a pura emoción

#### Agustina Surballe-Müller LA NACION

El Mundial de Tango BA conintegran Fátima Caracoch y Lucas Brenno Márquez, en la categoría Tango Escenario, mayores de esta edición.

que reunió a figuras consagradas del género y a nuevas generaciones para brindar lo contemporánea. Desde el 14 de agosto, Buenos Aires se universo del 2x4, con actividadanza, clases temáticas, exhique creamos allí". biciones de baile, milongas, feria de productos, homenatras, presentaciones de libros página 3

y hasta un cierre de lujo en el Teatro Colón de la mano del maestro Néstor Marconi.

Las finales del Mundial de sagró anoche a sus nuevos Tango, que en ediciones ancampeones. Las parejas que teriores se habían realizado en lugares emblemáticos como el Luna Park, la Rural o el categoría Tango Pista, y la que Obelisco, encontraron en el componen Ayelén Morando Movistar Arena un nuevo esy Sebastián Martínez, en la cenario, que estuvo a la altura del prestigio y la importancia se quedaron con los premios del evento. Esta 21º edición no solo batió récords en parti-Ayer fue el cierre de la 21º cipación, con 750 parejas de edición del Festival y Mundial 53 países diferentes, sino que de Tango, un acontecimiento también consolidó a Buenos Aires como el epicentro del tango a nivel mundial.

Entre bambalinas, el direcmejor de la escena tanguera tor del festival, Gustavo Mozzi, reflexionaba sobre la edición, en diálogo con LA NACION: convirtió en el epicentro del "Las orquestas típicas bailables protagonizaron un ciclo des que incluyeron orquestas en el San Martín en sintonía y ensambles, espectáculos de con el gran Polo Milonguero

Coreógrafos, bailarines, maestros y DJ se dieron cita jes, cine, videoclips, mues- en el cierre. Continúa en la

## Grandes estrellas y expectativa local en Venecia

CINE. El film argentino El jockey es parte de la competencia del festival; se exhibirán el Guasón 2 y la nueva de Pedro Almodóvar

#### Marcelo Stiletano LA NACION

La llegada del año nuevo cinematográfico se celebra hoy en Venecia. Y con el puntapié inicial de la edición número 81 del decano de los grandes festivales de cine del mundo también comienza el largo camino que tendrá su dorada culminación casi seis meses después en Los Ángeles, cuando se anuncien los gana-

marzo de 2025. Venecia inaugura la temporada alta de festivales y premios con un envidiable desfile de estrellas, el estreno mundial de un puñado de películas de las que hablará el mundo y la presentación de una producción argentina de la que viene hablándose muchísimo: El jockey, de Luis Ortega.

Desde hace algunos años, la Mostra di Venezia (o la Biennale del Ci-

se anticipó a sus grandes pares en este mismo tramo del año (Toronto, Telluride, San Sebastián, Nueva York) para sumar a su programación algunos de los títulos más esperados del momento y marcar primero la agenda, distanciándose de los demás. Basta con echar un primervistazo a la competencia oficial por el León de Oro.

Allí se verán por primera vez Gua-

dores del Oscar en la noche del 2 de nema, como se la reconoce en Italia) són 2: Folie à Deux, de Todd Phillips, cabeza Alberto Barbera, cada vez con el regreso de Joaquin Phoenix, ahora junto a Lady Gaga; La habitación de al lado, el primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar; Maria, del chileno Pablo Larraín, con Angelina Jolie personificando a Maria Callas, y Queer, de Luca Guadagnino, con el ex 007 Daniel Craig.

Todas ellas fueron seleccionadas para competir por el premio mayor por el equipo artístico que en-

más reconocido por su habilidad y destreza para el armado de una programación en la que conviven de manera impecable las producciones de mayor impacto con grandes estrellas, el rescate de grandes clásicos y las apuestas más innovadoras y hasta experimentales. Este último factor explica la incorporación de la película de Luis Ortega. Continúa en la pág. 3

#### Música UNA DE LAS BANDAS EMBLEMÁTICAS DE LOS 90 VUELVE A TOCAR

## "¡Está pasando!", la banda Oasis se reúne después de 15 años

El grupo británico de los hermanos Gallagher anunció ayer que hará una serie de conciertos en Europa el año que viene

Llegó la noticia más esperada para los fanáticos de Oasis. La banda británica de rock anunció ayer su regreso con una gira el próximo julio, a quince años de su separación, marcada principalmente por el enfrentamiento entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

A través de las redes sociales, el grupo publicó un video para confirmar las especulaciones que se habían generado en los últimos días: "It's happening!" (¡Está pasando!). "Las armas se silenciaron, las estrellas se alinearon y la gran espera terminó", señaló el comunicado que compartieron.

El tour comenzará el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales, y se desplazará después a la ciudad natal de los Gallagher, Manchester, donde tienen agendados cuatro conciertos. Luego llegarán otras cuatro noches en el emblemático estadio londinense de Wembley, seguidas por conciertos en Edimburgo y en la capital irlandesa, Dublín. Son, en total, 14 conciertos.

Con la oficialización del regreso para un primer tramo británico, nace otra ilusión. ¿Se extenderá el tour? ¿Vendrána la Argentina? Pero esas preguntas no tienen respuesta todavía.

Las entradas para estos primeros conciertos saldrán a la venta el 31 de agosto a las 9 (hora Reino Unido) ya las 8 (hora en Irlanda). En la Argentina, será desde las 5 de la mañana del sábado. De acuerdo con el comunicado, al menos por ahora los únicos espectáculos confirmados de la banda para el próximo año serán en Europa.

"Se tratará de uno de los mayores eventos en directoy con entradas más solicitadas de la década", afirmaron, aunque no descartaron "planes en marcha para que Oasis Live '25 vaya a otros continentes más adelante".

Elanunciodel regreso ocurre treinta años después de su primer álbum, Definitely Maybe, publicado el 29 de agosto de 1994, con el que la banda de Manchester se dio a conocer. El éxito musical del grupo, con canciones como "Live Forever", "Supersonic", "Wonderwall", fue siempre de la mano con la tormentosa relación entre Liam, el vocalista principal, y Noel, guitarrista y compositor de la mayoría de las canciones.

La gota que colmó el vaso en esta particular relación de hermanos ocurrió el 28 de agosto de 2009, con una pelea entre ambos en el festival parisino Rock en Seine, que quedó marcada como la razón que llevó a la separación del grupo formado en 1991. "La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más", dijo entonces Noel Gallagher.

"Las armas se silenciaron, las estrellas se alinearon y la gran espera terminó", señaló el comunicado que compartieron.

El tour comenzará el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales, y se desplazará después a la ciudad natal de los Gallagher, Manchester, donde tienen

Ahora parece que las diferencias pudieron aplacarse con el paso del tiempo. De hecho, en una entrevista, la semana pasada, Noel alabó el "tono de voz" y la "actitud" de Liam, de 51 años. A su vez, este le dedicó el domingo un tema durante un concierto a su hermano, de 57 años.

Luego del éxito de Definitely Maybe, Oasis alcanzó el pico de popularidad con (What's the Story) Morning Glory?, de 1995, con temas como "Champagne Supernova" o "Don't Look Back in Anger".

El 3 de mayo de 2009, la banda pisó el país por última vez con un show para casi 40.000 personas en el Estadio de River. Fue en el marco de la gira presentación de su disco Dig Out Your Soul.

Luego, ambos volvieron a la Argentina pero por separado. Líam, primero al frente de la banda que formó con los ex Oasis, Beady Eye y luego como solista; y Noel, como líder de Noel Gallagher's High Flying Birds. En cada show, ambos no se privaron de cantar los "himnos" de Oasis, la última gran banda multitudinaria que dio el rock británico.

La noticia impulsó una catarata de memes por las redes sociales: desde el muestra una pelea y dice "primer ensayo de Oasis" hasta algunos más esperanzadores pero cargados de humor sobre el costo de las entradas y la posibilidad de ir a alguno de los conciertos el año que viene.

Las principales empresas de turismo ya armaron paquetes para los interesados. Despegar ofrece un paquete del jueves 24 de julio al lunes 28 de julio de 2025 por \$2.942.427 por persona, con un precio final para dos personas de \$5.884.854, por ejemplo.

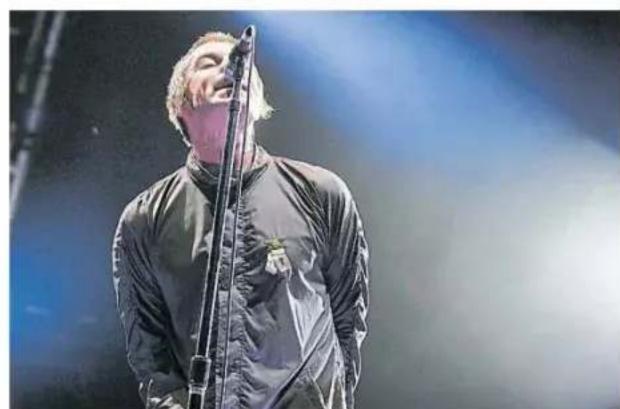

Liam, cantando en su última visita a la Argentina

ARCHIVO

## Peleas, dardos verbales y una historia entre hermanos que se convirtió en un clásico del rock

Las fricciones entre Liam y Noel Gallagher, cantante y guitarrista de la banda, comenzaron apenas publicaron su disco debut, *Definitely Maybe* (1994)



En sus primeros años ya mostraban una actitud desafiante

ARCHIVO

#### Joaquín Vismara PARA LA NACION

Desde que una discusión en los camarines del festival Rock en Seine puso fin a Oasis, el 28 de agosto de 2009, nada parecía más improbable que que sus principales fuerzas creativas firmasen el armisticio que hiciera posible su reunión a exactos quince años del último día que funcionaron como una banda. Por supuesto, no había sido el único traspié en toda su actividad como grupo: las fricciones entre Liam y Noel Gallagher fueron tan frecuentes mientras la banda estuvo en actividad que una disolución estruendosa parecía un destino tan triste como inevitable. Entre esa noche en Francia y ayer por la mañana en Inglaterra pasó la suficiente agua debajo del puente para pensar que el anuncio excedía cualquier augurio optimista.

La primera crisis de Oasis llegó unas semanas después de la publicación de su álbum debut, Definitely Maybe. En medio de una gira norteamericana plagada de excesos y comportamientos erráticos, Noel Gallagher hizo las valijas y abandonó a sus compañeros de banda después de un show para el olvidoenelWhiskeyAGoGodeLos Angeles. El mayor de los Gallagher se recluyó en San Francisco, donde recibió el asilo de una fan, que lo contuvo y logró convencerlo de volver (y, sin saberlo, se convertiría en la musa de "Talk Tonight" al año siguiente).

Dos años más tarde, Liam sería el centro de la polémica: Oasis tenía planeado grabar un show para el ciclo Unplugged de MTV y el vocalista llegó a la filmación borracho, sin dormir e imposibilitado de cantar. Noel se hizo cargo de la voz, mientras su hermano fumaba, tomaba cerveza y robaba protagonismo desde un palco. Poco después, fue Liam el que se bajó de una nueva

gira norteamericana, esta vez alegando que necesitaba comprarse una casa.

El primer indicio de separación real apareció en 2000, cuando Noel Gallagher se ausentó del grupo unos meses durante una gira europea, sin dar mayores motivos. Tiempo después, se supo que el origen estuvo en una discusión en Barcelona en la que Liam puso en duda la legitimidad de Anäis, la hija que Noel acababa de tener con su entonces esposa, Meg Matthews ("nunca lo perdoné porque él nunca se disculpó", aclararía el guitarrista en 2005). Nueve años más tarde, y después de una discusión en camarines, el Gallagher mayor anunció en la web oficial que se retiraba del grupo que lo tenía como líder, en un texto en el que detalló a sus fans: "Tienen derecho a saber que el nivel de intimidación verbal yviolenta hacia mí, mí familia y mis amigos se ha vuelto intolerable. Y la falta de apoyo y comprensión de mi managery mis compañeros de banda no me ha dejado otra opción que conseguir mi capay buscar nuevos horizontes".

Las asperezas estuvieron lejos de desaparecer. En febrero de 2010, a seis meses de la separación, Oasis recibió un premio en los Brit Awards para celebrar a (What's the Story)..., y Liam fue el encargado de recoger la estatuilla en la ceremonia. Sobre el escenario, el vocalista agradeció a todos los miembros del grupo... menos a su hermano.

Al año siguiente, mientras presentaba el disco debut de Beady Eye, su por entonces nueva banda, el cantante declaró: "Prefiero comer mi propia mierda antes que estar en una banda de nuevo con él, es un pequeño miserable", afirmóen entrevista con LA Weekly. No obstante, agregó: "Pero si los fans lo quieren, lo haría". Su hermano, por su parte, se limitó a agregar que Oasis era parte del pasado y que no le veía sentido a reunirse con alguien con quien estaba destinado a llevarse mal.

Convertido en un usuario activo de Twitter (a veces, con oleadas de publicaciones que son indescifrables incluso para el público angloparlante), en 2016 Liam empezó a hostigar en las redes sociales a su hermano mayor, a quien empezó a llamar "potato" ("papa"), publicando fotos de él con ese título. Consultado sobre el origen del agravio y el porqué de la comparación con un tubérculo, el cantante se limitó a responder: "Porque se parece a una", lo que llevó a su hermano mayor a ensayar una definición bastante precisa sobre el vocalista: "Es la persona más enojada que vas a conocer jamás. Un hombre con un tenedor en un mundo de sopa".

Dos años más tarde, en la misma red social, Liam decidió llevar las cosas a un extremo bastante más hostil: acusó a Sara MacDonald, la por entonces esposa de su hermano, de ser la razón de la separación de Oasis. "Es hora de señalar a la bruja", comenzó con un hilo de tuits en el que acusó a la ahora exmujer de su hermano de robarle el pasaporte a Noel para impedirle que se fuera de gira a los Estados Unidos, antes de comparar al por entonces matrimonio con los asesinos seriales Fred y Mary West.

Su hermano intentó referirse al asunto de manera indirecta, aunque el destinatario del mensaje era más que obvio: "Mi mujer me mostró cosas que la gente escribió sobre ella y es lamentable. Mi hija me mostró cosas que la gente dijo sobre ella en relación con Oasis, y eso es patético. Eso solo refuerza mi determinación de no volver a pisar un escenario con esa banda". En julio de 2018, Liam escribió en Twitter que perdonaría a su hermano si reunían a Oasis; ante el silencio de su hermano solo pudo agregar: "Lo tomo como un no, entonces". •

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024



## Grandes estrellas y estrenos en el Festival de Venecia

CINE. Hoy comienza uno de los cónclaves más importantes de la industria; se exhibirán Guasón 2 y la primera película en inglés de Almodóvar; El jockey, la apuesta argentina



Tim Burton y Monica Bellucci ayer, en Venecia, para la presentación Beetlejuice Beetlejuice

GETTY IMAGES

#### Viene de tapa

La película incorporada a la competencia oficial está protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, la española Ursula Corberó y el mexicano Daniel Giménez Cacho. El jockey abrirá las proyecciones de la competencia inmediatamente después de la apertura, mañana. En total son 21 los títulos que aspiran a ganar el León de Oro.

Coproducida por la Argentina, México, España y Dinamarca, El jockey tiene además en su nutrido elenco a Daniel Fanego, Osmar Núñez, Roberto Carnaghi, Roly Serrano, Luis Ziembrowski, Adriana Aguirrey la actriz chilena Mariana Di Girólamo, Luego de su paso por Venecia se estrenará en los cines argentinos el jueves 26 de septiembre.

En total suman 83 los títulos que forman parte de las competencias oficiales de Venecia 2024. que tendrá su acto de clausura y entrega de premios el sábado 7 de septiembre. Completan la programación 17 cortos, 18 clásicos restaurados y 63 producciones "inmersivas" incluidas en secciones especiales sobre realidad virtual. El jurado de la competencia oficial estará presidido por la actriz francesa Isabelle Huppert, a quien acompañarán su colega china Zhang Ziyi y seis directores: el estadounidense James Grav, el británico Andrew Haigh, el brasileño Kleber Men-

donca Filho, la polaca Agnieszka Holland, el italiano Giuseppe Tornatore y el mauritano Abderrahmane Sissako.

La atención de los observadores argentinos se concentra mañana, apenas iniciada la muestra, y no solo por el estreno mundial de El jockey en la competencia oficial por el León de Oro. Ese día también se inaugurará Orizzonti, La sección paralela más importante, con el estreno mundial de Nonostante, producción italiana que tiene para el público argentino la particularidad de tener como protagonista femenina a nuestra compatriota Dolores Fonzi. Es la primera vez que la actriz y directora (flamante ganadora del premio Sur de la Academia del Cine de nuestro país) interpreta para el cine un papel integramente hablado en italiano.

La restante presencia argentina en Venecia 2024 será la de Laura Citarella, la aplaudida directora de Trenque Lauguen, que presentará fuera de competencia en la sección paralela Giornate degli Autori (Jornadas de los Autores) El affaire Miu Miu, parte de un proyecto de cortometrajes dirigidos por mujeres promovido por la firma Prada.

apertura formal hoy, hora local (las 16 en Buenos Aires) con otro estreno mundial, en este caso fuera de concurso: Beetlejuice Beetlejuice, de Tim Burton, secuela de la clásica comedia de terror de 1988. El director ya está en Venecia, acompañado por su pareja, la actriz italiana Monica Bellucci. Se espera que se sumen a ellos en la alfombra roja Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega, los otros protagonistas de esta película que muy pronto, el jueves 5 de

El jockey abrirá las proyecciones de la competencia mañana. inmediatamente después de la apertura. En total son 21 los títulos que aspiran a ganar el León de Oro

septiembre, llegará a los cines de la Argentina.

También fue vista en las últimas horas en las cercanías del Lido, tradicional sede del festival, la actriz estadounidense Sigourney Weaver, que recibirá en la ceremonia de apertura, antes de la proyección de Beetlejuice Beetlejuice, el primero de los dos premios El Festival de Venecia tendrá su especiales a la trayectoria de este año. El otro León de Oro honorífico será para el director australiano Peter Weir (The Truman Show, Testigo en peligro, La costa mosqui-

to), que además presentará una proyección especial de Capitán de mar y guerra, una de sus mejores películas.

Mañana, además de El jockey, la sección oficial competitiva se abrirá con Maria, la tercera incursión del director chileno Pablo Larraín en el mundo de las biografías cinematográficas de grandes protagonistas femeninas de la vida social, política y cultural del siglo XX después de Jackie (sobre Jacqueline Kennedy, interpretada por Natalie Portman) y Spencer (sobre Lady Di, personificada por Kristen Stewart). Maria es un acercamiento a la vida y la obra de Maria Callas, la cantante lírica más famosa del siglo pasado, papel que marca la reaparición en la pantalla de Angelina Jolie después de tres años. Sus últimas películas fueron Eternals y Aquellos que desean mi muerte, ambas de 2021.

El domingo será el turno del estreno mundial, también en la competencia oficial, de La habitación de al lado (The Room Next Door). el primer largometraje que filma Pedro Almodóvar integramente en inglés después de la experiencia inicial en ese idioma con el cortometraje en clave de western Extraña forma de vida. Ambientadoen Nueva Inglaterra, este nuevo melodrama del director español tiene como protagonistas a Tilda Swinton, Julianne Moore y John Turturro.

#### Más de 1500 artistas participaron de la fiesta del tango

DANZA. Anoche cerró una nueva edición con una pareja campeona

#### Viene de tapa

De las cientos de parejas que participaron, solo 40 de Tango de Pista y 20 de Tango Escenario llegaron a la gran final, en el Movistar Arena. Cuando el sol todavía no había caído-ese de una tarde inusualmente calurosa para un invierno que viene siendo frío-, dentro del gran venue multipropósito que ofrece el Movistar Arena, el clima tanguero se imponía con las primeras rondas de competencia final. Para las seis de la tarde, el estadio estaba casi lleno, y todavía faltaban varias horas para conocer los nombres de los ganadores. La competencia arrancó con la primera ronda con la categoría Tango de Pista Senior, donde los bailarines interpretaron "Café Domínguez", de Angel D'Agostino.

El segmento musical de esta jornada final comenzó con la presentación de Nahuel Pennisi, un talentoso músico y compositor oriundo de Florencio Varela, Buenos Aires. Pennisi, quien es ciego de nacimiento debido a un cuadro de microftalmía, ganador de cuatro premios Carlos Gardel y nominado en tres oportunidades a los premios Grammy Latinos. Su profunda conexión con la música y su destacada trayectoria lo han convertido en una de las figuras más admiradas de la escena musical argentina. Su actuación, llena de sensibilidad y virtuosismo, fue uno de los momentos más emocionantes de la noche.

Finalmente, entre las actuaciones y las finales de las categorías, la Compañía de Leonardo Cuello ofreció un espectáculo que rindió homenaje a la rica historia del tango, combinando la tradición del género con una visión contemporánea a través de coreografías innovadoras. Su presentación destacó por fusionar elementos clásicos con propuestas escénicas modernas, ofreciendo una experiencia que conectó el pasado y el futuro del tango. Este año, el festival tuvo un carácter aún más internacional, al batir un nuevo récord de asistencia de parejas de todo el planeta compitiendo en las instancias finales. Más de 1500 artistas pasaron por las 30 sedes del evento, consolidando una vez más a Buenos Aires como la capital mundial del tango.

El domingo, el festival tuvo un cierre previo de lujo en el Teatro Colón, donde la Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por el maestro Néstor Marconi, ofreció un concierto memorable. Este concierto celebró la figura de Marconi, un icono del tango con más de 60 años de carrera.

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Soleado Con algunas nubes y vientos del sector este

#### Mañana mín. 11° | máx. 16°

Variable Soleado, con algunas nubes y brisa en la tarde





Sale 3.50 Se pone 13.14 Nueva 2/9 • Creciente 11/9

O Llena 18/9

Menguante 26/9

SANTORAL San Augustine, obispo y doctor de la Iglesia | UN DÍA COMO HOY En 1749, nace el poeta alemán Johann Wolang von Goethe, también científico y dramaturgo | HOY ES EL DÍA de la Ancianidad en Argentina

#### Sudoku | DIFICULTAD MEDIA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 6 | 3 | 9 | Þ  | 5 | 8   | Z | I | t |
|---|---|---|----|---|-----|---|---|---|
| 4 | S | b | I  | 2 | E   | 9 | 8 | 6 |
| 8 | 2 | I | 6  | 9 | L   | 1 | 5 | ε |
| 9 | 8 | 6 | 1. | Þ | 1   | 5 | ε | 2 |
| 5 | I | 1 | 2  | ε | 6   | 8 | Þ | 9 |
| z | 5 | ε | 5  | 8 | 9   | L | 6 | t |
| b | 4 | 5 | Ε  | 6 | 2   | ī | 9 | 8 |
| t | 6 | 8 | 9  | 4 | tr. | 3 | Z | S |
| ε | 9 | 2 | 8  | 1 | 5   | 6 | 1 | t |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   |   | 5 | 1 |   | 2 | 6 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   | 3 |   | 7 |   |   | 9 | 1 |
|   | 6 |   |   |   | 3 |   | 7 |   |
|   | 9 |   |   |   | 5 |   | 4 | 2 |
|   |   |   | 9 | 3 |   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 3 |   | 4 |   |   | 9 |   |   |   |
|   | 8 |   |   |   | 1 | 4 | 5 |   |
| 7 |   |   | 8 |   |   | 6 | 3 |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

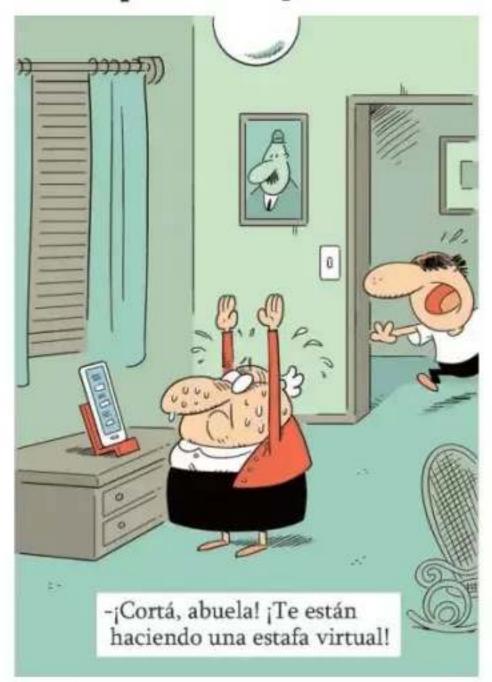

Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

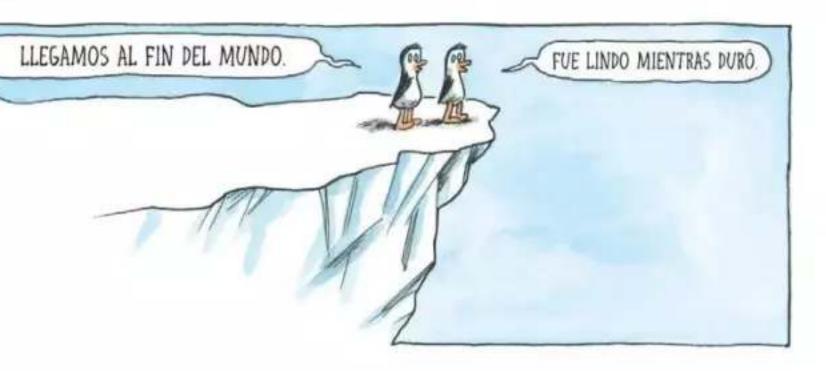